# Bloqueos, protestas y movilizaciones contra Netanyahu



▲ Las protestas multitudinarias y paros en todo Israel terminaron ayer por una orden del Tribunal del Trabajo, al considerar que tenían motivaciones políticas. Los manifestantes exigían la dimisión de Benjamin Netanyahu y el rescate de los rehenes en poder de

Hamas. En Gaza, fuerzas israelíes mataron al menos a 48 palestinos mientras prosigue la campaña de vacunación contra la polio para niños menores de 10 años. En tanto, Gran Bretaña suspendió 30 de sus 350 licencias de exportación de armas a Tel Aviv. Foto Afp

# AMLO: amparos para frenar debate, "franca invasión"

# Se extiende el paro judicial; trabajadores de la Corte se suman

- Integrantes del PJF participarán en marcha convocada por la marea rosa
- Demandan a los diputados respetar la suspensión que ordenaron 2 jueces
- Discusión en el pleno, hoy; Morena analiza cambios en el dictamen
- Rechaza la SCJN
  pedir a la Judicatura
  que garantice la
  labor jurisdiccional

- No me rendiré ante la presión, revira; pide perdón por el asesinato de rehenes
- Su discurso está lleno de mentiras: foro de familiares
- Joe Biden considera que el primer ministro no hace lo necesario para el rescate
- Los prisioneros regresarán en ataúdes ante la insistencia de una acción militar en vez de un acuerdo: jefe de Hamas

AGENCIASY THE INDEPENDENT/P21Y22

# Celebra López Obrador la "prudencia" de Ken Salazar

Cumple una semana la "pausa por injerencia"

A. URRUTIA Y E. OLIVARES / P6

# Incauta EU avión de Nicolás Maduro



La Departamento de Justicia confiscó la aeronave porque su adquisición "violó las sanciones impuestas a Venezuela", que calificó el hecho de "piratería". En tanto, en Caracas dictaron orden de aprehensión contra el opositor Edmundo González. Foto Afp AGENCIAS / P 23

# El mayor logro del FCE es ser popular: Taibo

Seguirá el festejo por el 90 aniversario del Fondo con libros a mitad de precio hasta el domingo

REYES MARTÍNEZ / CULTURA

IVÁN EVAIR SALDAÑA, ENRIQUE MÉNDEZ, ALONSO URRUTIA, EMIR OLIVARES, CÉSAR ARELLANO Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 4 A 7

# **PLa Jornada**

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro Arte y Diseño Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad Javier Loza Hernández

**JEFATURAS** Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Angel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

Año 40, número 14417, 3 de septiembre de 2024, La Jornada es una publicación diaria editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. Teléfonos 55 9183 0300 y 55 9183 0400. Página electrónica del periódico: http://www.jornada. com.mx y dirección electrónica: comentarios@jornada.com.mx. Editor Responsable María del Carmen Lira Saade, Directora General. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-1984-000000000571-101; ISSN 0188-2392, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título número 2387 y Certificado de Licitud de Contenido número 1616, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresión: Imprenta de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5355 6702 y 55 5355 7794, Fax: 55 5355 8573. Distribución: en el interior de la República y el extranjero por Distribuidora y Comercializadora de Medios, S.A. de C.V. CENTRAL DE SUSCRIPCIONES, con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5541 7701 y 55 5541 7002. Distribuido en la Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., con domicilio en calle Guerrero número 50, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuaultémoc, C.P. 06350, Ciudad de México, Teléfonos; 55 5591 1400 y 55 5535 1361. Este número se terminó de imprimir el 3 de septiembre de 2024, con un tiraje promedio de 146,429 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. ni del editor responsable de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.

# Musk: amenaza global

lon Musk, dueño de corporaciones como X (antes Twitter), Tesla, SpaceXy Starlink, entre otras, mantiene un enfrentamiento con la justicia brasileña debido a su empecinamiento en desafiar órdenes judiciales. El choque comenzó a inicios de año, cuando X se negó a cumplir la sentencia del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes para bloquear cuentas vinculadas a las "milicias digitales" que operan a favor del ex presidente fascista Jair Bolsonaro, admirador y correligionario de Musk en la ultraderecha global.

Cuando el magistrado dispuso sanciones administrativas en respuesta al desacato, el magnate recurrió a la argucia de cesar las operaciones de la plataforma dentro del país, de modo que no hubiera un ente al que castigar, al tiempo que X seguía activa y mantenía operando las cuentas ilegales. Esta burla a la justicia orilló a De Moraes a ordenar el cierre completo de X en Brasil, pero Musk usó su empresa proveedora de Internet satelital para violar la disposición que ya fue ratificada por el Supremo.

En el transcurso de su campaña contra la ley, el empresario empleó su red social (donde sus tuits son vistos por todos los usuarios, quieran o no) para lanzar una campaña de linchamiento contra el togado y presentar su protección a los perfiles fascistas como una defensa de la libertad de expresión.

Desde que el magnate adquirió la plata-

forma en octubre de 2022, reactivó cuentas previamente bloqueadas por la propia compañía en las cuales se difunden mensajes homófobos, neonazis, de supremacismo blanco, misóginos, tránsfobos, teorías de la conspiración y, en general, discursos de odio que hoy se encuentran prohibidos en muchos países como parte de los esfuerzos contra la discriminación y la violencia.

Diversos estudios han confirmado el aumento en la producción y circulación de los ataques contra mujeres, integrantes del colectivo de la diversidad sexual, personas racializadas y sectores progresistas, así como la creciente impunidad con que se saldan dichas agresiones en estos casi dos años.

En momentos en que la élite de los milmillonarios (quienes acumulan mil millones de dólares o más) concentra una porción de la riqueza mundial mayor que nunca y en que se ha vuelto cada vez más evidente su determinación de capitalizar su poder económico en forma de poder político, la ausencia de controles a su actuación pone en riesgo a la democracia, el estado de derecho, al medio ambiente y a la vida misma de los 8 mil millones de seres humanos.

No se trata de una exageración: la capacidad de las corporaciones para bloquear durante décadas las advertencias sanitarias en torno a los riesgos que entraña el consumo de tabaco causó la muerte de millones de personas, y su negativa a reconocer la toxicidad de la gasolina con plomo intoxicó a millones de

humanos, en particular a menores de edad. La avaricia de la United Fruit Company por las tierras centroamericanas desató golpes de Estado, sangrientas dictaduras y el genocidio contra los pueblos indígenas.

La cruzada de Musk para colocarse por encima de las leyes de un país soberano, así como la manera en que recurre a las compañías que controla a fin de burlar a las autoridades, ponen de manifiesto la urgencia de crear una legislación internacional que frene el poder de los individuos ultrarricos.

Su personalidad narcisista y sociopática lo ha convertido en el caso más conspicuo de ultrarrico que pisotea de manera abierta la ley en la actualidad, pero de ningún modo es el único.

Basta con mirar hacia México, donde ahora mismo se encuentran en un punto álgido las presiones corporativas para que se aprueben las leyes que convienen a las trasnacionales y descarrilar las que favorecen a los ciudadanos.

Ante la magnitud del desafío, los gobiernos comprometidos con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia y los derechos humanos deben formar un frente común a fin de crear los mecanismos institucionales, jurídicos, tecnológicos, económicos y políticos necesarios para marcar un alto a individuos y corporaciones que constituyen poderes supranacionales de facto con una indisimulada disposición a subvertir países enteros.

# EL CORREO ILUSTRADO

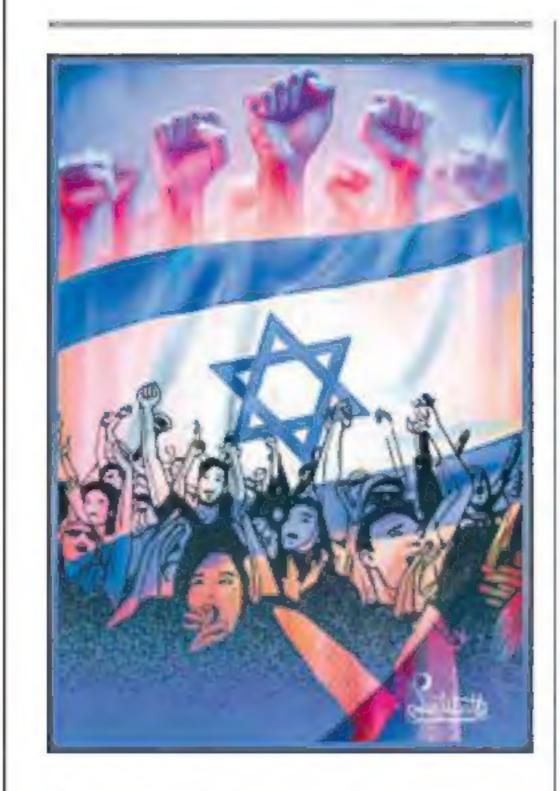

# Se multiplican las protestas en Israel en contra de la guerra

Mientras el ejército conducido por el sionismo continúa con la masacre contra el pueblo palestino, dentro de Israel se multiplicaron las protestas. Esto demuestra que no es el pueblo israelí el promotor del genocidio, sino el gobierno de Benjamin Netanyahu. Por ello, no es extraño que miles de israelíes se congregaran en diversos puntos de su país para exigir el alto el fuego y la renuncia del primer ministro.

El 1º de septiembre ocurrieron, entre muchos más, estos hechos relevantes:

Convocada por uno de los sindicatos más importantes en Israel, estalló una huelga general que paralizó importantes sectores. El objetivo fue presionar a Netan-

yahu para que haga realidad el acuerdo con el grupo palestino Hamas, a fin de que sean liberados los rehenes. Además, se demandó la dimisión del mandatario al considerar que sólo actúa conforme a sus intereses.

El Foro de Familiares de los Secuestrados denunció: "El retraso en la firma de un alto el fuego ha provocado la muerte de muchos rehenes" (La Jornada, 2/9/24).

Algunos de los efectos del paro fueron que en varias ciudades dejaron de prestarse servicios públicos, así como en puertos y aeropuertos su actividad disminuyó; en ciertos casos, dejaron de operar.

Algunas empresas públicas que secundaron la protesta fueron la Autoridad de Aeropuertos de Israel, el Servicio Postal y la Compañía Eléctrica de Israel; mientras los puertos de Haifa, Ashdod, Eliad y Hadera cancelaron sus servicios. Asimismo, el aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Tel Aviv, suspendió dos horas sus tareas.

También se sumaron al reclamo 17 centros educativos y algunos bancos.

¿Será que por fin lograremos parar la masacre? ¡Ojalá así sea! José Enrique González Ruiz

# Las mañaneras se convirtieron en una forma de lucha, asegura

Desde el corazón y cerebro del Centro Histórico fue indomable la revolución de las conciencias de la Cuarta Transformación mediante

el método de lucha de las mañaneras que trascendió en América Latina.

La revolución pacífica de la 4T mostró dominio no sólo de la naturaleza humana, sino también del testimonio pasado y futuro.

La lucha se llevó a cabo con el trabajo cotidiano de las conferencias mañaneras que, por su constancia, venció todos los obstáculos con el permanente respaldo del pueblo a través de la información y la certeza de las acciones permitidas y complementadas con la visita a las localidades de México.

La 4T se consolidó mediante las mañaneras y la construcción de identidad para combatir la corrupción, la simulación y la traición, que en poco más de cinco años llamó la atención al periodismo latinoamericano.

El método político de la Cuarta Transformación permitió la creación del primer Encuentro Continental de Comunicadores Independientes. Rubén Cantú Chapa

# Denuncia anomalías en el Conalep Venustiano Carranza II

En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) hay estas categorías académicas: PC, PB, PA. Un profesor PC, con 20 horas, percibe un salario base 13 mil 398 pesos mensuales y con categoría PA percibe 10 mil 434.

La planta docente del plantel Venustiano Carranza II es de 58 maestros, de los cuales 43 son titulados con cédula profesional

y a 23 de éstos, 53.5 por ciento, le pagan con categoría PA, que es la más baja. Con estas acciones vulneran de manera flagrante el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo vigente: "A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual".

El director de esta institución educativa, Benjamín C. Sedano Guadarrama, en el semestre que comienza, sin ningún fundamento ha fusionado/reducido grupos y como efecto a profesores titulados, con antigüedad de 20, 25 y 30 años se les asignaron 10, 12 y 14 horas, violando el contrato colectivo cláusula 13: "El Conalep garantiza, como materia de trabajo, cada semestre, a los trabajadores académicos, agremiados al Sutconalep, un mínimo de 18 horas/ semana/mes..."; además, cambió de turno a decenas de estudiantes regulares sin aviso previo a los padres de familia.

En consecuencia, la comunidad estudiantil en desacuerdo con las decisiones tomadas por las autoridades ha organizado protestas en las puertas del plantel. Renato Flores Peña

# A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envien para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)







Lo hicimos entre todos. ¡Muchas gracias!



HOY SE DISCUTIRÁ EN SAN LÁZARO

# Trabajadores de la SCJN se unen al paro contra la reforma judicial

En la consulta para decidir sobre la protesta votó menos de la tercera parte de los convocados

IVÁN EVAIR SALDAÑA

En el Poder Judicial de la Federación (PJF) se extendió el paro de labores en protesta contra la propuesta de reforma judicial, cuya discusión iniciará hoy la nueva legislatura en la Cámara de Diputados.

Ayer decidieron sumarse a la protesta los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque los ministros aún no han tomado postura al respecto, con excepción de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien advirtió que ese alto tribunal "no tiene facultad para suspender sus obligaciones jurisdiccionales".

Sería el primer paro en el máximo tribunal constitucional del país por decisión de los trabajadores, quienes se espera que hoy anuncien cuándo iniciarán la suspensión de labores. Se sumarían a los miles de empleados de tribunales y juzgados federales, entre ellos jueces y magistrados, que desde hace dos semanas pararon actividades en protesta contra la reforma al DIF

Hasta ayer, la Corte ha permitido sin consecuencias las protestas e incluso paros temporales de actividades de sus trabajadores.

La decisión fue resultado de una

consulta convocada con un día de anticipación por el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho de la Corte y por el Colegio de Secretarios y Secretarias.

Fue abierta para los 3 mil 647 trabajadores que laboran en la Corte, tanto en el edificio sede de la calle Pino Suárez como en los otros que forman parte de ese alto tribunal. Sin embargo, en el ejercicio participaron menos de una tercera parte, mil 72, de los cuales 951 votaron a favor de la suspensión de actividades, 116 en contra y hubo cinco abstenciones.

La votación se realizó de las 12 a las 15 horas en el segundo piso, en el área de Murales de la Corte, mientras paralelamente los 11 ministros celebraron sus sesiones privadas y públicas del pleno.

De acuerdo con fuentes consultadas, se prevé que los trabajadores intentarán hoy entregar el resultado de la votación directamente a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, o al pleno de la Corte, que fue citado para la sesión de hoy.

Con ello, buscan ejercer presión para que los ministros tomen una decisión sobre si suspenden labores, ya que gran parte de quienes participaron en la consulta integran sus equipos de ponencias. Hasta ayer, los ministros habían suspendido tres sesiones públicas del pleno en las recientes tres semanas, la del 20 de agosto con el argumento de que analizarían el entonces proyecto de dictamen de la reforma al PJF y las del 27 y 29

de agosto, debido a manifestaciones de los trabajadores.

Sin embargo, la ministra Lenia Batres acusó que hasta ayer la Secretaría de Acuerdos no había informado sobre cambios en el orden del día para la sesión de hoy. "Por cierto, voy a insistir en que no tiene facultad para suspender sus obligaciones jurisdiccionales, más bien está obligada a velar por que el resto del Poder Judicial las cumpla", publicó la ministra en redes sociales.

# EVITANDO PROVOCACIONES MAGÚ



# Juzgadores afirman que la iniciativa amenaza los pactos internacionales del país

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Juzgadores titulares de los tribunales laborales federales, colegiados de circuito especializados en materia de trabajo y plenos regionales en materias penal y de trabajo de las regiones centro-norte y centro-sur, así como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), expresaron una vez más su desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial que se discute en la Cámara de Diputados, en los términos presentados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues, recalcaron, incumple distintos compromisos adquiridos por el país con motivo del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un comunicado señalaron que es innegable que la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial, y en cambio "amenazaría la histórica" relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Un estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales; asimismo, se pone en peligro la seguridad nacional, pues es muy probable que con esta reforma se permita al crimen organizado irrumpir en el Poder Judicial."

Reiteraron que la iniciativa de reforma judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo, al pretender establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales.

# Rechazan en la Corte tomar medidas para evitar el cierre de la impartición de justicia

IVÁN EVAIR SALDAÑA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a emitir un acuerdo general para "garantizar la función jurisdiccional en el ámbito federal" ante el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Dicho requerimiento fue propuesto por la ministra Lenia Batres Guadarrama y se discutió ayer en sesión privada. Fue apoyada únicamente por Yasmín Esquivel Mossa, pero rechazada por nueve ministros.

"Al pleno de la Suprema Corte no le preocupa que se suspendan los más de 440 mil juicios federales en trámite en todo nuestro país y sólo se atienden las 'urgencias' (económicas) de las personas juzgadoras, a pesar de que somos servidores públicos, obligados a ver por los intereses generales antes que por los nuestros", criticó Batres a través de redes sociales.

Desde hace dos semanas, los trabajadores del PJF iniciaron una suspensión de labores en protesta contra la reforma judicial en discusión en la Cámara de Diputados.

En un comunicado, la ministra argumentó que es indispensable adoptar las medidas necesarias para garantizar la función jurisdiccional "y que el paro apoyado por algunos jueces y magistrados no siga lesionando el derecho humano de acceso a la justicia".

Aseguró que con la decisión de ayer, "tanto el pleno del CJF como el de la SCJN mantienen su desinterés para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia,

privilegiando las preocupaciones económicas de los jueces y magistrados, por sobre el interés general de los mexicanos". La propuesta de Batres fue presentada desde el pasado viernes, dirigida a la ministra presidenta de la Corte y del CJF, Norma Lucía Piña Hernández.

En el documento, la ministra señala que la única organización, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que ha reivindicado este paro es una asociación civil que no tiene personalidad jurídica para promover un paro laboral.

"Por más que sea integrada por personas juzgadoras, no tiene el alcance de emitir declaratorias formales de suspensión de labores y establecer medidas que afecten directamente el ejercicio de los derechos de terceros", señala el oficio. "EL PAÍS REQUIERE PRUDENCIA Y TOLERANCIA"

# Morena congela recurso de juicio político contra jueces que se excedieron

Los togados ordenaron frenar la discusión de la reforma judicial en el Poder Legislativo

### **ENRIQUE MÉNDEZ**

La demanda de juicio político que un grupo de legisladores de Morena presentó en contra de los jueces Martha Eugenia Magaña López y Felipe V. Consuelo Soto -que concedieron una suspensión provisional contra la discusión de la reforma al Poder Judicial- fue congelada, como una acción de "prudencia".

El domingo por la noche, un grupo de diputados morenistas, con Sergio Gutiérrez Luna a la cabeza, anunció que había entregado el recurso a la secretaría general de la Cámara, que a su vez debe enviarla a la Subcomisión de Examen Previo, cuando ésta sea constituida.

Conforme al procedimiento parlamentario, las solicitudes de juicio político deben resolverse por orden de presentación, y la 65 legislatura

dejó en el cajón una lista de casi mil peticiones, que incluye entre otros al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla; el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y al ex ministro Arturo Zaldívar.

### Solicita "dar pausa"

Ayer, en conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, informó que había solicitado a sus compañeros "dar una pausa" al proceso, e incluso Gutiérrez Luna y los diputados que lo siguen cancelaron una declaración en la cual presentarían pormenores del recurso.

Si bien ese grupo anunció también una denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra ambos jueces y que

hay en la bancada la conclusión de que "se extralimitaron en sus facultades", Monreal resaltó que su postura personal es no abordar los recursos en este momento.

"Que esperemos y que actuemos con tolerancia, pero ese es un asunto personal, no de grupo y yo les he pedido que esperemos. Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país", indicó.

El legislador convino en que no tenía confirmado si la solicitud de juicio político, la demanda y la queja se habían interpuesto formalmente, "pero aun cuando se hayan presentado, hay que darles una pausa".

Al referirse al proceso parlamentario para desahogar los juicios políticos, afirmó que Morena no pretende acelerar su discusión, y que, por el contrario, la postura es "una actitud de respeto y prudencia".

# Un tribunal colegiado, el único que puede revisar y fallar sobre mi resolución: Magaña López

# CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La jueza quinto de distrito con sede en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, quien otorgó una de las suspensiones para frenar en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó que corresponderá a un tribunal colegiado revisar si su resolución no fue correcta, "es así como debería ser la independencia judicial".

A través de un video que circula en redes sociales, la impartidora de justicia se dirigió a la entrada de los juzgados federales ubicados en Cuernavaca, Morelos, donde la esperaban otros trabajadores. Ahí tomó un micrófono y señaló: "nosotros hacemos todos los días nuestro trabajo y nunca esperamos el reconocimiento de nadie. Lo que casi siempre esperamos son los reclamos y para eso estamos hechos".

Agregó que en esta ocasión no puede hablar mucho del tema para no comprometer el criterio que emitió, "pero lo único que les puedo decir es que en ese acuerdo, en esa suspensión, están muchas historias, porque uno aprende desde que es oficial, estuve cinco años de practicante, después fui oficial, ese acuerdo y mi corazón tienen pedazos de practicante, pedazos de oficial, pedazos de secretaria particular, pedazos de actuaria, pedazos de secretaria y finalmente pedazos de jueza. Ese acuerdo nos representa a todos y esta vez me tocó hacerlo. Si está correcto o no, va a haber un tribunal que lo revise y es así como debería de ser la independencia judicial".

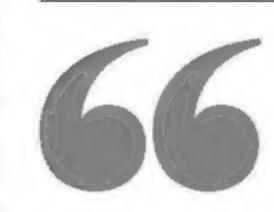

No espero reconocimientos; lo que siempre recibimos son reclamos

Por su parte, los trabajadores apoyaron a la togada y gritaron en repetidas ocasiones: "no estás sola. No estás sola", "Todos unidos, estamos protegidos", "Todos somos Poder Judicial Federal" y "El juez imparcial es de carrera judicial".

### A la espera del proceso definitivo

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó que a petición de la titular del juzgado quinto de distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, publicó la síntesis de los fundamentos de la juez.

La jueza determinó que el recurso debe emitirse de oficio, con la naturaleza de urgente. "La suspensión se emitió para efectos de que el proyecto de dictamen no surta efectos para los quejosos, lo que implica que no pueda ser sesionado por la legislatura entrante hasta que se emita la suspensión definitiva".

# YA SE HABÍAN TARDADO . EL FISGÓN

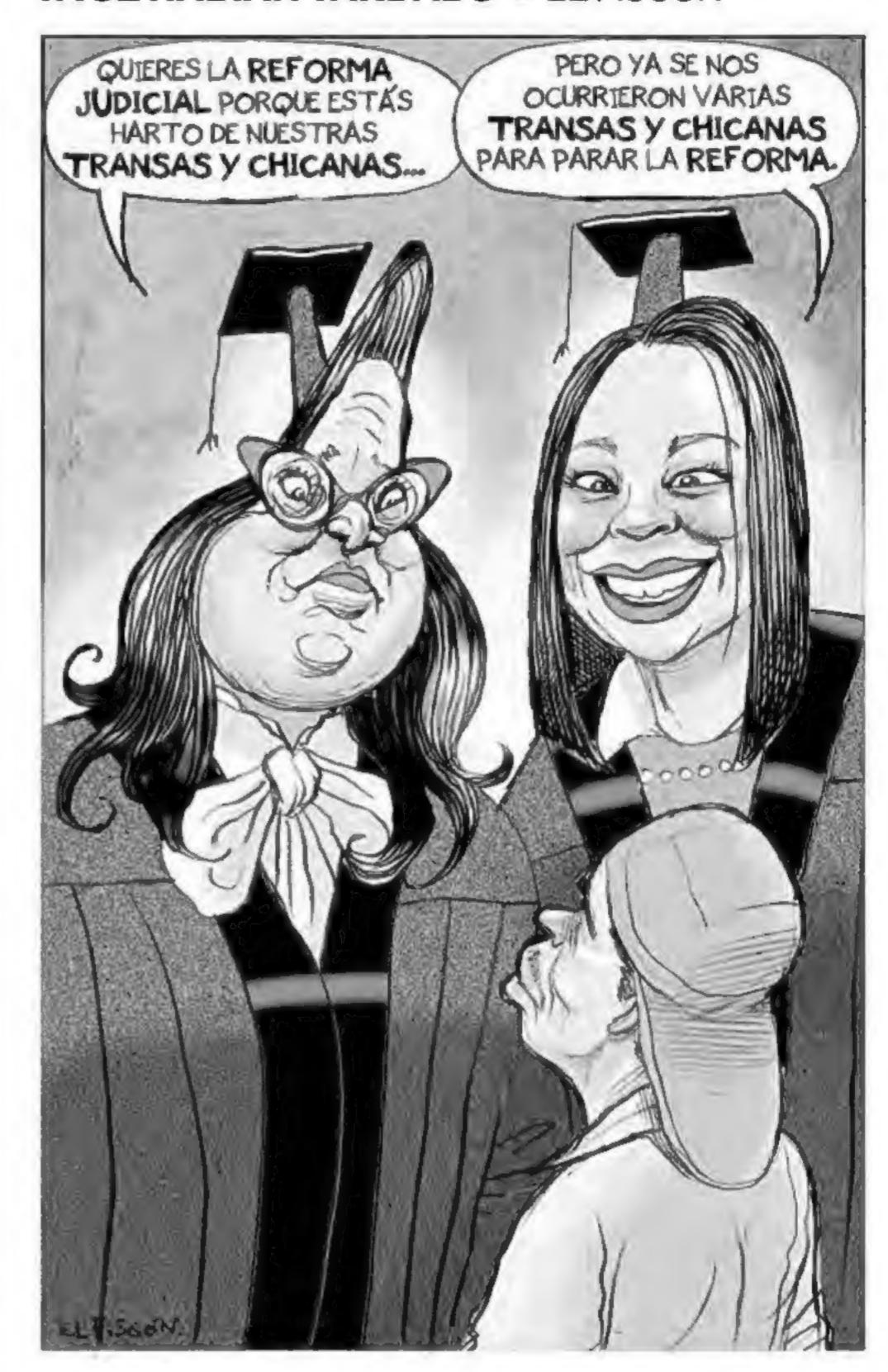

# Trabajadores exigen acatar el dictamen

# CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Trabajadores del Poder Judicial en paro de labores desde hace dos semanas exigieron a legisladores que respeten y acaten la determinación de los dos juzgados federales que el sábado pasado otorgaron suspensiones que impiden por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen que reforma el Poder Judicial de la Federación (PJF) y anunciaron que el próximo domingo 8 participarán en la movilización del Angel de la Independencia al Senado convocada por asociaciones civiles, entre ellas México Unido, Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional, este último que integran Emilio Álvarez Icaza y el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

En conferencia, Patricia Aguayo Bernal, secretaria del décimo tribunal colegiado en materia de trabajo y quien se ha convertido en vocera durante las movilizaciones de protesta, informó que iniciarán otra etapa de acciones, entre ellas sumarse a las organizaciones.

"Varias asociaciones de la sociedad civil se han acercado a mostrarnos su apoyo. Ayer, durante la mani-

festación del Ángel de la Independencia al Senado, los estudiantes de México refrendaron el apoyo hacia el Poder Judicial de la Federación, están en contra y rechazan esta reforma regresiva y violatoria no solamente hacia el Poder Judicial y sus integrantes, sino en detrimento de la democracia de México, del estado de derecho y más palpablemente en violación de los derechos humanos de todos los mexicanos."

Reiteró que el movimiento estudiantil llena de esperanza y fuerza a los trabajadores del PJF. "Nos recarga energía para seguir adelante en este movimiento inédito. Hoy México es referente en todo el mundo, nunca había habido una manifestación de las proporciones que hoy se han expresado no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país".

Añadió que una caravana de trabajadores del PJF viaja de Zacatecas a la capital del país, quienes van a detenerse en cada determinado lugar con la finalidad de que se sumen más contingentes del Poder Judicial, así como organizaciones de la sociedad civil.

"Hoy los estudiantes de las universidades saben perfectamente bien que esta lucha es también por el futuro de todos ellos."

### ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la pretensión "francamente arbitraria y facciosa" de dos jueces que, mediante el otorgamiento de sendos amparos, buscan detener la discusión de la reforma judicial en el Congreso. De igual forma, acusó a la fracción parlamentaria del PRI de abandonar el salón de plenos para convalidar esta ilegal resolución.

Durante su conferencia, habló largo del debate y la necesidad de emprender una reforma "porque consideramos que el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo. Es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial".

Fue especialmente crítico con la intromisión de los jueces en el

# Condena López Obrador postura de jueces contra discusión legislativa

proceso legislativo al destacar que desde la Constitución se establecen las facultades del Congreso. Destacó que en el artículo 61 de la Ley de Amparo se dispone que "el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

El Presidente dijo que la restricción es muy clara, por lo que no funciona la promoción de amparos en este caso. Además, subrayó que estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, por lo que incluso ya existen dos jurisprudencias. "Para llegar a la jurisprudencia tienen primero que discutirse las llamadas tesis, y cuando se aprueban en una dirección un número determinado de tesis pasan a ser jurisprudencia. Es un proceso. Y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la jurisprudencia del Poder Judicial. ¡Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo! Es una invasión franca, arbitraria."

A pesar de que existe claridad en torno a la legalidad en la discusión de la reforma judicial, en el sector conservador sus constitucionalistas no se han manifestado contra la ilegal decisión de dos jueces en Chiapas y Morelos, aseveró.

Insistió en la pertinencia de elegir a jueces, magistrados y ministros para erradicar la corrupción y el nepotismo que caracterizan al Poder Judicial. "Está demostrado que está lleno de familiares, es el poder con más nepotismo de los tres. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF. Es el poder de la familia".

Descalificó los argumentos de quienes se oponen a la reforma adu-

ciendo la complejidad de las tareas de jueces, magistrados y ministros al preguntar si es más compleja que la del Presidente: "¿Y por qué al Presidente se le elige, o gobernador de un estado, o presidente municipal? ¿Qué, es más complicado ser juez, que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser Presidente de la República".

Sólo basta con que se cumplan los requisitos para su elegibilidad: ser abogados titulados. Cuando se logre para este cargo el aval en las urnas, los jueces van a tener en cuenta que deben el cargo al pueblo.

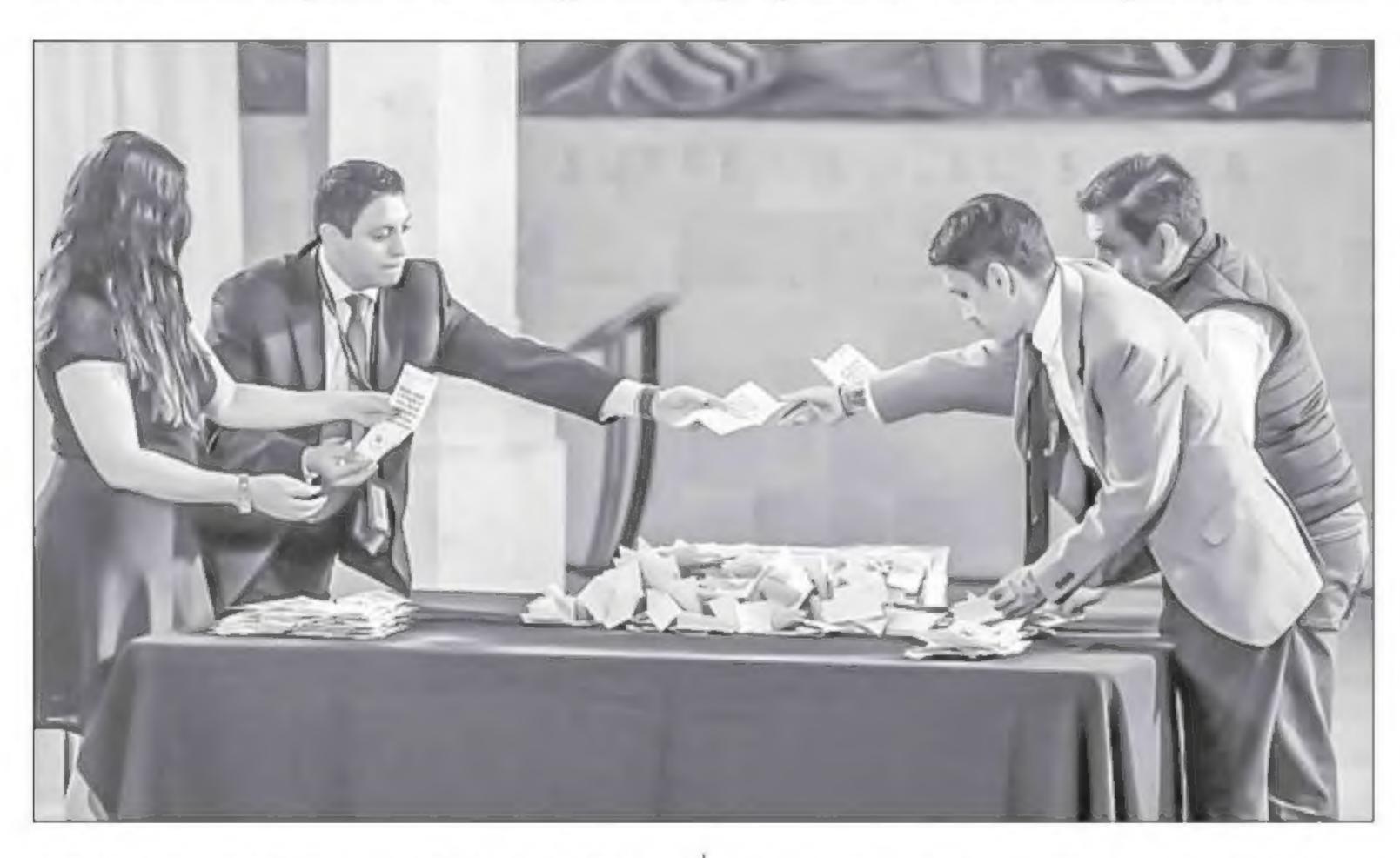

▲ Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron ayer sumarse al paro de labores contra la reforma al Poder Judicial, tras

una consulta en la que participaron menos de la tercera parte de los convocados. Foto tomada de redes sociales

# Mayoría de Morena, igual a la del PRI hace 40 años: Citibanamex

JULIO GUTIÉRREZ

Para Citibanamex, la mayoría que tiene Morena y aliados en el Poder Legislativo es igual a la del PRI hace 40 años, por lo que diputados y senadores enfocarán su labor en la aprobación de "una serie de reformas críticas", como la del Poder Judicial.

En una nota especial difundida a sus clientes por medio de su análisis económico diario, el banco insistió que de las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde febrero pasado, "un puñado es crítico, pues implican cambios trascendentales al entorno jurídico e institucional del país.

"La bancada Morena-PVEM-PT es similar a la del PRI hace 40 años. Entre 1930 y 1985, el PRI tuvo mayorías superiores a 70 por ciento de la Cámara de Diputados", indicó el área de estudios económicos del banco.

Planteó que la agenda de Morena será la del Poder Legislativo con el objetivo de alistar la denominada "reforma judicial y la desaparición de órganos autónomos. Las reformas del paquete obradorista que implican cambios trascendentales al entorno jurídico e institucional del país son la judicial, la que desaparece contrapesos, la que militariza la seguridad pública y la electoral. Las primeras tres podrían quedar autorizadas antes del cierre de este año".

Recordó que por mayoría de votos, 4 a 1, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el reparto de diputados plurinominales que realizó el Instituto Nacional Electoral. Con esto, dicha coalición se queda con 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados y 64.8 del Senado.

Citibanamex expuso que la decisión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de desechar la electoral es la única concesión que "hace a la alerta generalizada de numerosos actores respecto al carácter regresivo de esa agenda de reformas".

Agregó que la otra reforma que López Obrador y Sheinbaum promueven para este periodo ordinario es la que desaparece siete contrapesos, toda vez que en febrero se presentó una iniciativa que "extingue siete órganos, entre reguladores altamente técnicos y evaluadores de política pública. Las observaciones al desempeño de este gobierno por parte de los siete han sido críticas. La iniciativa propone trasladar las funciones de todos a distintas secretarías del gabinete federal.

"La coalición de Morena no necesitará negociar nada con la oposición y para modificar leyes secundarias, ni siquiera requerirá el apoyo de sus aliados, pues en ambas cámaras este partido por sí mismo controlará la mayoría absoluta (50 por ciento más al menos, uno más)", señaló Citibanamex.

# Actitud de la embajada de EU ha sido prudente, asegura el mandatario

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

El silencio que desde hace una semana han mantenido funcionarios de Estados Unidos sobre la reforma judicial ha sido una actitud prudente y de responsabilidad después de que se pausaron las relaciones con su embajada, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros celebramos eso, porque ese es el propósito, que ningún país extranjero de cualquier signo político e ideológico intervenga en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos.

"Porque permitirlo es aceptar que violen nuestra Constitución y de que no somos un país libre y soberano. Afortunadamente, han actuado con mucha prudencia después de ese pronunciamiento y espero que las cosas vayan mejorando", dijo en su conferencia. A pregunta expresa sobre la

evolución que ha tenido el conflicto que se desató a partir de la crítica a la viabilidad de la elección de jueces, magistrados y ministros, López Obrador sostuvo que estas posturas se enmarcan en el proceso electoral en el vecino país. "Siempre que hay elecciones en cualquier país se llegan a cometer este tipo de exabruptos de los políticos".

Sin embargo, precisó que desde la semana pasada que él pausó las relaciones con la representación diplomática por la intromisión en asuntos internos, "no ha habido comunicación, pero no están rotas las relaciones".

# UIF: la conducta de togados, un golpe contra la soberanía

Con las suspensiones que otorgaron dos jueces federales para impedir que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen de reforma al Poder Judicial, se intenta dar un golpe de mano contra la soberanía popular al tratar de inhabilitar el funcionamiento del Poder Legislativo "bajo la piadosa mirada" del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

Durante la presentación del decreto de una reforma a la Constitución de la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, consideró que el llamado a reconciliaciones entre los dos grandes bandos políticos del país no es viable, por lo que lo mejor es la lucha política, que para la izquierda de antes y de ahora abarca privilegiadamente la conciencia y la movilización popular.

Señaló que México tuvo uno de los sistemas judiciales más abyectos al poder político, pero desde que la izquierda se hizo del gobierno y de la legislatura ese poder se convirtió en militancia oposicionista, porque "no sólo es 'la mordida' que se cobra muchas veces, sino los intereses sociales y políticos que representan".

Gómez dijo que se lucha para no volver a esa corrupción judicial que se padeció por décadas y hay motivos para inclinarse en favor de una regeneración de ese poder. "Nada asegura la honradez e independencia de jueces y juezas, pero el actual sistema mucho menos".

Rocío González Alvarado

# Al dictamen le falta diálogo y consenso, aseguran opositores

DE LA REDACCIÓN

Luego del comienzo de la nueva legislatura con una sesión en la que se dio declaratoria de publicidad al dictamen de reforma al Poder Judicial, el PAN y el PRI reprobaron nuevamente la iniciativa que se discutirá en la Cámara de Diputados.

El blanquiazul expuso que "ha sido impulsada sin el debido diálogo ni consenso y pone en riesgo la estructura democrática de México".

Por medio de un comunicado, su dirigencia nacional sostuvo que "la propuesta de elegir a los jueces por voto popular, bajo la influencia directa de intereses políticos, no sólo compromete la imparcialidad de las decisiones judiciales, sino que abre la puerta a la politización de la justicia, un escenario que podría derivar en la captura política del Poder Judicial".

Aseguró que organismos internacionales y universidades "han alzado su voz ante esta amenaza". Citó a la relatora especial de la ONU sobre la independencia

judicial, Margaret Satterthwaite, quien "ha expresado su profunda preocupación por la intimidación y las interferencias que la reforma podría generar, debilitando aún más el sistema judicial mexicano", mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CI-DH) "ha sido llamada a intervenir por más de mil jueces y magistrados que advierten sobre la afectación a sus derechos laborales".

Asimismo, citó entre los organismos que se han expresado a la organización WOLA, Bank of America, y a facultades de derecho de nueve universidades, entre ellas la UNAM, ITAM, la Panamericana y el CIDE.

Asimismo, con un mensaje en redes sociales el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseveró que el domingo los legisladores de su bancada abandonaron el recinto legislativo porque se incumplía con dos suspensiones otorgadas. "Que quede claro, el PRI estará a favor de lo que beneficia al pueblo. La prioridad es asegurar que nuestras decisiones sirvan realmente a la ciudadanía y fortalezcan al país".

# Propone titular del INAI que se modernice al instituto, no eliminarlo

**EMIR OLIVARES ALONSO** 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) propone "ser parte de la nueva transformación, trabajando juntos en la modernización de nuestras instituciones y no en su eliminación".

De esta manera, su comisionado presidente, Adrián Alcalá, reiteró el llamado al Congreso de la Unión para dialogar sobre la utilidad del instituto en momentos en que se procesa una iniciativa de reforma constitucional, la cual plantea la desaparición de los organismos autónomos.

Al inaugurar un congreso sobre datos personales de menores de edad, el INAI reiteró su petición al Poder Legislativo para entablar un diálogo a fin de que quienes conforman este instituto argumenten la utilidad y la forma en la que garantiza derechos humanos.

Ante la iniciativa del Ejecutivo federal para eliminar instancias autónomas, el comisionado señaló: "Desaparecer al INAI representaría de facto un gran retroceso en la democracia, pero sobre todo, para los derechos humanos en México, lo cual vendría a afectar seriamente la capacidad de proteger esas garantías consagradas en la Constitución".

Este organismo, refirió, garantiza dos derechos fundamentales de la democracia: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

"Si las áreas sustantivas del INAI se centralizan en una institución del gobierno federal -como plantea la iniciativa de reforma constitucional-, existirá una grave tentación para que el gobierno pudiera decidir si responde o no al requerimiento de información que solicite un ciudadano, ya que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales estarían protegidos por el mismo gobierno."

Alcalá recordó que la historia de México ha mostrado "que no es con prisa como se ha construido esta gran nación, sino con diálogo y apertura, tomando en cuenta la

opinión de los diferentes sectores". Por eso, confió en que la 66 Legislatura y el Ejecutivo federal tomen en cuenta el llamado al diálogo desde el INAI para debatir sobre su pertinencia e importancia.

"No nos cansaremos de hacer este firme y respetuoso llamado al Congreso de la Unión, a las autoridades del gobierno federal y a toda la sociedad y sentarnos en una mesa de diálogo."

PREVÉ QUE SE SINTETICE LA FORMA DE ELECCIÓN

# Acepta Morena que la iniciativa de reforma al PJF podría tener ajustes

Este martes se votará sólo en lo general, ya que en lo particular se espera que haya al menos mil reservas



**ENRIQUE MÉNDEZ** 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados prevé que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) tenga ajustes que permitan, por ejemplo, "sintetizar" el proceso para elegir ministros, magistrados y jueces, al tiempo que revisa el formato de las boletas, pues sólo en la que se incluirán los candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prevé que haya 91 nombres.

En su reunión plenaria antes del arranque de la discusión de hoy en el pleno, se explicó a los legisladores que habrá ajustes no sólo de técnica legislativa, sino otros de fondo, que se consensúan con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

De manera paralela, estudiantes de derecho de varias universidades entregaron ayer en la Cámara un escrito, acompañado por más de 700 firmas, en el que piden se explique cómo se garantiza la independencia judicial con la reforma.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ofreció que el grupo de trabajo que revisa el dictamen recibiría a los universitarios, pero esto no ocurrió. "Hay diálogo y apertura", afirmó el legislador, quien rechazó recibir directamente a los alumnos.

En cambio, las panistas Margarita Zavala, Annia Gómez y Kenia López Rabadán, entre otros, salieron a dialogar con los jóvenes.

Formato del debate

Mientras tanto, en la plenaria de Morena a la que también acudieron las bancadas del PT y PVEM, se informó que en la sesión de este martes, y a falta de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy fundamentará el dictamen ante el pleno.

Después se abrirá la etapa de posicionamientos de 15 minutos para cada bancada y enseguida empezarán las rondas de los diputados a favor y en contra de la reforma, de las que Monreal ofreció que serán tantas como se requieran. Este día, el dictamen se votará sólo en lo general, luego se decretará un receso para reanudar el miércoles, pues se espera que en lo particular se presenten al menos mil reservas.

En conferencia de prensa, el coordinador de la mayoría señaló que sí será revisado el formato de las boletas, pues en la elección del próximo año, y según los estados, los votantes podrían recibir hasta 10 papeletas en las cuales tendrán que escribir el nombre del aspirante

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dio detalles de cómo se realizará la discusión. Foto Luis Castillo

de su preferencia, mecanismo que alargará el tiempo en la urna.

"El formato se revisa para ver si se simplifica o se hace más fácil la forma de presentarlo y de votarlo. Estamos en eso todavía."

Uno de los ajustes que presentará Morena es para precisar el mecanismo de selección de los jueces que resolverán casos relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo. Como está redactado el dictamen, se prevén medidas de protección para ellos y sus familias, pero para su elección tendrían que hacer campaña y estar en la boleta con nombre y fotografía.

Monreal señaló que en el caso de lo que comúnmente se denomina "jueces sin rostro", se presentará un agregado con el que se busque mantener a salvo su identidad.

Se trata de que el tribunal de disciplina judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, seleccione el conjunto de jueces votados que se dedicarán a casos de alto impacto. Sin embargo, antes tendrán que hacer campaña y someterse a la votación pública.

# DINERO

# Extiende el INE acta de defunción del PRD // Fines de sexenio // Televisa, la investigación

### **ENRIQUE GALVÁN OCHOA**

NOCHE, LA JUNTA General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió la declaratoria de pérdida de registro del PRD, por no haber obtenido un mínimo de 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales para diputaciones federales, senadurías o Presidencia de la República. Se les acabó el subsidio a los Chuchos Zambrano y Ortega. Se supone que deben rendir cuentas detalladas de los centenares de millones de pesos que recibieron para la campaña en la que apoyaron a Xóchitl Gálvez.

# ¿Qué fue lo que se eligió?

FINALMENTE PUEDE DECIRSE que terminó la más grande elección de la historia de México, también la de mayor participación ciudadana y con un claro sello democrático. No se cayó el sistema del Instituto Nacional Electoral, tampoco ocurrió la violencia mayúscula que algunos presagiaban. Los votos se contaron y recontaron. ¿Qué eligió la ciudadanía? Ni más ni menos que 20 mil 708 cargos. A nivel federal, la Presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. En la esfera local, nueve gubernaturas, mil 98 diputados, mil 802 presidentes municipales, mil 975 síndicos, 14 mil 764 regidores y 431 cargos auxiliares. Total: 20 mil 708. La presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, enfrentó resistencias de adentro y de afuera; suponían que la sonorense no iba a poder con el paquete. Entregó muy buenos resultados. Su equipo acaba de sufrir una pérdida sensible: renunció el jefe de la Oficina de la Presidencia, Flavio Cienfuegos. Vuelve a la academia y a tareas de asesoría profesional. Hizo una aportación importante al proceso electoral que acaba de concluir.

# El final del sexenio de Salinas

ANDAN DICIENDO EN redes sociales que este fin de sexenio es el más agitado de la historia reciente por el paro de funcionarios y empleados del Poder Judicial, al que acaba de sumarse el personal de la Suprema Corte, y el desencuentro con los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Tienen que darle un reboot a la memoria. En el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari asesinaron al

candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio y el subcomandante Marcos se levantó en armas en Chiapas. A los 28 días de que tomó posesión su sucesor, Ernesto Zedillo, ocurrió una de las mayores devaluaciones de la historia. Sin restar importancia a los problemas actuales, estaremos de acuerdo en que hay un mundo de diferencia.

# Lunes negro

LOS INVERSIONISTAS DE Televisa vivieron un lunes negro cuando las acciones cayeron más de 5 por ciento, luego de que trascendiera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a investigar el llamado FIFAgate, lo cual podría tener un impacto negativo sobre la empresa. No es algo nuevo. Televisa había alcanzado un acuerdo con un inversionista estadunidense que acusó a la empresa de sobornar a funcionarios del futbol para ganar los derechos de transmisión de torneos de la Copa del Mundo. Llegó un acuerdo por 95 millones de dólares y argumentó que no había actuado fuera de la ley. Ahora el Departamento de Justicia reabre el expediente.

# Ombudsman Social

ASUNTO: LAS PENSIONES en la Corte. Considero oportuno que se den a conocer todos los abusos de poder y de uso de dinero público otorgando pensiones vitalicias a personajes que pasaron unos cuantos meses como miembros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a Medina Mora, quien ni siquiera era susceptible de ocupar el cargo pero, según se da a conocer, reciben pensiones vitalicias por cerca de 250 mil pesos mensuales. Y nos preguntamos: ¿Qué otros abusos que se han publicado, como los fideicomisos obtenidos de manera tramposa, deben de volver a la Tesorería de la Federación? (Fragmento).

**Doctor Leonardo Moctezuma** 

# **Twitterati**

ASÍ LOS DE Movimiento Ciudadano. Samuel García no es tan distinto a Enrique Alfaro. La "Nueva Política", dicen.

@BVS\_Velasco

Facebook, Twitter: galvanochoa Correo: galvanochoa@gmail.com

# **CLAROSCUROS DE LAS LLUVIAS**

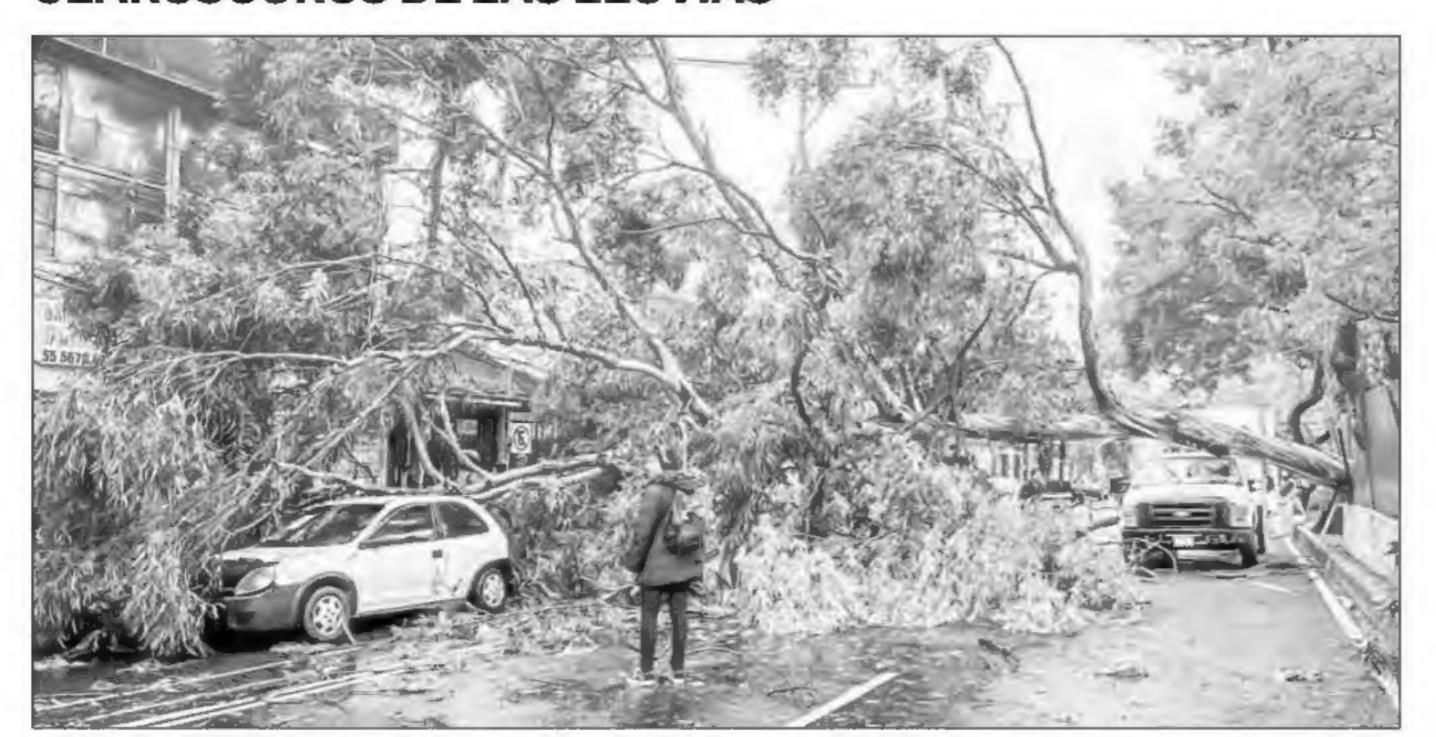

▲ El saldo de las lluvias de ayer en la capital fue de al menos seis árboles caídos y daños materiales al cableado y automóviles, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La imagen, en la avenida Plutarco Elías Calles. Foto La Jornada

# Avanza en el INE trámite para retirar el registro al PRD

# Este mes concluirá el proceso

LILIAN HERNÁNDEZ OSORIO

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió ayer la declaratoria de pérdida de registro del PRD, en virtud de que no obtuvo por lo menos 3 por ciento de la votación válida emitida en la elección del pasado 2 de junio.

El dictamen que concluye este proceso debe pasar por el Consejo General del instituto, que tiene programado el asunto en su orden día del próximo día 20, con lo que dará por concluido este tema relativo al proceso electoral 2024.

El sol azteca obtuvo la votación más alta a su favor en la elección para diputados, con 2.43 por ciento de los sufragios totales; que representan un millón 449 mil 660 sufragios de los más de 59 millones. Para senadores alcanzó 2.27 por ciento, con 1.3 millones de votos, y en la

presidencial no pudo ni alcanzar 2 por ciento, pues sólo le favorecieron 1.8 por ciento de los más de 60 millones de mexicanos que votaron.

Con esta declaratoria, el PRD tiene 72 horas para "alegar lo que corresponda", a fin de que después de lo que entregue se elabore el proyecto de dictamen "para estar en condiciones de someterlo al Consejo General" para su aprobación, se leyó en la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva de ayer.

# Cambian de partido

En medio de este proceso, los dos senadores que obtuvo el PRD en la 66 Legislatura ni 24 horas duraron en el partido que los postuló, pues tras la instalación de la Cámara alta, Morena informó que se sumaban a la 4T, con lo que anulan la presencia del sol azteca en el órgano legislativo.

# Acuerda el Senado que Morena presida 31 de las 60 comisiones legislativas

Darán celeridad al análisis de la reforma al Poder Judicial

**GEORGINA SALDIERNA** 

Al iniciar los trabajos de la 66 legislatura en el Senado, la Junta de Coordinación Política tuvo ayer su primera reunión, en la cual, además de ampliar el número de comisiones de trabajo de 57 a 60, acordó que 31 de ellas serán presididas por Morena y el resto por sus aliados y la oposición.

Para dar celeridad a los trabajos de dictaminación de la reforma al Poder Judicial, el partido guinda propuso que hoy se instalen las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. En corrillos de la Cámara alta se menciona a Ernestina Godoy para presidir la primera, en tanto se incorpora a la Consejería Jurídica de la Presidencia, y a Javier Corral para encabezar la segunda.

También se ratificó a Arturo Ga-

rita como secretario de Servicios Parlamentarios, y se nombró a Oscar Palomera nuevo secretario de Servicios Administrativos. Este último es el senador suplente de Adán Augusto López Hernández y fue su secretario particular cuando estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación.

Al concluir la sesión de la junta colegiada, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, explicó que con la instalación de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos se puede recibir la minuta que provenga de la Cámara de Diputados en materia de reforma al Poder Judicial.

También dio a conocer que en este mes, los senadores sesionarán martes y miércoles en el pleno, pero con la previsión de trabajar toda la semana para sacar las propuestas presentadas por el Ejecutivo.

Mier y Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN, indicaron que Morena presidirá 31 comisiones, Acción Nacional, 10; el PRI, probablemente siete; PVEM, alrededor de cinco; PT, dos y MC, dos o tres.



**EL TIEMPO CORRE Y** NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ









Lo hicimos entre todos. ¡Muchas gracias!

# Terminará AMLO su sexenio "tranquilo y sin tristeza"

EMIR OLIVARES
Y ALONSO URRUTIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que "se va tranquilo y sin tristeza" tras rendir su sexto y último Informe de gobierno.

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre si al presentar el domingo, ante un Zócalo repleto de simpatizantes, sintió aflicción por el adiós al cargo político más relevante del país, el jefe del Ejecutivo afirmó que se va en paz también porque lo relevará su correligionaria, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Fue un acto importante y festivo; no había tristeza porque no hay razón para ello; al contrario, tenemos que sentirnos muy contentos; orgullosos todos, millones de mexicanos que hemos participado en este proceso de transformación."

Afirmó el mandatario que durante su gobierno se revirtió la historia de políticas púbicas de "pillaje, saqueo, clasista, racista y discriminatoria" la cual se padeció durante 36 años de neoliberalismo, y ahora se sentaron las bases de la transformación para "seguir construyendo una patria nueva".

El jefe del Ejecutivo señaló que

para es "un timbre de orgullo" que durante su gobierno se redujo la pobreza y la desigualdad, "como no sucedía en décadas".

Al aludir una vez más a su sucesora, el tabasqueño insistió en que "es una mujer excepcional, inteligente, honesta, de buenos sentimientos. Entonces, me puedo ir muy tranquilo".

### "No" a las letras de oro

Durante su conferencia en Palacio Nacional, un integrante de la prensa le comentó al mandatario que un grupo de parlamentarios en el Congreso de la Oaxaca propuso grabar con letras de oro su frase y bandera: "Por el bien de todos, primero los pobres", a lo cual el mandatario manifestó su extrañeza y su opinión en contra.

"Pido a los legisladores, con respeto, que no hagan ninguna referencia a mi persona ni que pongan esa frase; mejor que pongan la de (Benito) Juárez, esa de: 'Con el pueblo todo, sin el pueblo, nada'. O la de Ricardo Flores Magón: 'Sólo el pueblo puede salvar al pueblo'. Ojalá tomen en cuenta mi punto de vista. Yo no quiero eso", expuso el mandatario.

# Este mes inaugura el Presidente los tramos finales del Tren Maya

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

El último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será intenso en inauguraciones y giras, informó el propio mandatario, quien anticipó que este fin de semana presidirá el arranque del servicio en otro tramo del Tren Maya. En la agenda del Ejecutivo está dar el banderazo de salida a los tramos finales para las operaciones de ese ferrocarril: de Cancún-Tulum-Bacalar, y la siguiente semana será el comienzo de los recorridos en el tramo que comprende de Palenque a Calakmul.

Comentó que el segmento Cancún-Tulum fue la etapa que tuvo mayor complejidad: "nos costó mucho en todo sentido, porque son 120 kilómetros, aproximadamente, y 80 de ellos se tuvieron que hacer en la modalidad de viaducto; es decir, van elevados con el fin de no afectar la flora, la fauna, las cavernas, las cuevas, los ríos subterráneos, los cenotes; es como un segundo piso, pero más grande que el de la Ciudad de México, porque son 80 kilómetros", expuso.

Durante su conferencia, el

Presidente anunció que en la última rueda de prensa, que ofrecerá el próximo día 30, se va a develar el cuadro con su imagen que se colocará en los pasillos de Palacio Nacional junto con los de todos los ex gobernantes de México. "Les voy a invitar, vamos a develar mi retrato como Presidente, el que va a quedar en los corredores".

### Zona arqueológica y el ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque

En su plan del próximo fin de semana está la inauguración del recorrido del Tren Maya y terminará en la laguna de Bacalar. Después, López Obrador presidirá la apertura al público de la zona arqueológica "que es bellísima": Ichkabal, mientras en Tulum reinaugurará el Museo de la Cultura Maya, que documenta y expone aspectos de la resistencia de ese pueblo, así como la guerra de castas durante la era prehispánica.

El día 13 de este mes la agenda incluye, además de la conmemoración por el día de los Niños Héroes, la inauguración del tren de pasajeros que conectará a Coatzacoalcos con Palenque.

# El diputado Jorge Romero pide licencia; busca dirigir Acción Nacional

DE LA REDACCIÓN

Jorge Romero Herrera, a quien la fiscalía capitalina involucra en el denominado cártel inmobiliario, solicitó licencia como diputado federal, con el fin de dedicarse a buscar la dirigencia nacional del PAN.

En abril del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el ex alcalde en Benito Juárez presuntamente se benefició de una red de corrupción en el sector de bienes raíces en esa demarcación capitalina.

Según la fiscalía, el suegro de Romero –quien junto con el dirigente nacional panista, Marko Cortés, se amparó contra la investigación ministerial— abría obtenido un departamento a precio significativamente menor al de mercado en el desarrollo residencial City Towers Green & Black. Sobre el caso, en julio de 2023, el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal concedió la protección de la ley a los panistas, indican los expedientes 455/2023 y 482/2023.

La licencia de Romero fue autorizada por la Cámara y de inmediato tomó protesta su suplente, Daniel Chimal García.





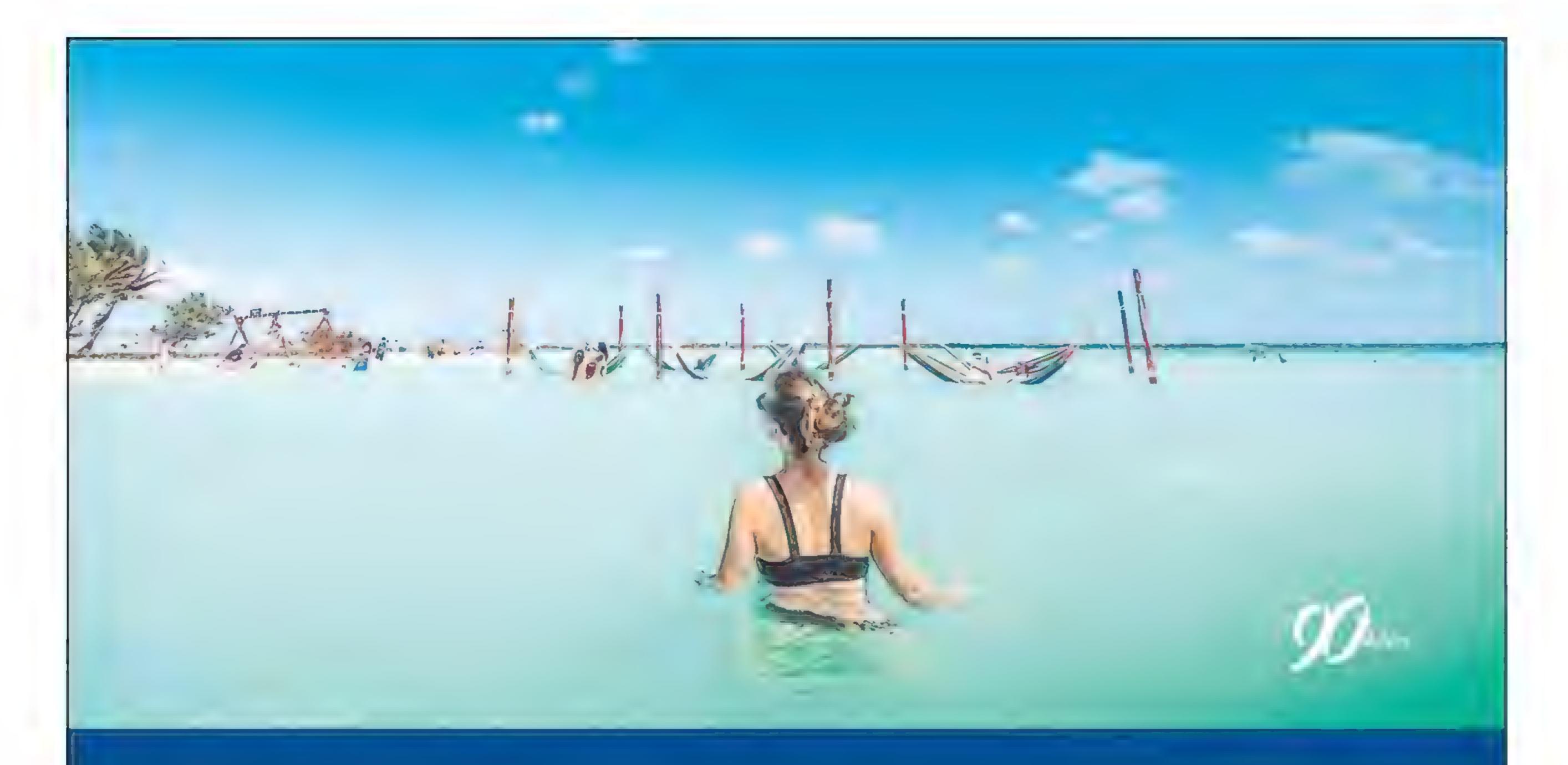

# ¡Esta Venta Azul, celebra con nosotros y viaja a donde quieras!



Reserva del 02 al 09 de septiembre de 2024 y vuela del 02 de septiembre de 2024 al 31 de marzo de 2025

# DESTINOS NACIONALES

61.519 PANUL

Vuelo redondo, periodo de viaje del 02 de septiembre al 13 de noviembre de 2024. La Tanta mostrada mouve el cargo de \$1,072 MXN por Tarma de uso de Aeropuerto Alua

# DESTINOS INTERNACIONALES

Vuelo redondo, periodo de viaje del 02 de septiembre de 2024 al 31 de marzo de 2025. a tanta mostrada notuve el bargo de \$1.340 MXN po Tarta de uso de aeropuerto ATUA

# Mejora tu vuelo en

AM Plus y obten:

1 equipaje documentado de máx. 25 kg

Asiento AM Plus

Documentacion abordaje prioritario





80% de descuento al pagarcon Puntos Aeromexico Rewards

15 meses

Compra ahora y paga a 15 meses con bancos participantes. Para mayor información consulta aeromexico com/pagosdiferidos

Compra tus boletos, consulta rutas participantes, términos y condiciones en aeromexico.com

Viaje de tarifa nacional con impuestos incluidos\* desde Ciudad de México hacia Chetumal. Viaje de tarifa internacional con impuestos incluidos\* desde Ciudad de México hacia San José. Excepto Estados Unidos. \*Consulta términos y condiciones en aeromexicorewards.com/mx/promociones/aerolineas/descuentos-con-puntos-aeromexico-rewards/terminos-y-condiciones

Los precios exhibidos en pesos mexicanos pueden variar por la fluctuación del tipo de cambio.\*Las tarifas mostradas incluyen el cargo por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). TUA es un cargo or el uso de las instalaciones de Aeropuertos el monto recaudado por la aero inea será pagado al Aeropuerto. Tarifas sujetas a disponibilidad de acuerdo a capacidad en la ruta seleccionada. No incluye cargo por servicio. Consulta las restricciones, regulaciones y requisitos por país en aeromexico.com/actualizacionrutas

# Adversidades climáticas y delincuencia merman beneficios del programa Sembrando Vida: Coneval

Si estas condiciones se agravan, es probable que los beneficiarios dejen de trabajar la tierra, advierte

### LILIAN HERNÁNDEZ OSORIO

El programa Sembrando Vida ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios; sin embargo, la sequía y las inundaciones, así como la delincuencia, han frenado las mejoras, ya que obligan a las personas a abandonar el uso de sistemas agroforestales que adoptaron con nuevas tecnologías.

La Evaluación de Impacto Cualitativa del programa Sembrando Vida, presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), identificó beneficios en la alimentación de las familias de las personas registradas en este programa, ya que hay un ligero aumento en su poder adquisitivo, derivado de la transferencia económica mensual, pues esa fuente de ingreso asegurada "permite a los beneficiarios comprar un número mayor de alimentos, así como aumentar la variedad".

No obstante, el análisis que realizó el Coneval también señala que, en contraste con el objetivo del programa, todavía se observa una "gran dependencia" a la transferencia monetaria, por lo que no se ha conseguido la autosuficiencia alimentaria.

Sembrando Vida arrancó en 2019 con el objetivo de contribuir al bienestar social de los mexicanos que se dedican a la siembra, a través de acciones dirigidas a conseguir la autosuficiencia alimentaria, además de la reconstrucción del tejido social y la recuperación del medio ambiente por medio de tres tipos de apoyo: económico, en especie para la producción agroforestal y acompañamiento técnico, social y productivo.

Entre los principales hallazgos de la evaluación al impacto de este programa durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Coneval advierte que, si bien hay mayor seguridad alimentaria, los fenómenos naturales como la sequía o las inundaciones frenan estos logros, debido a que están ubicados en municipios con grado de rezago social medio a muy alto.

"Son los principales factores exógenos que amenazan algunos efectos en la seguridad alimentaria. Específicamente, si estas condiciones adversas continúan agravándose, es probable que un mayor número de beneficiarios opten por no con-

tinuar trabajando la tierra", estima el Coneval.

Entre las circunstancias externas que interfieren en el avance del programa están las condiciones climáticas al presentarse altos niveles de precipitación pues, al ser parcelas de temporal, son más vulnerables a fenómenos como sequías y lluvias torrenciales, ante el riesgo de que se desborden ríos u otros cuerpos de agua, lo que compromete a los cultivos, mientras la sequía limita el efecto del programa porque perjudica la disponibilidad de agua, así como el alimento para los animales.

Otro factor que identificó el Coneval es la inseguridad, ya que en
varias entidades les comentaron
que existe "la presencia del crimen
organizado, el cual provoca una percepción de entorno inseguro y varios externaron que fueron víctimas
de robos de material e insumos",
por lo que además de reponer lo
robado, tuvieron que aplicar medidas de vigilancia, lo que les implicó
mayores costos de transacción.

# SI EN LA CALLE, EL TRANSPORTE O LA OFICINA SUFRES DE ACOSO NSINUACIONES COMENTARIOS TOCAMIENTOS SEXUALES SOBRE TU FÍSICO ILLAMANOS! NO ESTA SOLA MARCA VIOLENCIA ENDAD DE MÉXICO DE LAS MUJERES CHIDAC UNNOVADORA ACENTO SOCIAL P DERECHOS

# Comienza la entrega de apoyos de Bienestar

DE LA REDACCIÓN

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que
desde ayer y hasta el 21 de septiembre se repartirán a 14.4 millones de personas los recursos
de la Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores,
Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad, así
como el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños,
Hijos de Madres Trabajadoras, a
través de la tarjeta del Banco del
Bienestar.

Para brindar mejor atención a los derechohabientes, la dispersión se realizará según la letra inicial del primer apellido; antes de la fecha programada, el recurso no estará disponible.

Ayer se entregó este beneficio a las personas cuyo apellido comienza con la letra A, hoy lo reciben los de letra B, los de letra C mañana y pasado mañana,

mientras el viernes los de la letra D, E y F.

El sábado se otorgará la pensión a quienes su apellido empiece con la letra G, al igual que el lunes 9, mientras el 10 de septiembre la distribución se hará para las personas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J o K. Un día después se entregará a los de la letra L, en tanto, el jueves y viernes de la próxima semana les corresponde a los de la letra M y el sábado para los de las letras N, N, O, P y Q, y se retomará la distribución hasta el miércoles 18 de este mes para los de la letra R, el jueves 19 para los de S, el viernes 20 para los de T, U y V, y el sábado 21 concluye la dispersión de los recursos a los beneficiarios cuyo apellido comience con las letras W, X, Y o Z.

La secretaria recordó que los adultos mayores obtienen 6 mil pesos bimestrales; personas con discapacidad, 3 mil 100 pesos, y los hijos menores de edad de madres trabajadoras, mil 600 pesos.





# Desatienden infraestructura en las escuelas

De acuerdo con el sexto Informe de gobierno, dos de cada 10 planteles carecen de servicios básicos

### LILIAN HERNÁNDEZ OSORIO

La infraestructura en las escuelas de educación básica y media superior prácticamente no ha mejorado en los últimos seis años. Dos de cada 10 planteles siguen sin algún servicio básico como agua potable, electricidad, baños o lavabo de manos, revela el sexto Informe de Gobierno.

Las cifras de las escuelas con acceso a servicios básicos entre 2018 y 2023 no han tenido variaciones, por lo que carecen de las condiciones indispensables para el aprovechamiento académico de los alumnos de prescolar, primaria y secundaria.

Si bien 82 por ciento de los planteles cuentan con acceso a los servicios básicos, el resto carece de alguno de éstos, lo cual interfiere en su aprendizaje y permanencia en la escuela.

De acuerdo con el documento del gobierno federal, el cuarto objetivo del Programa Sectorial de Educación 2020-2024 establece como meta del bienestar "generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional".

Sin embargo, los datos muestran que no hubo cambios. En 2018, 20.7 por ciento de los planteles no tenía acceso a uno de estos servicios; en 2019, bajó 19.3 por ciento, pero, en 2020, volvió a subir a 20.9 por ciento; mientras en 2021 la cifra de escuelas sin algún servicio básico pasó a 18.6 por ciento, con una ligera mejora, al bajar a 17.6 por ciento en el ciclo escolar 2022 y mantenerse casi igual para el año escolar 2023, en el que 17.4 por ciento de los planteles de educación básica carece de uno de estos servicios.

En el desglose por servicio, los mayores rezagos se ubican en la falta de lavamanos, pero sobre todo en las adecuaciones para tener instalaciones funcionales para personas con discapacidad. En este rubro sí es muy bajo el porcentaje de planteles que cuentan con estos cambios, pues sólo 28.4 por ciento cumplen con este requisito, es decir que casi siete de cada 10 escuelas de educación básica carecen de barandales, rampas, baños y otras adecuaciones para que niños con alguna situación de discapacidad puedan asistir a la escuela.

En el caso de las escuelas de bachillerato que pertenecen a la SEP, una de cada cuatro en promedio no tiene agua potable, lo cual complica su estancia, debido a que son más vulnerables a infecciones por no contar con este servicio.

De hecho, cerca de 20 por ciento de los planteles de educación media superior no tienen lavabo de manos, 14 por ciento no cuenta con baños y más de 60 por ciento no tiene instalaciones para personas con discapacidad.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los alumnos tienen derecho a vivir en un entorno seguro, limpio, con acceso a agua potable y servicios adecuados de higiene y saneamiento, por lo que las escuelas deben asegurar este derecho humano "para garantizar un mínimo desarrollo de la población estudiantil".

Cuando las escuelas no cuentan con estos servicios hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarrea, lo cual provoca que los niños falten a clases y, por ende, "el rendimiento académico se ve afectado".



# Notifica tribunal federal sobre huelga en mina Tizapa

Grupo Peñoles aún puede solicitar que la califiquen de inexistente

### DE LA REDACCIÓN

El tribunal laboral federal con sede en la Ciudad de México informó que la huelga emprendida el viernes por integrantes del Sindicato Nacional Minero, en la mina Tizapa, ubicada en Zacazonapan, estado de México, empezó en tiempo y forma, además de ser notificada a las autoridades y a la parte patronal.

Los mineros acusan de distintas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y la negativa de revisar las condiciones de este convenio. No obstante, Grupo Peñoles, que opera la mina, aún puede solicitar

que las autoridades califiquen de inexistente la huelga.

Desde el viernes al mediodía, los integrantes de la sección 219 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana denunciaron "violaciones a las condiciones generales de seguridad, falta de recorridos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene por causas imputables al patrón; falta de útiles, herramientas, equipo y material para realizar las actividades diarias".

También afirmaron que hubo una modificación de las condiciones de trabajo, al cambiar los horarios y las jornadas laborales de manera unilateral, así como la "negativa de la empresa a firmar un convenio de terceros en los términos del contrato colectivo de trabajo; falta de capacitación y adiestramiento al personal sindicalizado; omisión del pago de las cuotas sindicales", además de

la falta del pago de 10 por ciento de las utilidades de acuerdo con lo que establece la ley.

Tras el paro de labores, el tribunal detalló mediante el oficio de Procedimiento de huelga 975/2024 que "se tiene realizado el estallamiento de la huelga a las 12 horas del 30 de agosto". De no admitirse los recursos que se prevé presentará la empresa, las autoridades considerarán legalmente existente la huelga hasta que haya un acuerdo entre las partes o una resolución del tribunal laboral.

El gremio encabezado por Napoleón Gómez Urrutia recordó la semana pasada en un comunicado que Grupo Peñoles en principio no reconoció la decisión de los trabajadores de integrarse al Sindicato Minero, lo cual motivó el inicio de un proceso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, tras lo cual obligó a la minera a admitir la titularidad del contrato colectivo para este sindicato.

Ciudad de México, 3 de septiembre del año dos mil veinticuatro

# COLEGIO DE NEFRÓLOGOS DE MÉXICO, A.C. CONVOCATORIA

El Consejo Directivo del COLEGIO DE NEFRÓLOGOS DE MÉXICO, antes, Sociedad Mexicana de Nefrología, A.C. dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con registro para ejercer como Colegio de Profesionistas número F-357, representado por el presidente de este, el Dr. Mateo Quilantán Rodríguez, con fundamento en los artículos correspondientes al capítulo VI y demás relativos aplicables de los Estatutos Sociales Vigentes, debidamente constituidos en la Notaria Pública 33, en la Ciudad de León, del Estado de Guanajuato, mediante el instrumento notarial número once mil veintiocho, tomo 157, de fecha seis de abril del año dos mil veinticuatro, CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, la cual se celebrará a partir de la primera convocatoria a las 17:30 horas, el 13 de septiembre del año dos mil veinticuatro, en el Salón Plenario A, en las instalaciones del Centro de Convenciones Campeche XXI, ubicado en la Avenida Malecón, Pedro Sainz de Baranda 219, Área Ah, San Francisco de Campeche, Campeche, México. En el caso de que no se reúna el quórum del cincuenta y uno por ciento de los asociados necesarios para iniciar la Asamblea, con fundamento en el artículo 6.9 de los Estatutos Sociales Vigentes del Colegio de Nefrólogos de México, A.C. se realizará con la segunda convocatoria, a partir de las 18:00 horas, misma que se celebrará con el número de asociados presentes, con la siguiente:

# ORDEN DEL DIA

- l Palabras de bienvenida, por parte del presidente el Dr. Mateo Quilantán Rodríguez.
- II. Coordinación de la designación de escrutadores, por Dr. Mateo Quilantán Rodríguez.
- III Lista de Asistentes por el secretario general suplente, el Dr. Carlos Alejandro Ramírez Angmen.
- IV. Lectura del resumen del Acta de Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 15 de septiembre del 2023, en el Hotel Marriot, de Villahermosa, Tabasco, México, por el Dr. Carlos Alejandro Ramírez Angmen.
- V. Informe del presidente el Dr. Mateo Quilantán Rodríguez.
- VI. Informe del tesorero el Dr. Manolo Ramos Gordillo.
- VII. Presentación de los candidatos a ingresar como socios al Colegio por el secretario administrativo, Dr. Raúl Ortiz Conde.
- VIII. Entrega de constancias a los nuevos colegiados por el Dr. Raúl Ortiz Conde.
- IX. Informe del Comité de Vigilancia por el Dr. Mateo Quilantán Rodriguez.
- X. Informe de editor interino de la Revista Nefrología Mexicana, el Dr. Antonio Méndez Durán.
- XI. Propuestas para elección y/o ratificación del Editor de la Revista Mexicana de Nefrología, por el Dr. Mateo Quilantán Rodríguez.
- XII. Presentación de las planillas registradas para la elección del Consejo Directivo bienio 2024-2026 por el Dr. Carlos Alejandro Ramírez Angmen.
- XIII. Votación para elección del nuevo Consejo Directivo 2024-2026, por el Dr. Mateo Quilantán Rodríguez.
- XIV. Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo 2024-2026 por parte del expresidente Dr. Mateo Quilantán Rodríguez.
- XV. Presentación y elección de las Sede para celebrar el Congreso Nacional de Nefrología dos mil veinte seis y dos mil Veintisiete, por el nuevo Presidente elegido.
- XVI. Selección de sedes para celebrar las Reuniones Regionales para el año dos mil veinticinco por Presidente elegido.
- XVII. Designación de delegados para protocolización de Acta de la Asamblea General Ordinaria por Presidente elegido.
- XVIII. Asuntos Generales.

# Atentamente

Dr. Mateo Quilantán Rodríguez.

Colegio de Nefrólogos de México, A.C.

Presidente



# Las izquierdas y el Poder Judicial: 3 estampas

**JAIME ORTEGA\*** 

ntre las múltiples deudas que tiene el trabajo profesional ante la historia de las izquierdas se encuentra el de develar con claridad su relación con el conjunto del orden jurídico y legal. A diferencia de otros países, el de México es producto de una revolución, pues el pueblo en armas sentó las bases de un orden constitucional que tuvo grandes implicaciones para la vida política y social. Como en otros rubros de la vida política, las izquierdas mexicanas -socialistas, comunistas, nacionalistas- no estuvieron al margen de esa larga sombra que proyectó la Revolución Mexicana. Así, a lo largo del siglo, las identidades políticas tuvieron que recurrir a mirar lo que hacía el Poder Judicial, criticarlo e insistir en su reforma; aunque en algunas ocasiones tuvieron también convergencias. Tres momentos sirven para ilustrar las distancias más profundas entre uno de los poderes y este sector de la sociedad.

La primera involucró al abogado
Narciso Bassols, quien en 1940 rechazó
el ofrecimiento del presidente Manuel
Ávila Camacho de ser presidente de la
Suprema Corte. Bassols, entonces líder
de la Liga de Acción Política (LAP),
procedió en cambio a partir de 1941 a
publicar el semanario Combate, instrumento que usó para cuestionar el giro
derechista del nuevo gobierno. Ya desde
su primer número, en esa publicación
aparecieron críticas a los nuevos magistrados propuestos al Senado por el

presidente, a quienes calificaron como representantes de la "edad de piedra, del almazanismo", así como "reaccionarios trogloditas". Otras críticas se emitieron en los siete meses de existencia del semanario, como cuando en marzo de 1941 la misma Corte aceptó un amparo que habilitaba despidos y pagos menores ante éstos en las relaciones laborales. Hacia junio de ese año, a dicho poder se le entregó un edificio, acto que fue calificado severamente por los integrantes de la LAP: "algunos de los ministros, han sido en el campo de las ideas políticas, encarnizados combatientes de los intereses populares [...] y, al mismo tiempo, defensores acérrimos de los privilegios de las clases dominantes". Bassols y su liga intuyeron que un cambio de grandes proporciones se gestó a partir de 1941 y, aprovechando sus plumas mordaces, no dejaron de referirse a los personajes ascendidos con ironía por su incomprensión de la legalidad, misma que interpretaban fruto directo de la Revolución.

El segundo momento lo protagonizó Alberto Bremauntz, conocido jurista de izquierda, quien fue fundador del Frente de Abogados Socialistas en 1936. En 1955, Bramauntz publicó la obra Por una justicia al servicio del pueblo, en la cual defendió al Poder Judicial Común del Distrito y Territorios Federales, del que él formaba parte. En 300 páginas, en que expone conceptos teóricos, recurre a juristas soviéticos del momento, evalúa el estatuto del Poder Judicial en las constituciones mexicanas y compara el funcionamiento del Poder Judicial en una veintena de países,

expone una idea fundamental: "no basta la sapiencia científico-jurídica y la honestidad de un funcionario judicial, sino que es indispensable, para garantía de la efectividad del propio programa de la Revolución Mexicana, que los juzgadores tengan, por lo menos, una ideología progresista y revolucionaria, acorde con los postulados de esa revolución, que son la base de nuestra Carta Magna". Bramauntz consultó a los líderes de los partidos políticos del momento sobre el funcionamiento de dicho poder, siendo cercana su interpretación a las expuestas por el Partido Obrero Campesino (uno de cuyos líderes, el duranguense Alexander Martínez Camberos, era abogado) y del Partido Comunista Mexicano (PCM).

Una tercera estampa convoca al PCM. Si bien en sus años de mayor apego a la ideología de la Revolución Mexicana, sobre todo entre 1936 y 1948, el PCM celebró numerosos fallos de la Corte, con el advenimiento del régimen modernizador y corrupto del alemanismo esta situación fue enfriándose. Ello no significó ni que los comunistas abandonaran la defensa de la Constitución, sino lo contrario, insistieron en su aplicación. Tampoco ocurrió que dejaran de converger con algunos ministros progresistas, como el caso del potosino Franco Carreño, ferviente defensor de la revolución cubana. Sin embargo, la década de 1950 fue el momento de mayor crisis de la interpretación sobre la Revolución Mexicana que el PCM tenía y, por tanto, de mayor distanciamiento. Esto tiene su clímax en la reforma

alemanista del artículo 145 del Código Penal y sus consecuencias represivas bajo el manto de la "disolución social". Para 1959, momento de la revuelta proletaria más grande que ha tenido la historia nacional, aquel delito fue el arma para perseguir y castigar a los insubordinados. Cuando la 20 sala penal de la Suprema Corte negó el amparo a Antonio Gómez Rodríguez, trabajador ferrocarrilero que apoyó la huelga, el PCM interpretó que la "Suprema Corte apuntala el delito de "disolución social" (La Voz de México, 7/3/61). Los siguientes dos años serían de numerosas sentencias "macartistas", tanto a los presos ferrocarrileros (entre los que destacaron Valentín Campa y Demetrio Vallejo), como a los líderes comunistas (Dionicio Encina, Encarnación Pérez, Alberto Lumbreras y Miguel Aroche Parra), así como a figuras como David Alfaro Siqueiros. Así, en 1968 José Rojo Coronado, quien fungía como abogado de algunos de los presos de 1959 y quien hacía parte del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, publicó el libro La inconstitucionalidad del artículo 145, donde analizó la resolución por parte de la Corte del caso de Gómez Rodríguez, sobre la que concluyó: "Ahí queda esa sentencia como baldón pernicioso y denigrante para el Poder Judicial". Su conclusión es que la Revolución Mexicana había terminado, no porque sus causas se hubiesen resuelto, sino porque la Constitución se encontraba subvertida y se aplicaba sólo formalmente: "Y en este empeño ha participado el Poder Judicial". \*Investigador UAM

# Hurgando

JOSÉ BLANCO

n años ya lejanos la socialdemocracia (SD) rivalizó con el proyecto socialista mediante gobiernos que cedieron beneficios a la clase trabajadora y, en general, a los segmentos sociales dominados, con el propósito de aminorar el riesgo de que esos sectores fueran seducidos por la URSS y siguieran su proyecto. Al iniciar la década de 1990 terminó de caer ese primer proyecto de la humanidad que buscaba trascender al capitalismo, su explotación inefable y sus absurdos fetiches. Resultó que no era la vía, o el momento, o el lugar, o todo a la vez, y tan costoso proyecto, especialmente en vidas humanas, terminó en desastre. Aún nos falta un examen crítico sobre la vida y muerte de la URSS, que alcance consenso real y sirva como faro para visualizar un segundo intento, en términos del sujeto, las vías, los lugares, el proyecto.

La caída de la URSS conllevó por necesidad el declive, más lento y de modo menos perceptible, de la SD: perdió su razón de ser histórica. No casualmente, en la misma década fue implantado por Estados Unidos el capitalismo neoliberal por el mundo. La SD mudó el plumaje y completamente mareada, vistió la casaca neoliberal, y participó del festín de la desigualdad que llevó a los de arriba, más arriba. La izquierda socialista perdió su brújula política principal y, en todas partes, la correlación de fuerzas entre las clases viró contra los asalariados y los de abajo en general. Thomas Piketty y el World Inequality Lab han documentado con largueza la desigualdad agravada, consecuencia de la operación del capitalismo neoliberal.

Como en otros lugares, en México hay una izquierda anticapitalista, una izquierda reformista y una izquierda que piensa en la conjugación de ambas vertientes, sin postular que las reformas puedan ser parte de un proyecto anticapitalista. Por ahora, la izquierda reformista y su proyecto (Morena) posee el consenso de las mayorías. Las izquierdas apuntadas son potenciales compañeros de viaje, si un día encuentran espacios de confluencia. Al mismo tiempo, conforman una barrera antineoliberal aún sin coordinación y, por ello, algo frágil. Tienen frente a sí a la derecha neoliberal, que en México se compone del prianismo, los medios dominantes tradicionales, los adláteres académicos y tertulianos en los medios, el Poder Judicial; llamaré a este conjunto derecha prianista (DP).

Como en todas partes, las



La derecha prianista no tiene más futuro que la historia: hay 4T para un tiempo indeterminado

izquierdas en México están divididas, mientras las derechas viven bajo el lema "todos para uno y uno para todos". Las izquierdas viven entre divergencias ideológicas, las derechas viven unidas por los mismos intereses. De otra parte, la ultrederecha en México es hasta ahora marginal, una excepción en el conjunto latinoamericano y más allá.

Ajustando lo anterior al momento mexicano del presente: la DP está debilitada como nunca, porque su derrota política en 2018, refrendada con más fuerza en 2024, provocó una discordancia política entre la propia DP y los intereses neoliberales, es decir, los grandes capitales dominantes de las empresas industriales, comerciales y bancarias, nacionales y extranjeras. La DP sufrió la pérdida total de su proyecto político. Por ese motivo no tiene más discurso que la negación del tsunami de AMLO y el proyecto de Morena; así, no va a ninguna parte.

Después del primer ciclo de gobierno de la 4T y los resultados ampliamente lucrativos obtenidos por las empresas señaladas, el refrendo popular para el segundo ciclo marca probablemente la construcción en firme de un nuevo consenso interclasista. Si esto es así, caeteris paribus el consenso interclasista priísta posrevolucionario ha sido enterrado para siempre y la DP no tiene más futuro que la historia: hay 4T para

un tiempo indeterminado. Por supuesto, como siempre, no hay nada automático ni dado en definitiva, todo pasa por la conciencia, el entendimiento y las decisiones políticas de los actores.

En el marco de las hipótesis anteriores quizá puedan desprenderse directrices para la actuación futura de Morena. Unas directrices para fortalecer el nuevo consenso, siempre mejorando la vida de quienes han estado dominados y mantenidos en niveles de pobreza inaceptables bajo la operación del viejo consenso. En el primer ciclo de la 4T ha quedado claro que la mejoría de los niveles de ingreso de los de abajo fueron a la par del crecimiento colosal de los beneficios de las grandes empresas: hay espacio más que suficiente para mejorar sustantivamente su nivel de vida y eliminar la pobreza.

La oposición política al nuevo consenso tendrá enormes dificultades para pergeñar un proyecto nacional con futuro; la DP no está en posibilidad de trazar uno; sólo veremos la negación impotente y la oposición a todo sin ton ni son, como ha venido ocurriendo.

Frente al desarrollo del nuevo consenso y la estructura de las tendencias internacionales actuales, la izquierda anticapitalista, y la izquierda reformista y anticapitalista, tienen un complejo y desafiante reto que no pueden sino abordar de frente y actuar en consecuencia.



# El *profe* Figueroa, el niño pobre de El Carrizo

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

unque nació en 1940 en un bajareque de palapas en El Carrizo, municipio de Copala, Guerrero, con sus grandes barbas de chivo el maestro José González Figueroa parece un Ho Chi Minh mexicano. Él se asume como mestizo. Su abuelo materno fue criollo; su abuela materna era afro y sus dos abuelos paternos eran ciento por ciento indígenas.

Desde que tiene uso de razón, ha trabajado. A sus 84 años lo hace. Durante mucho tiempo, junto con su familia, vivió a lo que la naturaleza da. Su padre, un sabio silvestre que aprendió de las desventuras, fue vaquero de los veleros, y sembraba cosechas miserables, porque a veces no llovía y en ocasiones llovía demasiado. Su madre fue pescadora y comadrona, lo que se le daba bien a pesar de no tener preparación. Ambos crecieron sin saber leer ni escribir, en una región en que campeaba la violencia, y los militares y la justicia llegaban cuando ya habían recogido los muertos.

A los ocho años, Figueroa miró la muerte a los ojos. Una de sus hermanas, menor que él, falleció por un dolor de garganta. Lejanos de cualquier servicio sanitario, cuando llegaron al doctor la niña ya había fallecido. Apenas un año después, Marcial, su amigo de pesca y trabajo, enfermó y murió. Ni ropa tenían para llevarlo al panteón. No había dinero en la comunidad para enterrarlo.

La familia tuvo que migrar porque su pequeño huerto provocaba discordias. El Güero Cruel quería matar al papá de José para arrebatárselo. Para acabarla de amolar, lo que parecía ser el milagro de una buena cosecha de maíz y ajonjolí, se esfumó cuando cayó un diluvio que inundó y destruyó todo. Comenzaron entonces un accidentado éxodo rumbo a Acapulco.

José llegó al puerto a los 13 años completamente analfabeto. En El Carrizo no había escuela. A la semana de llegar, un maestro desorejado por los cristeros puso pies en polvorosa. Así que, ya en la Perla del Pacífico, entró a la primaria vespertina mientras trabajaba de milusos: cargador de canastas, cuidador de gallinas, vendedor en la playa. Terminó a los 17. Su padre lo animaba a no dejar las aulas. "Comeremos piedras, pero vas a seguir estudiando."

Vivían en casas prestadas, cuidando terrenos, en viviendas de bolsas de cemento y cartón. Fue parte del movimiento organizado por Alfredo López Cisneros, reportero del periódico La Verdad de Acapulco, conocido como El Rey Lopitos, en la formación de la Unión Inquilinaria de Acapulco. "Los pobres –cuenta Figueroa– vivíamos hacinados en distintas colonias, sin posibilidad de contar con vivienda digna." El 6 de enero de 1957 Lopitos y miles de precaristas tomaron la colonia La Laja. "Llegamos a las 12 de la noche –recuerda-y a las 6 de la mañana ya teníamos las casitas con mantas, con ramas." Durante siete años los colonos evitaron que la policía entrara al asentamiento. Las familias adquirieron a buen precio lotes de ocho por 17 metros.

En la secundaria se sumó a la lucha contra el gobernador Caballero Aburto. En uno de los mítines donde se exigía la destitución del mandatario, un compañero suyo cayó asesinado por tres balas disparadas por las fuerzas del orden.

El *profe* entró a trabajar a la cadena de hoteles Milton a los 21 años. Fue jefe de los lavaplatos y garrotero. Iba para arriba. Le daban uniforme, 50 pesos diarios, y comida. Dormía poco. Un día, el gerente gringo le pidió un café. Cansado, se le olvidó la cuchara. Él lo llamó y, burlándose, metió el dedo en la taza, para reclamarle la falta del cubierto. Figueroa renunció.

Con 40 pesos en la bolsa, el futuro docente viajó a Iguala y buscó ser admitido en el Centro Regional de Educación Normal, a pesar de exceder la edad y competir junto con 5 mil solicitantes por 500 plazas. Ganó el concurso, recibió una beca de 250 pesos semanales y tres años después se graduó entre los 50 mejores estudiantes. Gracias al normalismo llegó a ser lo que es.

Como docente de El Molinito, en Naucalpan, conoció al sacerdote Rodolfo Escamilla, clave de la teología de la liberación, asesinado en 1971. En lugar de recibir de él bendiciones, Escamilla lo introdujo al marxismo y a la causa de la emancipación proletaria. El profe fue perseguido políticamente y encontró refugio no en Moscú, Pekín o La Habana, sino en Caracas, Venezuela, capital del sindicalismo democristiano en el continente.

Estudió en la Normal Superior de Tlaxcala e hizo de la enseñanza en las telesecundarias un medio de educación alternativa. Fundó escuelas en las barbas de la metrópoli. Militó en el Frente Magisterial Independiente Nacional y después en la Comisión Nacional de Maestros Coordinadores de Telesecundaria. Allí comenzó a organizarse de manera cerrada con otros compañeros, como Germán Aguilar, Noé Morales y Sócrates Pérez. Cambió su visión política y le comenzó a ganar la idea de construir el partido marxista-leninista. Se integró a Socialismo Obrero y a la Coprol. En 1979, participó en la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.



Tengo una adicción, confiesa Figueroa: "lucha social, lectura y el placer por educar"

Si algo caracteriza a González Figueroa es su indeclinable entusiasmo. No hay adversidad que pueda vencer al niño plebeyo que vio morir de pobreza en su pueblo a su hermana pequeña y a su mejor amigo, al precarista que vendía mercaderías a turistas en Acapulco, al orgulloso mesero que no se dejó humillar por el gerente estadunidense, al normalista que estudió en la precariedad para levantar aulas y abrir conciencias. Cada mañana, ese humilde director de escuela enseña a sus alumnos la realidad del país leyendo *La Jornada*.

Tengo una adicción, confiesa Figueroa: "la lucha social, la lectura, el placer por educar. Siempre me gustó eso". Por más de 60 años se ha entregado en cuerpo y alma a esa fidelidad. Este 26 de septiembre, sus camaradas, familiares y amigos, le harán un homenaje en la Telesecundaria 190. X: @lhan55

# Juan Carlos Ruiz Guadalajara

PEDRO SALMERÓN SANGINÉS

ra para mí el nombre en la portada de un espléndido libro hasta que lo conocí en persona en 2013, cuando tomaba la palabra en todas las sesiones del consejo Consultivo Nacional de Morena, para reprochar la tibieza de nuestras acciones contra la minería a cielo abierto y la depredación de los pueblos y de la tierra perpetrada por el gran capital (y luego compartíamos el pan, la sal y el vino). Tenía razón. Ya otros compañeros han contado su defensa del Cerro San Pedro y de la Sierra de San Miguelito (https:// acortar.link/w7LEVy), mostrando que las guerras se dan mediante batallas, una a una, batallas victoriosas en parte por el enorme aporte y compromiso de Juan Carlos y su compañera Sonia Deotto, a quien envio fuerte abrazo.

Lo acompañé algunas veces con la gente de la Sierra de San Miguelito junto con mis amigos Óscar G. Chávez y Carlos Covarrubias, pero lo traté más como el gran historiador (microhistoriador) de la cuenca del río Laja, ese río que acompaña los años y los días claves del cura Hidalgo: primero en San Felipe Torresmochas, donde está "la Francia chiquita", hogar del cura ilustrado, literato y galante, en la que entrevisté a Juan Carlos cuando empezaba a luchar contra la enfermedad que nos lo quitó; luego en la Congregación de Dolores, teatro de sus afanes sociales y teológicos, y de su gran momento simbólico; más adelante, siempre río abajo, el santuario de Atotonilco y la villa de San Miguel, cuna y solar del valeroso capitán Allende y otros héroes; más allá el pueblo de Chamacuero, donde Allende, Hidalgo y los demás capitanes decidieron avanzar sobre Guanajuato y no hacia Querétaro; y ya saliendo de la sierra, la noble y leal ciudad de la Purísima Concepción de Celaya, donde la multitud aclamó al cura como el verdadero jefe del movimiento y parecen terminar las vacilaciones sobre Fernando VII para dar a la revolución su carácter social, centrado en la Independencia absoluta y la supresión de la esclavitud y los tributos.

Pero justamente esos días (particularmente la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre) y esa vigorosa figura (el sabio teólogo medio libertino) echaron sobre la región entera tal cantidad de sobreinterpretaciones, que Juan Carlos decidió desterrar las sombras (parafraseo a uno de nuestros historiadores favoritos, mío y de Juan Carlos) que sobre la región había. Así, volvió a contar la historia de la comarca del alto río Laja (y parte también de los pueblos que se fueron formando río abajo) en un libro publicado hace 20 años y agotado casi desde entonces: Dolores antes de la Independencia: Microhistoria del altar de la patria. Juan Carlos nos cuenta primero la historia de un libro (ese libro) y luego la historia de un cuento (es decir, cómo se construyó, ya desde 1812, el mito de Dolores como altar de la patria), para luego pasar de la historia de la historiografía (o la mitografía) a la historia social y cultural buscando (encontrando) en los archivos públicos y privados lo que de la región hubiera antes del Grito, para volver a contar la historia con las herramientas de precisión que debemos usar los historiadores (la confrontación y

crítica de fuentes), que en él eran particularmente agudas y certeras.

Nos cuenta entonces del país chichimeca que iniciaba al norte del río Lerma (en el que desagua el Laja adelante de Celaya) que, a diferencia de los mitos, estaba orgánicamente vinculado con la civilización mesoamericana, con la que tuvo una relación orgánica, ideológica y comercial, y no sólo belicosa, antes de la irrupción española. Ejemplo clave el de las rutas del peyote. Y luego, un elemento que se nos había escapado a todos: en Celaya se recuerda la fecha de la fundación de la villa de Zalaya, en 1570, sobre una (o cuatro, según la versión) aldea o parcialidad otomí, y nunca recordamos que en 1521 los otomíes no llegaban ni al actual Querétaro (fundado por Conín, alias Fernando de Tapia, otomí del señorío Jilotepec), es decir, que hubo una penetración silen-

ciosa de agricultores otomíes en tierras

chichimecas e, indudablemente, acuerdos

españoles negaron toda noción de territo-

con los belicosos nómadas, a quienes los

rialidad e intentaron, en vano, borrar de



la faz de la tierra.

Si los historiadores nos involucráramos con la gente, con los problemas del presente como él lo hizo, otra muy distinta serían la academia y la historiografía

Y luego, las haciendas españolas y sus pleitos contra esas parcialidades otomíes de toda la cuenca, y las de chichimecas que se fueron asentando ("pacificando"), la eterna tensión, la resistencia de esos indígenas sin comunidad formal (no aceptada por los españoles), entre los que el cura Hidalgo construiría su ministerio. Y, por supuesto, la congregación de Dolores, muy distinta del humilde pueblo con su sencilla capilla del mito nacionalista. ¿Todo eso explica al cura Hidalgo, al formidable incendio social iniciado ahí en 1810? Le dejo la voz a Juan Carlos, que nos lo explica a partir del minuto 8 de este documental (https://acortar.link/gA6PVp): El cura dijo: "No queda más remedio que ir a coger gachupines... y los cogió a todos".

En fin, Juan Carlos nos había adelantado su temprana partida en el último artículo que publicó en *La Jornada* –hermoso y doloroso (https://acortar.link/JPAy6d)
y al llorarlo sólo me queda decir que si
los historiadores nos involucráramos con
la gente, con los problemas del presente
como él lo hizo, otra muy distinta serían
la academia y la historiografía mexicanas,
pero también otro –y mejor– sería el país.



# ECONOMÍA



| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta / |
|------------------------|--------|---------|
| Dótar                  | 19 19  | 20.32   |
| Euro                   | 21.95  | 21 96   |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 10.65% |
| Cetes 91 días    | 10.80% |
| TIIE 28 días     | 10.99% |

| l <sup>a</sup> quincena de agosto | 0.03% |  |
|-----------------------------------|-------|--|
| De julio 2023 a julio 2024        | 5.57% |  |
| Reservas internacionales          |       |  |

| Petróleo (dólares) | Precio        | Var   |
|--------------------|---------------|-------|
| WTI                | 74.03         | +0 48 |
| Brent              | 7752          | +0.59 |
| Mezcla mexicana    | No se publicó |       |

| S&P/BMV IPC (Indice de precios y cotizaciones) BOLSA MEXICANA DE VALORES |                               |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--|--|
| Cierre                                                                   | Cierre 52 mil 493.38 unidades |         |  |  |
| Variación p                                                              | untos                         | +507.51 |  |  |
| Variación p                                                              | orciento                      | +0 98   |  |  |

# COMPROMISOS INELUDIBLES

# Consumen pensiones y pago de la deuda hasta 27.8% del gasto

DE LA REDACCIÓN

Dos compromisos ineludibles del gobierno federal, el pago de pensiones y el de los intereses de la deuda pública, consumieron poco más de una cuarta parte del gasto ejercido por el sector público en los primeros siete meses de este año, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre enero y julio, el gasto por el pago de pensiones, así como por comisiones e intereses de la deuda pública, sumó un billón 483 mil 153.1 millones de pesos. Esta cantidad representó 27.8 por ciento, más de una cuarta parte del gasto del sector público en el periodo, que fue de 5 billones 334 mil 229.5 millones, de acuerdo con los datos del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la SHCP, actualizados este fin de semana.

En los primeros siete meses del 2024, el gasto para pensiones y jubilaciones fue de 819 mil 86.4 mi-

llones de pesos, lo que representó 15.3 por ciento del gasto total y un crecimiento real de 4.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2023.

De manera comparativa, el gasto por pensiones fue 2.9 veces más grande respecto al que el gobierno realizó para la educación (273 mil 413 millones de pesos) y 24.5 veces más alto con relación al rubro de salud, al que el gobierno destinó 33 mil 348.7 millones de pesos, lo que significó una disminución real anual de 54.2 por ciento.

A su vez, el gasto por pensiones creció 4.8 por ciento real en los primeros siete meses de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, cuando fue de 745 mil 799 millones de pesos.

Por su parte, el costo financiero de la deuda del sector público sumó 664 mil 66.7 millones de pesos de enero a julio pasados, lo que significó 12.4 por ciento de su gasto total y un incremento de 4.1 por ciento real anual.

Intereses, comisiones y gastos representan 90.5 por ciento del costo de la deuda, los cuales sumaron 601 mil 577.3 millones de pesos, es decir, un crecimiento real anual de 3.5 por ciento. De este total, 83.5 por ciento correspondió al gobierno federal (502 mil 372.5 millones de pesos) y 16.4 por ciento al sector paraestatal (99 mil 204.7 millones de pesos).

El costo de la deuda de 664 mil 66.7 millones de pesos representó 99.6 por ciento del desembolso que el sector público hizo en inversión física directa e indirecta, que fue de 661 mil 746.1 millones de pesos, el cual incluye el gasto de los entes autónomos, las dependencias, organismos de control presupuestario directo y empresas productivas del Estado.

A su vez, incluye las aportaciones federales para entidades federativas y municipios y las transferencias que se otorgan a las entidades bajo control presupuestario indirecto para el pago de servicios personales.

Los datos de la SHCP muestran que el gasto neto que pagó el sector público registró un aumento de 10.8 por ciento real a julio respecto al mismo periodo de 2023.



# Población ocupada subió a 59.3 millones; cede un poco la informalidad: Inegi

**CLARA ZEPEDA** 

En el segundo trimestre de 2024, la población ocupada en México ascendió a 59.3 millones, lo que representó un aumento de 206 mil 256 puestos de trabajo respecto a enero-marzo del presente año, impulsada por el incremento del empleo en el comercio y en la industria de la construcción.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el empleo en el sector formal aumentó en 145 mil 815 puestos de trabajo, mientras en el informal sumaron sólo 60 mil 441 plazas.

El empleo femenino en abriljunio ganó 229 mil 759 plazas, mientras el de los hombres cayó en 23 mil 503.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre estimó que los trabajadores ocupados que percibieron más de uno y hasta dos salarios mínimos fueron los que más crecieron, con 478 mil 105 nuevas plazas.

En el segundo trimestre, los empleos con una jornada de trabajo de 15 a 34 horas fueron los que más aumentaron, con una creación de 452 mil 192 plazas; le siguieron los de más de 48 horas que repuntaron 396 mil 512 en dicho trimestre respecto al periodo previo.

En el segundo trimestre de 2024 y con series desestacionalizadas, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 2.7 por ciento y no presentó variación respecto a la del trimestre anterior.

# En los últimos 12 meses

Según datos del Inegi, la ocupación laboral aumentó 805 mil 171 empleos respecto al segundo trimestre de 2023, principalmente en la industria de la construcción, y los servicios como transporte y servicios profesionales. ▲ En el trimestre abril-junio la tasa de desocupación fue de 2.7 por ciento. Foto María Luisa Severiano

La industria de la construcción generó 313 mil puestos de trabajo en los últimos 12 meses; los servicios sociales ocuparon a 252 mil personas más; en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, 154 mil; en servicios profesionales, financieros y corporativos, 145 mil, y en comercio,

139 mil.

La población ocupada en los establecimientos grandes creció en 549 mil personas; en los micronegocios, 267 mil, y en los establecimientos pequeños, 222 mil.

El Inegi estimó que la población económicamente activa (PEA) del país fue de 60.95 millones de personas, 737 mil más que en el segundo trimestre de 2023. Ésta representó 60.2 por ciento de la población de 15 años y más.

Los resultados de la ENOE indican que, en el segundo trimestre de 2024, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 32.2 millones. Esto representó 54.3 por ciento de la población ocupada (tasa de informalidad laboral): una caída de 103 mil personas respecto al mismo lapso de 2023.

Las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca (80.2 por ciento), Guerrero (77.3), Chiapas (74.8) e Hidalgo (72.9 por ciento). Las tasas más bajas se registraron en Coahuila (35 por ciento), Nuevo León (35.4), Chihuahua (35.6) y Baja California (36.5 por ciento).

En el segundo trimestre de 2024, la población subocupada fue de 4.4 millones de personas y representó 7.4 por ciento de la población ocupada, porcentaje inferior al del segundo trimestre de 2023 (8 por ciento).

# La SHCP dará estímulos por El Buen Fin

JULIO GUTIÉRREZ

Las autoridades del sistema financiero otorgarán estímulos fiscales a las instituciones que emitan tarjetas de débito y crédito y a las empresas proveedoras de infraestructura de pagos digitales que participen en El Buen Fin y que por medio de sus sistemas haya consumidores que resulten ganadores del sorteo que realiza cada año el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior fue dado a conocer por medio del *Diario Oficial de la Federación* (*DOF*), donde se publicó un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos.

Cada año, durante El Buen Fin, se realiza un sorteo con premios a empresas y personas que hayan hecho compras con tarjetas en establecimientos previamente registrados.

Así, el estímulo será aplicable a



personas físicas cuando hayan utilizado como medio de pago tarjetas de crédito o de débito en la adquisición de bienes o servicios durante el periodo del 15 al 18 de noviembre de 2024, a personas físicas o morales registradas en el portal de Internet de El Buen Fin, y siempre que los citados tarjetahabientes hayan resultado ganadores en el sorteo del SAT.

También, se aplicarán estímulos a personas físicas o morales que enajenen bienes o presten servicios y reciban como medios de pago tarjetas de crédito o de débito durante El Buen Fin, cuyos ingresos

▲ Busca Hacienda incentivar el uso de medios de pago electrónicos durante El Buen Fin. Foto María Luisa Severiano

acumulables en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 5 millones de pesos.

"Para acceder a los beneficios del estímulo fiscal a que se refiere el presente decreto, las entidades financieras y demás entidades señaladas deben apegarse a las bases, términos y condiciones de participación que establezca el SAT."



Tu suerte Transforma México



15 de Septiembre 2024

CON UN TOTAL DE PREMIOS GARANTIZADOS DE

MAS A SES TOP OF THE SECOND SECOND SES TOP OF THE SECOND SECOND SES TOP OF THE SECOND SE

DE PESOS EN ESPECIE Y EN EFECTIVO

PREMIO A MILLONES DE PESOS



ADEMÁS PUEDES GANAR:



CASAS



**AUTOS** 



PREMIOS EN EFECTIVO



RELOJES Y JOYAS



REINTEGROS

JUEGA AQUÍ



COSTO DEL CACHITO TODOS L

TODOS LOS PREMIOS SON GARANTIZADOS

premio en efectivo, en términos del citado Reglamento. El presente sorteo se regirá por el "Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado por el Consejo Directivo de Lotería Nacional y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables



**HACIENDA** 





# NEGOCIOS Y EMPRESAS

Vivienda en crisis permanente

MIGUEL PINEDA

NO DE LOS problemas más difíciles de resolver en las grandes ciudades es el de la vivienda. Los habitantes recién incorporados a las grandes urbes no encuentran lugares para establecer su hogar, lo que impacta en el bienestar social y en el costo de la vida de los más pobres.

INICIALMENTE LAS CIUDA-DES crecen del centro a la periferia. Con el tiempo, los servicios y el ambiente en los centros históricos se deterioran, crecen los problemas sociales en dichas zonas y la gente se cambia a la periferia para vivir mejor.

EN EL CASO de la Ciudad de México, de 500 mil habitantes que concentraba el Centro Histórico en la década de 1950, pasó a menos de 35 mil habitantes a finales de dicho siglo, al convertirse casas y edificios en comercios, bodegas, predios abandonados y antros de todo tipo.

UN ELEMENTO QUE impactó negativamente fue la Ley de Rentas Congeladas, impuesta en 1942, como producto de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente esa regulación era de carácter temporal; sin embargo, en 1948 Miguel Alemán la prorrogó y en 2001 se derogó, pero causó daños notorios a la infraestructura y la seguridad de la ciudad, ya que ni los dueños de los predios ni los inquilinos les dieron mantenimiento.

EL DERECHO A la vivienda "digna" es un buen principio. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado ejercerlo. Ahora se aplica una nueva ley según la cual los arrendadores no podrán subir las rentas más allá de la inflación, lo cual suena razonable.

sin Embargo, cuando se imponen controles de este tipo se desincentiva la inversión, ya que las rentas tienden a ser cada vez menores, frente al incremento de los costos de terrenos y edificios. Los precios de la tierra y de la construcción tienden a subir más que el promedio inflacionario y los controles frenan las nuevas construcciones para arrendamiento.

EN CONSECUENCIA, LA oferta de vivienda en renta se reducirá y los costos aumentarán para el arrendador. Por esta razón, en lugar de beneficiar a los sectores de menores recursos, el control de las rentas los perjudicará, porque tendrán que irse a lugares más alejados de sus centros de trabajo con costos extras en tiempo, salud y nivel de vida.

miguel pineda. ice@hotmail.com

# MUSK AMAGA CON DECOMISAR BIENES PÚBLICOS

# Ratifica Brasil veto a X; Lula apoya

REUTERS, SPUTNIK, XINHUA, AP Y AFP BRASILIA

Un panel del Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó ayer por unanimidad mantener la suspensión al gigante de las redes sociales X en el país por desafiar una orden judicial, y bloqueó el acceso a más de 20 millones de usuarios.

La decisión fue respaldada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien declaró a una televisora que "el Poder Judicial brasileño puede haber dado una señal importante de que el mundo no está obligado a soportar la ideología de extrema derecha de Musk sólo porque es rico".

Los magistrados Flavio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lucia y Luiz Fux apoyaron al magistrado Alexandre de Moraes, quien la semana pasada dictaminó que X debería ser suspendida en Brasil porque no nombró un representante legal local, como lo exigen la ley y una orden judicial previa que establecía una fecha límite para el cumplimiento.

El magnate Elon Musk respondió "Exactamente" a una publicación que describía la suspensión como un ataque a la libertad de expresión y los derechos de los brasileños.

Además, Musk advirtió que buscaría el decomiso de bienes estatales de Brasil si el gobierno no libera los activos de X y Starlink.

Mientras, el juez Flavio Dino escribió: "No es posible que una empresa opere en el territorio de un país y pretenda imponer su visión sobre qué reglas deben ser válidas o aplicadas".

El regulador de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, confirmó a Reuters que Starlink –también propiedad de Musk– no cumplirá con la orden judicial de bloquear a X.

"Ante la negativa de Starlink, le corresponderá a Anatel monitorear si en efecto no cumplirá las órdenes de la justicia y, eventualmente, iniciar un proceso contra esta compañía, que se sumaría al proceso contra X", informó Bloomberg.

El presidente de Anatel, Carlos Baigorri, dijo a Globonews que las posibles sanciones a Starlink "son las previstas en la Ley General de Telecomunicaciones, empezando por un apercibimiento, una multa y luego la anulación de la concesión".

Starlink es un proveedor de Internet por satélite con unos 225 mil usuarios en Brasil.

X fue desconectado en Brasil la madrugada del sábado, aunque algunas personas siguieron accediendo a través de VPN y otros medios como Starlink. Para estas personas o empresas el juez De Moraes fijó una multa diaria de 50 mil reales (8 mil 900 dólares).

Brasil es el sexto mercado más grande de X en el mundo.

# Guerra comercial contra China, contraproducente hasta para EU



DORA VILLANUEVA ENVIADA PEKÍN

La lucha comercial que Estados Unidos ha emprendido contra el desarrollo del comercio exterior de China afecta no sólo a este último país, sino también a la economía mundial, incluida la estadunidense, destacó Cai Wei, director general del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

A la pregunta de cuáles son los riesgos de las presiones de Estados Unidos a México para que éste imponga más barreras comerciales a China –lo que ya se ha materializado en un incremento de aranceles a importaciones de acero y otras mercancías–, Cai rehusó hacer un comentario puntual, pero insistió en que la nueva ofensiva

estadunidense tiene efectos negativos para las economías directamente involucradas y también para terceros países.

"Están luchando contra el desarrollo del comercio internacional de China. Esta represión tecnológica es en realidad lo opuesto a la tendencia actual de desarrollo económico general, pero no es el final del juego", sostuvo Cai durante una entrega de premios a creadores latinoamericanos de contenido audiovisual.

Al margen de cualquier injerencia de Estados Unidos, China ve en sus vínculos con otros países la posibilidad de beneficio mutuo, destacó el funcionario. "Podemos profundizar e implementar mejor la iniciativa de La Franja y la Ruta que lleve a la economía mundial a subir en la escalera del desarrollo".

Cai agregó que parte de la cooperación entre países en desarrollo puede verse en el bloque BRICS (en un inicio Brasil, Rusia, ▲ El gobierno de China ha advertido que los intentos de frenar su comercio exterior tendrán repercusiones para la economía mundial. En la imagen, obreros de una fábrica de tubos de acero en Haian, provincia de Jiangsu. Foto Afp

India, China y Sudáfrica), que en 2020 equivalía a 31 por ciento del producto interno bruto mundial. Con la adhesión de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, en 2023 el grupo concentraba 35 por ciento del PIB global, por encima del G7.

La finalidad de la cooperación entre países en desarrollo es promover un crecimiento de alta calidad y modificar la estructura de exportaciones, al pasar de manufactura a oportunidades de alta tecnología. La meta es una "globalización económica internacional inclusiva", acotó.

# Televisa pierde en dos días más de mil mdp

CLARA ZEPEDA

Las acciones de Grupo Televisa cayeron este lunes 4.7 por ciento, en medio de una investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación), lo que pudiera tener un impacto en la situación financiera y los resultados de operación de la emisora mexicana.

De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones de Televisa, empresa de telecomunicaciones, radiodifusión y entretenimiento, destacaron en la sesión por ser las que más cayeron ayer. Sus títulos ligaron dos sesiones a la baja, en las que perdieron mil 139 millones de pesos de valor de capitalización, al pasar de 20 mil 139 millones de pesos el pasado jueves a 19 mil millones al cierre de ayer.

El pasado viernes, Televisa dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar al grupo por un tema relacionado con el organismo rector del futbol mundial.

"La compañía no puede predecir el resultado de la investigación o si efectivamente tendrá un impacto material. Estamos cooperando con la investigación", informó al público e inversionistas.

El año pasado la firma logró un acuerdo de 95 millones de dólares para resolver una demanda de un inversionista estadunidense que la acusaba de sobornar a los funcionarios de la FIFA para ganar los derechos de cuatro torneos de la Copa del Mundo.

Hace unos años, la empresa que encabeza Emilio Azcárraga Jean fue acusada de inflar artificialmente el precio de su ADR al ocultar cómo planeó obtener los derechos de la Copa del Mundo para 2018, 2022, 2026 y 2030.

# DILA OFNACIA Martes 3 de septiembre de 2024

DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

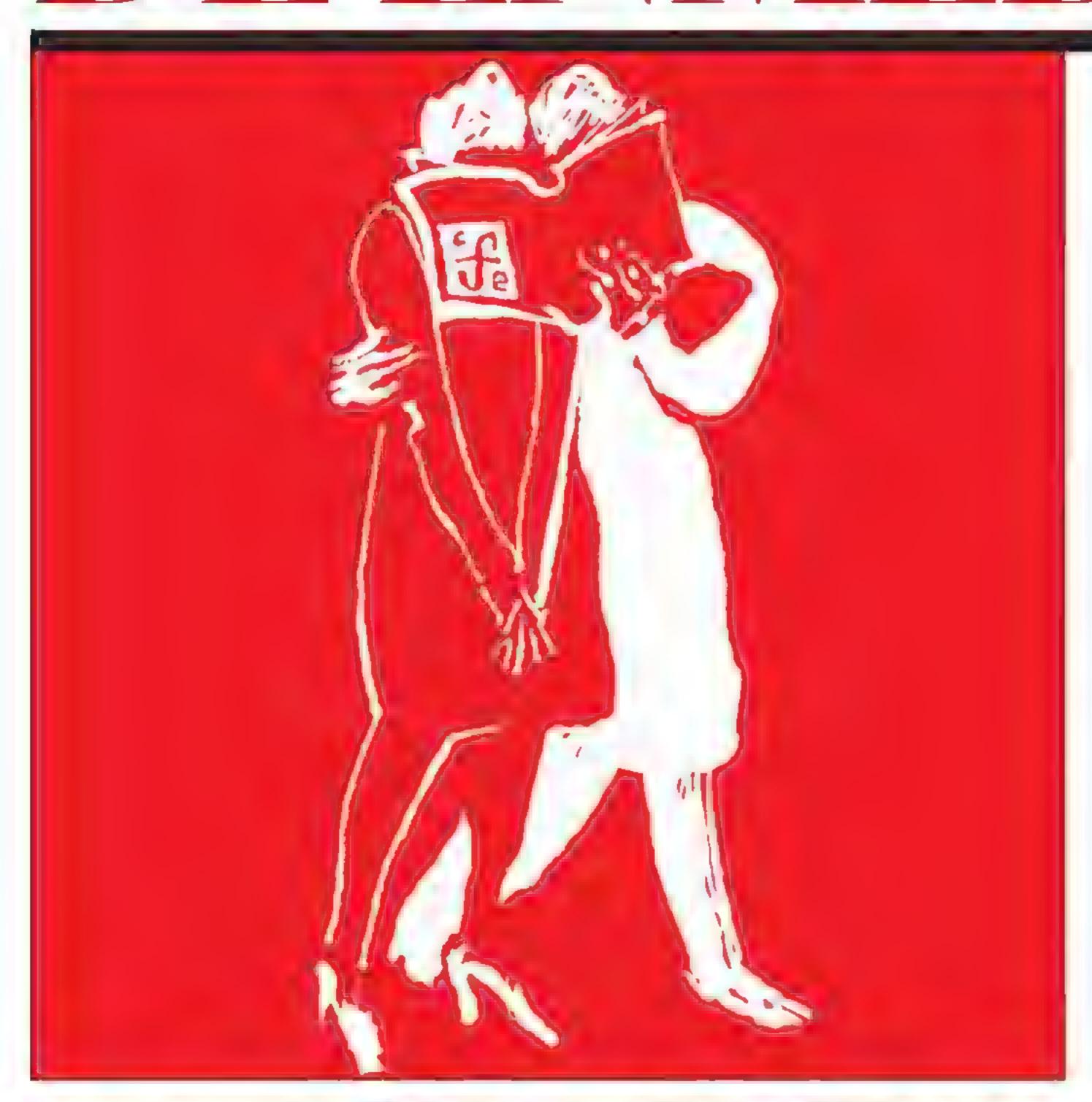

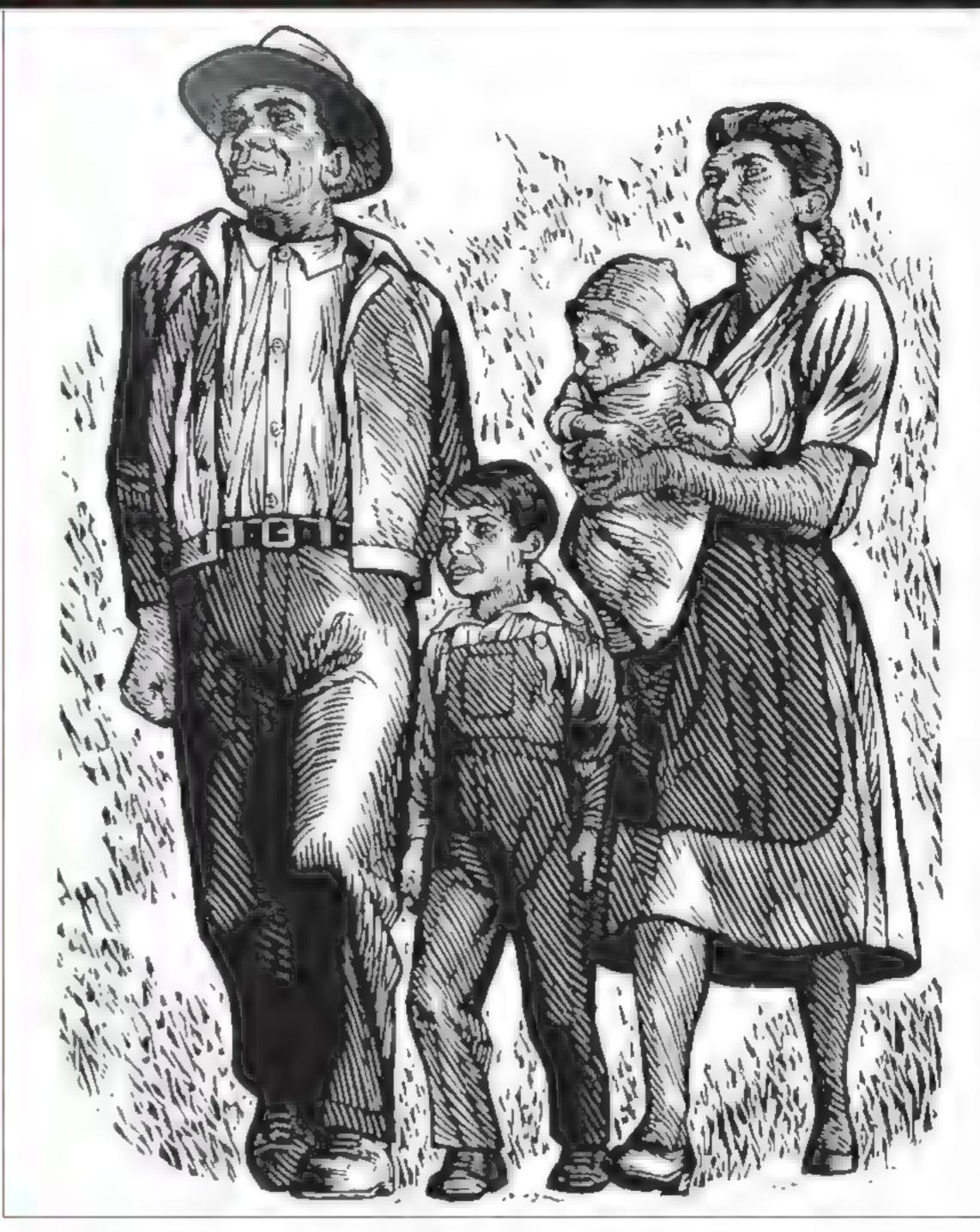

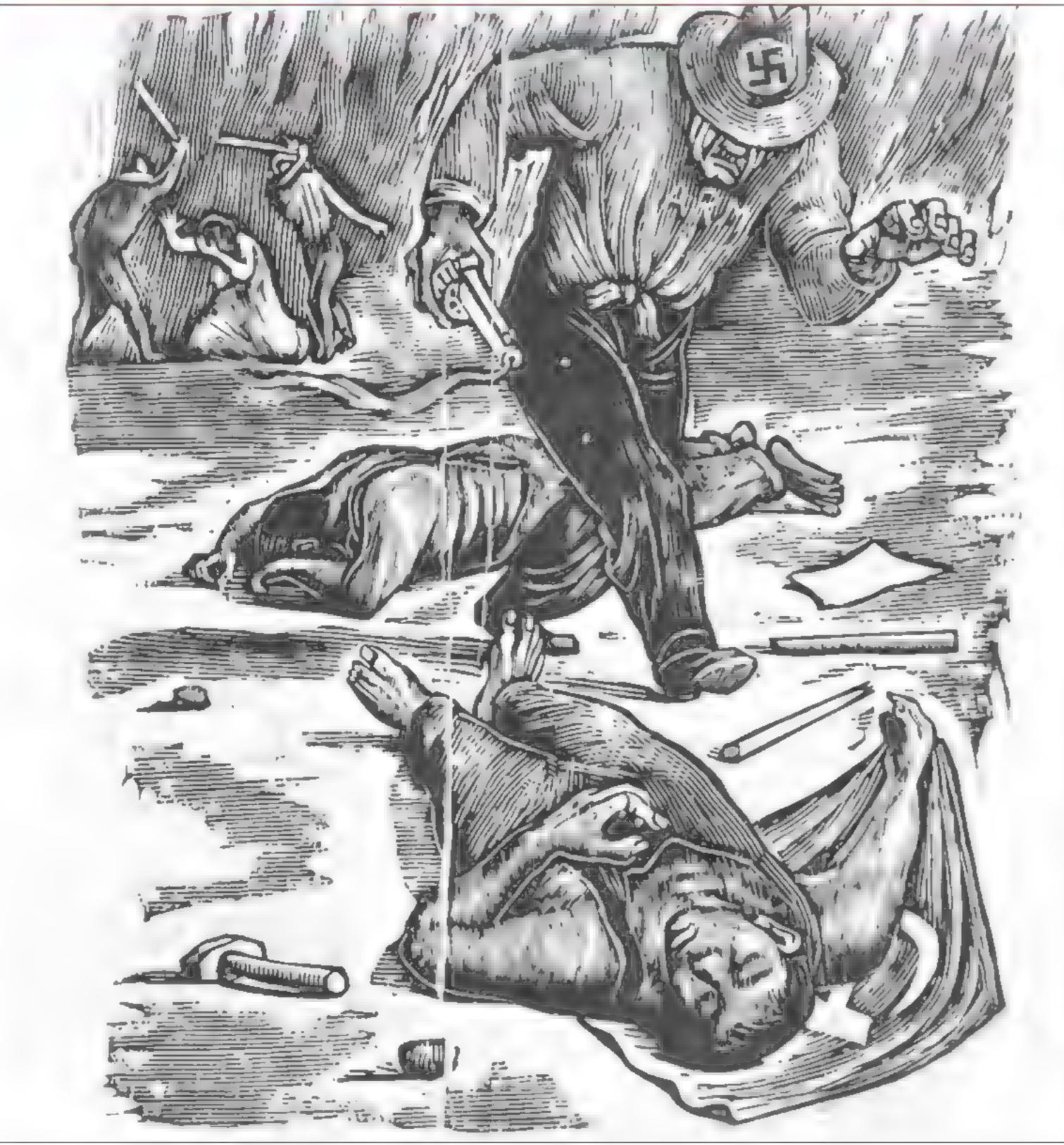



EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA cumple hoy 90 años. En la actualidad lo encabeza Paco Ignacio Taibo II, cuyo referente es Arnaldo Orfila Reynal, emblemático director del FCE que siempre luchó por que el libro fuera económicamente accesible a todo el mundo y pensaba que la cultura no debe ser un lujo. En las imágenes, ilustración

de autor desconocido y obra gráfica de Alberto Beltrán (Familia obrera, Planes políticos y otros documentos I) y Leopoldo Méndez (El fascismo en acción, abajo a la izquierda) publicadas en el libro Noventa años de gráfica en el FCE.



# El FCE llega a 90 años con su mayor logro: ser popular en las calles del país: Taibo II

Mejoró la cadena de distribución y se consolidó la red de libroclubes, destacó el director del sello // Mantendrá una reunión con la presidenta electa: "hay algunas ideas", adelantó

# **REYES MARTÍNEZ TORRIJOS**

El mayor logro del Fondo de Cultura Económica (FCE), cuando llega a la celebración de sus 90 años este martes, es ser popular a nivel de calle y que se le conozca hasta en la Sierra de Oaxaca, consideró su titular, Paco Ignacio Taibo II.

El historiador, en entrevista con La Jornada, destacó que si le preguntas a alguien en Querétaro, Puebla o en la Sierra de Oaxaca sobre el Fondo, dice que sí lo conoce, que "ayer pasó el Librobús. Uno nota un montón esta popularidad. Es el justo premio a nuestro esfuerzo".

Contó que en breve tendrá una reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, "para definir cómo va a ser el fondo en su segunda etapa. Hay algunas ideas, pero no quiero adelantar gran cosa porque de esta larga conversación va a depender la programación del FCE y los esfuerzos mayores".

El director fue tajante en que "el Fondo sí es muy Cuarta Transformación, muy con una lógica del libro para el servicio de la mayoría de la población. Cuidando la necesidad de que un catálogo como el nuestro esté en continua reimpresión, y al mismo tiempo es la colección Vientos del Pueblo, de millones de

libros vendidos por ejemplar abajo de los 20 pesos".

Taibo II comentó que el balance de su administración es bueno: "hemos transformado el Fondo. Lo sacamos del mausoleo en el que se encontraba, del bisneo y la lógica de favores; bajamos el precio de los libros, mejoramos las cadenas de distribución, llegamos a lugares donde no lo hacíamos y realizamos un trabajo muy sólido de fomento de la lectura y de comunicación.

"Hoy, el FCE se comunica muy bien; cuando llegamos no había publicidad de sus libros, eran un comentario en algún periódico o suplemento cultural; ahora tenemos una maquinaria de difusión mediante la televisión pública."

Refirió que "la red de clubes y salas de lectura ha crecido de manera sorprendente, lo cual implica un esfuerzo continuo para mandar los libros, hablando con sus integrantes y discutiendo la experiencia, porque es una red construida desde del fondo de la sociedad con voluntarios".

El también escritor matizó: "está bien la selección editorial que hemos hecho, pero podría ser mejor. Necesitamos más tiempo para leer, para entrar en contacto con publicaciones extranjeras. En algunos casos va muy bien y en otros hay que empujar más.

"En el día a día siempre se ven los pequeños problemas y los detalles."

Se congratuló de la consolidación de un proyecto latinoamericano. "Ya tenemos filiales o bien casas del Fondo o bien acuerdos o bien librerías a medias o bien convenios de distribución, pero ya estamos instalados en todo el mundo hispanohablante".

Señaló que existe un desgaste en el equipo que "tenemos que resolver y renovar en los próximos meses. Habrá algunos cambios en el equipo, no fundamentales, pero sí para impedir que nos colguemos de una hamaca".

# Actividades por el aniversario

En torno a las actividades por el 90 aniversario, Taibo II explicó que tras "la Gran Venta Nocturna, muy potente, en la que vendimos 40 mil libros en dos días (el fin de semana pasado), tenemos un par de conferencias importantes sobre las dos figuras en el origen del fondo que nos producen un profundo respeto, el fundador Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila Reynal, mañana y el jueves.

"Luego, una exposición que va a ser diferente (se inaugurará hoy en la librería Rosario Castellanos); curiosamente, va a ser de la ilustración en el Fondo, los cuadros, los dibujos que tenemos en nuestro archivo y biblioteca, que a lo largo de los años se volvieron importantes".

Para mostrar cómo es el FCE ahora, continuó Taibo II, pensaron en "poner 90 libros a mitad de precio hasta el 8 de septiembre, con el fin de establecer un carácter simbólico en la celebración: reforzar la idea a escalas nacional e internacional de que este sello es diferente y que somos una editorial que celebra, no subiendo los precios de un libro o lanzando un best seller internacional, sino poniendo 90 libros claves de su catálogo a mitad de precio".

Entre los textos ofertados está Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. El narrador comentó que éste, junto con Escucha, yanqui, de Wright Mills, primer libro en favor de la revolución cubana escrito por un gringo, y Los hijos de Sánchez significaron la destitución de Gustavo Díaz Ordaz del proyecto Orfila, "con el que me siento más identificado de la historia del FCE; admirable personaje y con una idea muy interesante de qué y cómo editar". Los tres títulos se relanzaron.

El funcionario reconoció "que el Fondo es una editorial con objetos mercantiles: tenemos que producir, ▲ Paco Ignacio Taibo II charla con trabajadores del FCE, con motivo del 90 aniversario de su fundación. Foto La Jornada

distribuir y vender libros, pero también es un proyecto social, y éste es el rejuego de equilibrios todos los días".

Concluyó: "Estoy contento. ¿Estar otros seis años en esto? Pues me ofrecí voluntario. No lo hubiera hecho, porque luego en las noches tengo pesadillas: que debería estar escribiendo este libro y me despierto y estoy trabajando en el Fondo. Ese libro que debería escribir me va a tomar quién sabe cuántos años de mi vida en las noches".



Está bien nuestra selección editorial, pero podría ser mejor

# "Para Arnaldo Orfila, las ideas y la creación eran una trinchera"

Taibo II, director del FCE, comparte con el editor argentino "la urgencia de llevar literatura al pueblo de México", dijo en entrevista Tatiana Coll

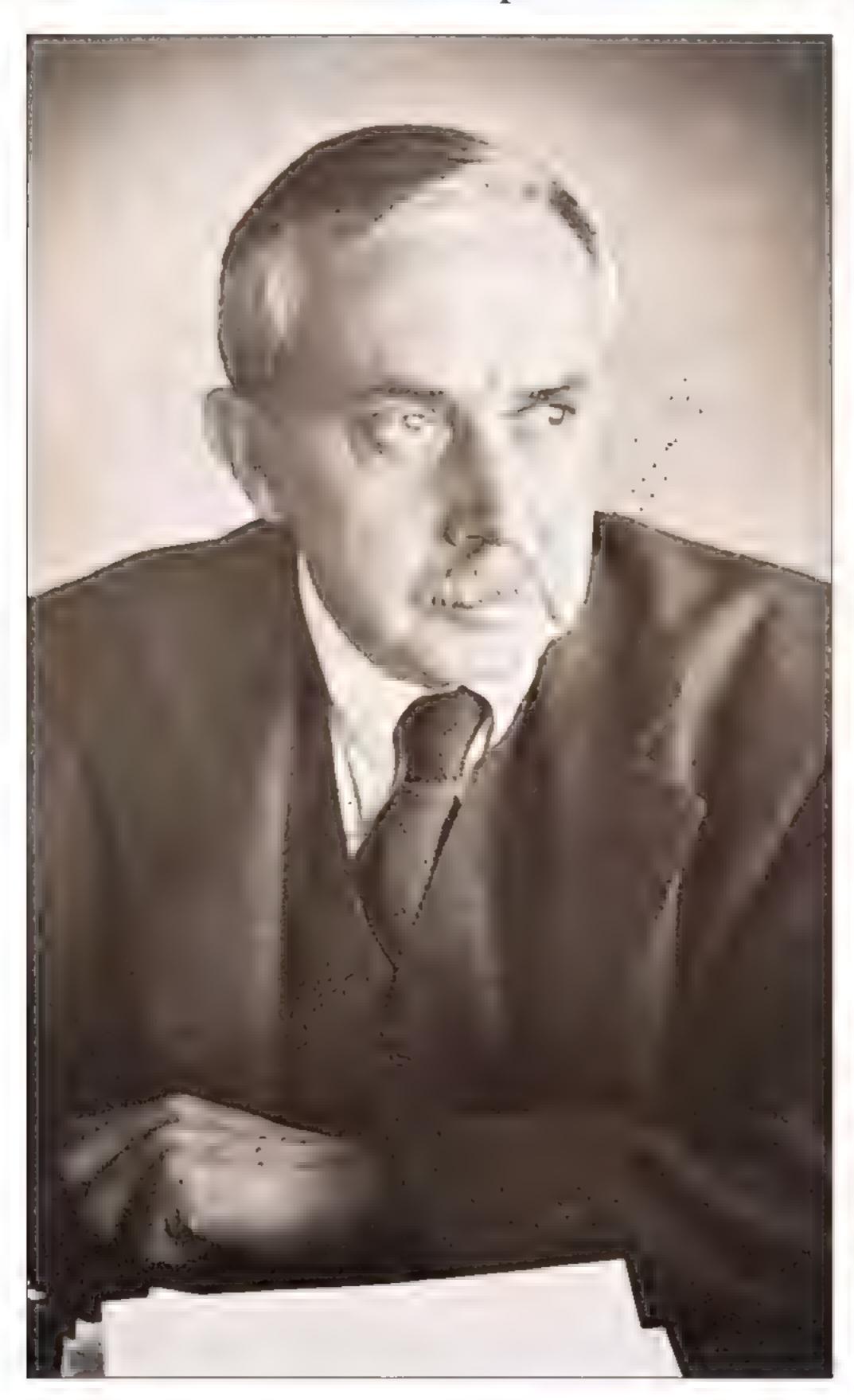



El editor Arnaldo Orfila Reynal, emblemático director del Fondo de Cultura Económica (FCE), siempre luchó por que el libro fuera económicamente accesible a todos, y pensaba que la cultura no es un lujo. Así lo refirió la socióloga Tatiana Coll, quien de pequeña conoció al académico de origen argentino. La charla es a propósito del aniversario 90 de esta institución, que se cumple hoy.

66

Hoy, el Fondo cumple 90 años; Coll dará una conferencia en uno de sus locales La investigadora compartió a La Jornada que Orfila "siempre se refería a la idea del cubano José Martí de que 'más valen trincheras de ideas que trincheras de piedras'. Esa cuestión marcó mucho a Arnaldo como editor, y asumió ese papel: la edición, los libros, las ideas, la creación y la cultura como trinchera, como batalla de ideas. Es muy nodal en él la línea de que la cultura y los libros tienen que estar al alcance de todos".

Agregó que Paco Ignacio Taibo II y Francisco Pérez Arce "tienen un gran respeto por el trabajo de Orfila (La Plata, Argentina, 1897-Ciudad de México, 1998) y ese mismo sentido de la necesidad enorme que hay de llevar la cultura y el libro al pueblo de México, de sacar al país de la cultura televisiva.

"Cuando una gran transformación social sucede, tiene que estar acompañada por una transformación educativa y cultural, fundamentalmente. Es un poco lo que está buscando hacer el Fondo, retomando mucho del espíritu de Arnaldo Orfila."



Coll impartirá mañana la conferencia El legado editorial de Arnaldo Orfila Reynal, a las 19 horas, en la librería Rosario Castellanos. Se trata de unas de las actividades que conmemoran la fundación del sello por el historiador y economista Daniel Cosío Villegas, el 3 de septiembre de 1934.

# "Una antena al viento"

La celebración incluye la oferta de 90 títulos seleccionados del Fondo a mitad de precio en librerías del FCE-Educal. Entre ellos se encuentran Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, volúmenes I y II, de Fernando Benítez; Marx y su concepto del hombre, de Erich Fromm; El jazz en la Ciudad de México, 1960-1969, de Alberto Zuckermann; Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon; Doce pacientes: vida y muerte en el hospital Bellevue, de Eric Manheimer; Obras reunidas de Iván Illich; La pequeña Frida, de Anthony Browne, y decenas de títulos más. El descuento concluirá el 8 de septiembre.

▲ En 1944, Daniel Cosío Villegas (izquierda), fundador hace 90 años del FCE, encargó al editor argentino Arnaldo Orfila hacerse cargo de la filial del sello en Buenos Aires; a la postre, vino al país a dirigir todo el organismo. Su gestión resultó emblemática, ya que creó las colecciones Pensamiento de México, Letras Mexicanas y Breviarios, entre otras, y trajo al país a grandes literatos, como Marx, Weber y Heidegger. Fotos Siglo XXI Editores y del FCE

Se inaugurará la exposición En el Fondo no todo son letras: Noventa años de gráfica en el FCE, que permanecerá en la Rosario Castellanos desde hoy y hasta el primero de octubre. Da cuenta de la relación esencial entre artistas y su obra con el diseño editorial a través de la historia del sello del Estado mexicano. Reúne más de 200 piezas del acervo de esa casa editora, entre obra gráfica, bocetos, pintura, libros, material fonográfico, maquetas ar-

La socióloga recordó que Orfila Reynal sostenía que el editor debe ser "una antena al viento" y no permanecer ajeno a nada de lo que sucede en el mundo. "Esta idea le viene desde muy pequeño, que sintió ese compromiso social. Cuando estaba terminando la secundaria, junto con unos amigos y un maestro muy significativo para ellos fundaron una pequeña escuela para obreros. Este sentirse cercano a los hechos sociales se da desde muy temprano en Arnaldo.

"Su trabajo de editor tiene que ver con todo el conjunto de su vida política, de su participación y de sus convicciones. Ese trabajo adquiere esa dimensión muy destacada en él."

### "Fue un gran descubridor"

Coll relató que desde su primer viaje a México, en 1921, Orfila Reynal fue representante de una universidad argentina, en medio de la lucha por la autonomía, en el Primer Congreso Estudiantil de América Latina. Eso determinó que en 1944, Cosío Villegas lo llamara para dirigir la sucursal en Argentina, y que en 1948 asumiera la dirección del FCE.

"Él abrió los horizontes del Fondo; lo cambió totalmente. Creó los Breviarios, la famosa colección Tezontle, Letras Mexicanas, Vida y Pensamiento en México, Extremos de América.

"Descubrió los núcleos más importantes de los grandes pensadores y literatos mexicanos, y trajo autores importantes, como la primera edición de la traducción de Carlos Marx, de El capital; la primera de Economía y sociedad, de Weber, a Heidegger y a un montón de autores que no había en México.

"Combatió siempre la idea de que 'La Cultura' venía de Europa y que aquí no producíamos. Se convirtió en el gran descubridor, porque encontró un montón de jóvenes que todavía no habían publicado y los lanzó al mundo de la gran cultura. Eso cambió la percepción de Europa sobre América Latina."

En la actualidad, sostuvo Tatiana Coll, existe el reto de que nuestra nación tiene escasos lectores y hay que "sacar el libro de los espacios sagrados de las capillas culturales cerradas y llevarlo a la gente por todos lados. El Librobús anda por las escuelas y se regalaron 2 millones de ejemplares de los literatos clásicos que publicó el FCE. Algo que sólo Cuba ha logrado en América, donde después de la revolución el libro fue un artículo de necesidad, y ese país se convirtió en una verdadera república de lectores. Eso sería lo ideal en México".



Para festejar, el sello ofrece 90 títulos a mitad de precio en tiendas FCE-Educal

# LA JORNADA DE ENMEDIO Martes 3 de septiembre de 2024

# Abordarán en coloquio el surrealismo disidente en la obra de Gironella

La repetición compulsiva que evoca la obra de Diego Velázquez y el erotismo ligado a la pulsión de muerte freudiana son parte de los referentes que se expondrán en la ponencia Transfiguraciones de la reina Mariana: Azar, compulsión y erotismo en la obra de Alberto Gironella, que forma parte del coloquio internacional 100 Años del Surrealismo del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con La Jornada, Jorge Alberto Barajas Tinoco, doctor en historia del arte, menciona que la producción artística del pintor mexicano adoptó un interés en explorar la leyenda negra española y el imaginario detrás de ella cerca de los años 60, luego del viaje de Gironella a Nueva York para visitar el estudio de Joseph Bartolí.

"Durante este viaje, Gironella acudió al Museo Metropolitano de Arte, que en esas fechas albergaba una exposición dedicada al pintor español Diego Velázquez; el mexicano acudió con interés de observar el retrato de la reina Mariana de Austria.

"En la sala de exposición se encontró con una mujer cuya presencia y cabello eran similares al tocado de la reina plasmado en el lienzo de Velázquez, lo que llevó a Gironella a obsesionarse con ello", refirió Barajas Tinoco.

De acuerdo con el experto, con esto comenzó obras con reinterpretaciones de Velázquez y los mitos alrededor de los personajes plasmados en ellas. Su enfoque se centró en tres pinturas, principalmente:

▼ Alberto Gironella captado en Valle de Bravo, el 18 de octubre de 1993. Foto archivo La Jornada

Mariana de Austria, El niño de Vallecas y Las meninas el primero, uno de los más referenciados en la obra de Gironella de 1960 a 1987.

Barajas mencionó que, además de la inspiración en Velázquez, Gironella intentó reflejar parte de su cultura, ya que el mexicano contaba con ascendencia catalana por su padre, en tanto su madre era yucateca.

En cuanto a su acercamiento al surrealismo disidente, Barajas señaló que Gironella fue impulsado por referentes literarios y de la plástica con el fin de acercarse al lado opositor, entre los cuales está la cercanía con el escritor Ramón del Valle-Inclán en obras como El esperpento, donde se evoca la deformación de la realidad, y la lectura de El erotismo y Las lágrimas de Eros, del francés George Bataille.

"La mezcla de estas imágenes bajo la lupa de la lectura de Las lágrimas de Eros, donde se observa una fotografía del suplicio chino Leng T'ché o muerte por mil cortes, marcan un cambio en la perspectiva del erotismo plasmada en Gironella. Para Bataille, el éxtasis de la muerte y el de un orgasmo son prácticamente lo mismo, y la cúspide de la experiencia humana.

"Gironella plasmó esta visión al representar a la reina Mariana siendo torturada, con lo que se pone al placer y al dolor como dos caras de una moneda cuyo punto común es el éxtasis", aseguró el especialista.

A pesar de que el surrealismo cumple 100 años de ser una corriente disruptiva, Barajas Tinoco destacó su vigencia respecto de los temas abordados por Gironella, como la violencia de género, los cuales se retoman en la actualidad, tanto para el cine como para las artes plásticas.

Grecia Rosas

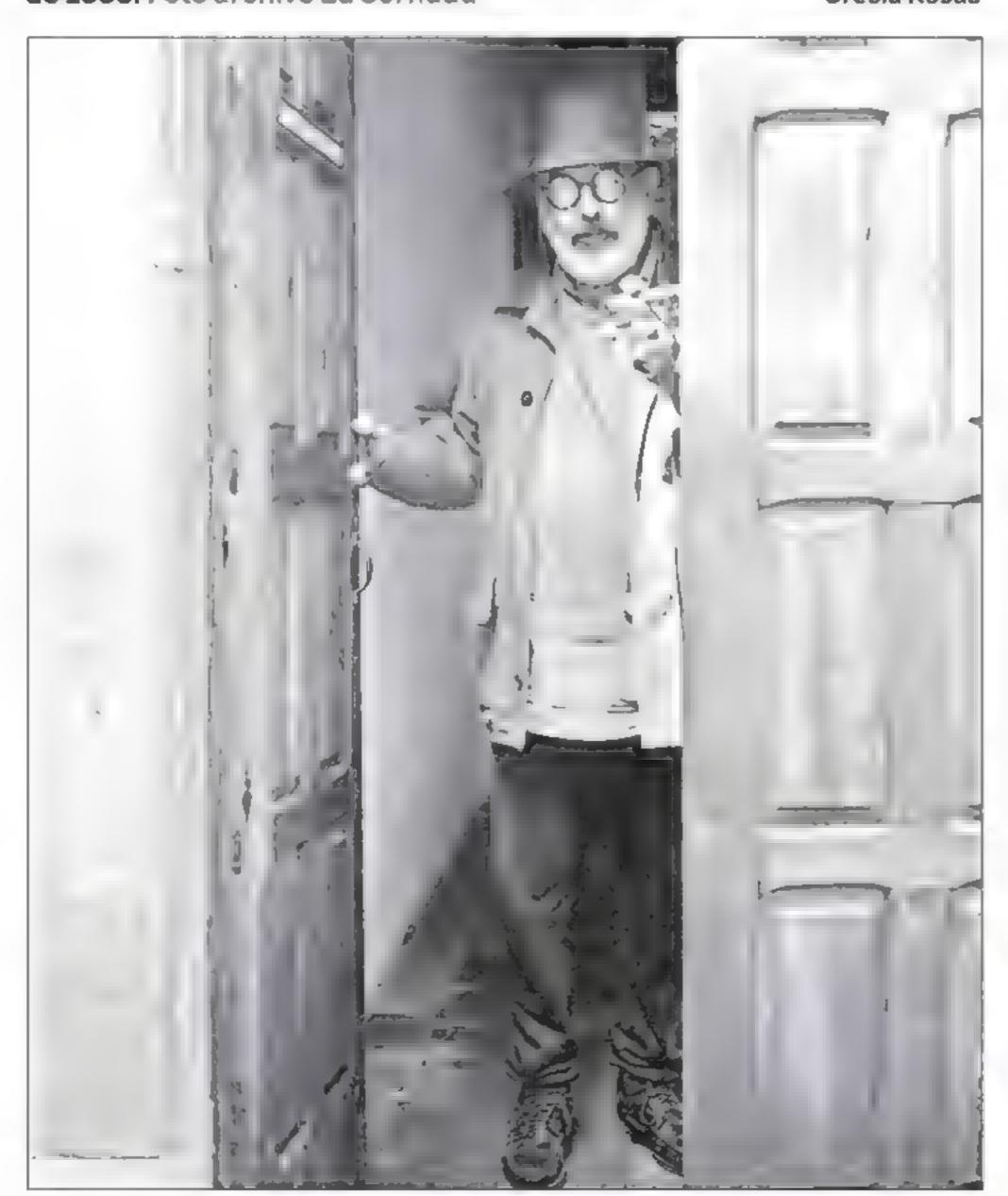

# Experta destaca el intercambio creativo entre Salvador Elizondo y Leonora Carrington

**OMAR GONZÁLEZ MORALES** 

Más conocida por sus pinturas y esculturas que por su obra literaria, Leonora Carrington (1917-2011) redactó gran cantidad de textos en los cuales reflexionaba sobre el surrealismo. Ese contenido fue publicado en su mayoría en la revista *S.nob*, dirigida por el escritor Salvador Elizondo (1932-2006), con quien la artista británica mantuvo una estrecha amistad.

Estos contenidos y su influencia en la actualidad son el centro del conversatorio Derroteros surrealistas: El legado de Carrington y Elizondo en el siglo XXI, que se desarrolló ayer como parte del coloquio internacional 100 Años del Surrealismo, que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que impartirá Marisol Luna Chávez, doctora en letras latinoamericanas.

En entrevista con La Jornada, la especialista habló de la importancia de aquella amistad, que quedó plasmada en las páginas, en lo que fue el lienzo de sus dibujos y textos en la sección Children's Corners y cómo éstos han influido en las autoras contemporáneas.

"Las colaboraciones de Leonora eran asiduas en S.nob. Muchas de esas ideas coinciden con textos de los diarios personales de Salvador; él destacó muchas ideas de ella. Fue la única de los colaboradores que dibujó y escribió de manera asidua para el semanario", aseguró la experta.

La revista se publicó por vez primera en 1962 y fue punto fundamental del diálogo entre artistas del movimiento surrealista con los de la generación del medio siglo y de la Ruptura, quienes buscaban una visión más global, en contraposición a la corriente muralista revolucionaria, que en ese tiempo era predominante.

"Era escandalosa para su tiempo, porque sus temas eran la sexualidad, el erotismo y las drogas como paraísos artificiales para concebir la realidad de otras formas y asimilarlas como un universo literario; además, retomaban temas afrancesados, como la poesía de Baudelaire y del libro Las lágrimas de Eros, de Georges Bataille.

"Un ejemplo es la novela emblemática de Elizondo: Farabeuf o crónica de un instante, un juego de fotografías, imágenes, laberintos, espejos, rituales y espiritualidad. Esto es algo que los une con el surrealismo; es una búsqueda, una travesía existencial", explicó Luna Chávez.

Este diálogo fue clave para que en cuatro años, después de la revista, el grupo de la Ruptura publicara sus mejores obras.

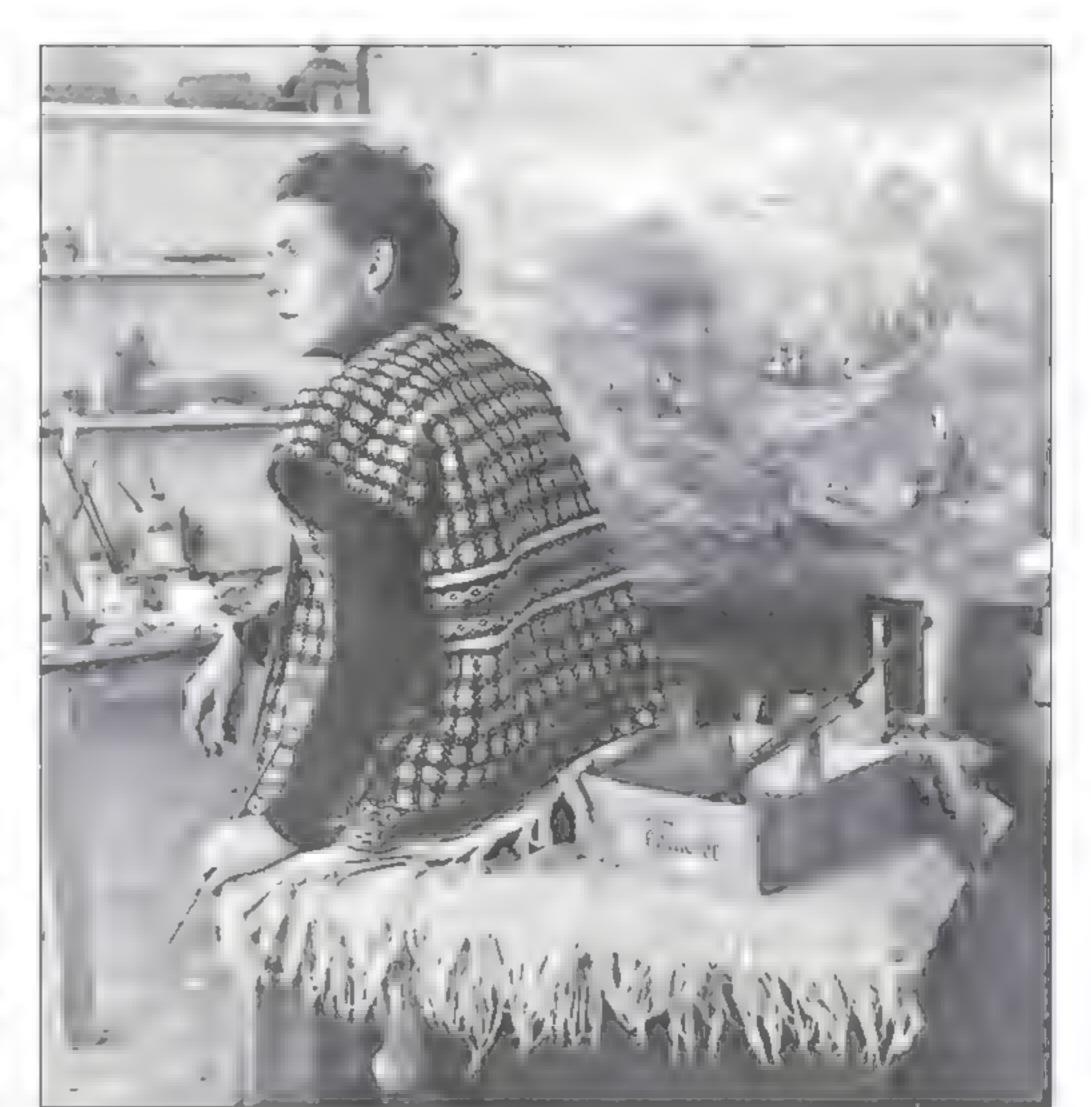



Marisol Luna refirió que si bien la obra de Carrington es complicada, "su generación destacó en el arte, pese al fuerte machismo que imperaba. Los surrealistas estaban acostumbrados a ver a la mujer como objeto. En ese entonces, era una corriente de mucha violencia, porque conectaba el dolor con el placer".

Incluso hoy día se puede notar la importancia de los textos de Carrington en autoras de la actualidad, como con la novela El beso de la liebre, de Daniela Tarazona, editada por Alfaguara en 2012, y el cuento "La sincronía del tacto", de Gabriela Damián Miravete.

"Ella tuvo una profunda lucidez

▲ "Las colaboraciones de Leonora eran asiduas en la revista S.nob. Muchas de esas ideas coinciden con textos de los diarios personales de Salvador Elizondo", refirió Marisol Luna Chávez en entrevista. Fotos INAH y Paulina Lavista

y sensibilidad, que, sumada a sus terribles experiencias de vida, supo mostrarnos un nuevo discurso femenino. En comparación con la de los hombres de ese periodo, nos permitió ver dos puntos muy distintos del surrealismo, y con quien discutió fue con Elizondo", concluyó Luna Chávez.



# Conceden al escritor Mia Couto el Premio FIL en Lenguas Romances 2024

El jurado falló en favor del narrador mozambiqueño "por su innovación lingüística y por entretejer cuento, crónica y novela"

**JUAN CARLOS G. PARTIDA** CORRESPONSAL GUADALAJARA, JAL.

El escritor Mia Couto (António Emílio Leite Couto, 5 de julio de 1955, Beira, Mozambique) fue declarado por unanimidad ganador del Premio de Literatura FIL en Lenguas Romances 2024, el cual será entregado el 30 de noviembre en la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Es la primera ocasión en que un escritor africano, hablante de portugués, gana el máximo galardón que se entrega en el encuentro literario, dotado con un premio de 150 mil dólares, otorgado con base en los merecimientos por su obra según la postulación que hacen instituciones culturales y educativas, asociaciones literarias, editoriales y el jurado de la FIL.

La distinción le fue otorgada "por su innovación lingüística, y para reconocer una obra literaria notable que integra y entreteje la crónica, el cuento y la novela", siendo el quinto autor en portugués que lo obtiene después de Nélida Piñón (1995), Rubem Fonseca (2003), António Lobo Antunes (2008) y Lídia Jorge (2020).

Integraron el jurado Carlos Reis, de Portugal; Graciela Montaldo, de Argentina; Jerónimo Pizarro, de Colombia; Juan Luis Cebrián, de España; Lucía Melgar, de México; Oana Fotache Dubălaru, de Rumanía, y Vittoria Borsò, de Alemania.

"Se reconoce su innovación lingüística, que hace repensar la relación entre los integrantes de la comunidad de países de lengua



Es la primera vez que un autor africano lusoparlante recibe el galardón portuguesa, al llamar la atención y la sensibilidad hacia el continente africano y sus relaciones históricas, culturales y geopolíticas, e invitar, además, a reconocer y a acercarnos de otra manera a la historia y a la naturaleza del planeta", apunta el acta, a la que dio lectura Reis como representante del jurado.

Héctor Solis, quien asumió la presidencia de la FIL tras la muerte de su fundador, Raúl Padilla López, refirió que en esta edición hubo 58 candidaturas, de las cuales se postularon 49 autores de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Congo, España, Francia, Italia, Líbano, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Senegal y Venezuela.

"En estas candidaturas estuvieron representadas seis lenguas: catalán, español, francés, italiano, portugués y rumano", enumeró.

### Periodista, médico, biólogo y narrador

"Empecé de periodista; trabajé y conocí directamente una guerra civil que dejó un millón de muertos, y el periodismo fue algo importante en mi carrera, fue una gran escuela de conocimiento humano, de aprendizaje del oficio de escritor.

"Escribía poesía, pero el periodismo me daba la posibilidad de estar cerca de la gente y de reforzar esa relación de proximidad e intimidad", compartió Couto en un videoenlace después de darse a conocer la decisión del jurado.

Estudiante de medicina, primero, y luego egresado de la carrera de biología, Couto ejerció el periodismo durante varios años antes de dedicarse de lleno a la literatura y a la promoción de la lectura y la escritura, con tres de sus hermanos, a través de una fundación.

Alertó que en estos momentos "el periodismo está en una crisis profunda que puede significar, algún día, su muerte.

"Así me di cuenta desde que trabajé de periodista, pero no por causa, como ahora muchos dicen, de las redes sociales o la tecnología, sino por quienes son los dueños del periodismo y de la comunicación social", asentó.

A preguntarle sobre sus preocupaciones literarias, Couto respon-



dió que su primer gran tema es la paz, porque sigue viviendo en un país que continúa en guerra, pero también busca resaltar sus preocupaciones sobre la afirmación de identidad, la universalidad y la diversidad que África como continente.

"Además, claro, de la búsqueda de la eternidad, de la felicidad, del otro, el encuentro, el acto de ser todo, el amor, la empatía, el encuentro con lo diverso; de eso tratamos los escritores desde siempre."

Afirmó que los personajes no sólo recrean entidades fuera de uno. sino que viven dentro del escritor, lo que hace fundamental tener un viaje interior y encontrar en uno dichos personajes.

Contó que sus primeros grandes contactos con la literatura latinoamericana surgieron en la biblioteca de su padre, donde había obras de autores del realismo mágico, como Gabriel García Márquez, pero que también conoció y admiró a escritores mexicanos, como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Juan Rulfo.

"Me interesa, en primer lugar, la escritura antes que la historia que se cuenta, inventar el lenguaje tal como hizo Juan Rulfo; es decir, independientemente de la historia de *Pedro Páramo*, me interesó la invención de un lenguaje", reseñó.

Mia Couto es autor de las novelas Tierra sonámbula, El último vuelo del flamenco, La confusión de la leona y Venenos de dios, remedios del diablo, así como de las colecciones de cuentos Voces anochecidas y Cada hombre es una raza, lo que le ha valido ser uno de los autores en portugués más reconocidos y premiados, además de ser miembro de la Academia Brasileña de las Letras.



El periodismo fue una gran escuela de conocimiento humano

▲ "Escribía poesía, pero el periodismo me daba la posibilidad de estar cerca de la gente y de reforzar esa relación de proximidad e intimidad", compartió Couto en un videoenlace después de darse a conocer la decisión del jurado. Foto cortesía FIL/Bernardo de Niz



IZZI - TOTAL PLAY > CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA > CANAL 20.1 | DISH SKY MEGACABLE > CANAL 120

學學

Dulturaunam



# LA JORNADA DE ENMEDIO Martes 3 de septiembre de 2024

# "México puede llegar a ser un jugador de importancia en la industria aeroespacial"

El astronauta Pablo Álvarez Fernández, de la ESA, ofreció charla en la UNAM

### **EIRINET GÓMEZ**

"México tiene el potencial necesario para ser un jugador de importancia en la industria aeroespacial en el mundo, sólo requiere inversión en el sector, desarrollo de capacidades humanas y generación de conocimiento", afirmó Pablo Álvarez Fernández, astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Entrevistado antes de la conferencia "Rutas hacia el cosmos", en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo: "lo que pasa en el mundo hispano es que necesitamos creer que de verdad podemos estar ahí, desarrollar tecnología de avanzada y ser punteros en proyectos espaciales".

Resaltó que "la labor de la UNAM de formar recursos humanos que puedan fabricar satélites, trabajar en misiones a la Luna y explorar planetas es muy importante para que México esté presente en el futuro" de esta actividad.

Poseedor de posgrado en ingeniería por la Universidad Politécnica de Varsovia, relató que comenzó a soñar con ser astronauta cuando de niño le contaron que alguien ya había llegado a la Luna. Ahora, tras ser seleccionado en 2022 por la Agencia Espacial Europea, participa en una serie de preparaciones para una misión de seis meses a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

# Entrenamiento complejo

"Es un entrenamiento muy complejo que comenzó hace dos años, y me quedan dos o tres más para cumplir mi sueño de ir al espacio. Se espera que mientras esté en la ISS pueda participar entre 200 y 250 experimentos distintos, tareas de mantenimiento y de instalación de nuevo equipamiento" en ese sitio, comentó.

Para Álvarez Fernández, los viajes al espacio no son posibles sin la cooperación internacional.

"Se trata de un entorno tan hostil y tan remoto que ningún país puede lograr nada por sí mismo. Ni Estados Unidos ni China; todos tenemos que colaborar", planteó, y señaló uno de los mejores ejemplos es la ISS, estructura orbital que sirve de laboratorio, donde se llevan a cabo investigaciones científicas y tecnológicas en un entorno de microgravedad.

"Son proyectos tan grandes y difíciles que la colaboración internacional es necesaria para lograr transferir tecnología, conocimientos y lecciones aprendidas, porque es un campo que no perdona las fallas. Todo tiene que funcionar perfectamente para lograr el éxito", dijo el tripulante de la ESA, donde



la ayuda internacional es parte de su ADN, pues está integrada por 27 países de la Unión Europea.

Sobre cómo las expediciones al espacio influyen en la vida cotidiana, mencionó la gravedad. "Cuando en el laboratorio de la ISS la quitas, pasan cosas inesperadas y se obtienen resultados científicos de mucha utilidad.

"Por ejemplo, puedes encontrar que las células cancerígenas se comportan de forma distinta cuando las privas de esa condición; están mucho más estresadas y son más agresivas. Entonces, conocer cuál es el mecanismo que hace que esto

suceda, puede ayudar a encontrar tratamientos para curarlo."

Destacó que el análisis espacial también puede contribuir a fabricar medicamentos que no se pueden elaborar en la Tierra. "Sin gravedad, las proteínas se comportan de forma distinta, pues forman cristales mucho más grandes, y eso hace que los fármacos tengan efectos distintos".

Mencionó que cuando los astronautas forman parte de las misiones, también son sujetos de varios experimentos. "Nuestros cuerpos pierden masa ósea y muscular; nuestro sistema cardiovascular cambia, los ojos se deforman, crecemos hasta 10 o 12 centímetros; la columna vertebral se estira. Estudiar nuestro cuerpo y los mecanismos de recuperación también contribuye a curar enfermedades como la artrosis".

En relación con empresas que impulsan el turismo espacial, como SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, consideró que es interesante el desarrollo de tecnología para abaratar costos, "y se está intentando que no sólo se hagan viajes de turismo, sino que se pueda incluir algún tipo de experimento. De cara al futuro, lo

▲ El tripulante de la estación europea en la conferencia. Foto Sergio Hernández Vega

más importante es que sea lo más sostenible posible".

Álvarez Fernández consideró que para la próxima década los avances en este sector estarán marcados por el regreso a la Luna, después de 50 años.

"Vamos a quedarnos, y seguro que encontraremos cosas que marcarán la forma en que vivimos. El objetivo de estas exploraciones es mejorar la vida en la Tierra".

# El audio tridimensional es la mejor fotografía del sonido: García Valenzuela

El compositor mexicano desarrolla instrumentos virtuales para conciertos en vivo

### JUAN JOSÉ OLIVARES

"La tecnología ya no es una herramienta, sino la música en sí misma", piensa Pablo García Valenzuela, compositor mexicano que acaba de desarrollar instrumentos virtuales para conciertos en vivo a través de sistemas tridimensionales de audio.

Esos sonidos serán para Kontakt, librería de instrumentos virtuales que en las dos últimas décadas han estado tras la creación de las bandas sonoras de las películas más taquilleras y los mayores éxitos de la música internacional, lo que hará que ejecutantes de cualquier parte puedan usarlos para nuevas creaciones.

Al mismo tiempo, y tras presentarse en algunos festivales, mostrará su Sinfonía tridimensional Acusmática, No. 1, Surrogata, que representa esos instrumentos de orquesta grabada, sonidos electrónicos y audio tridimensional sampleados y controlados por medio de interfaces de teclado y pads de percusión MIDI.

García Valenzuela actuará en octubre próximo en la SAE Institute Mexico, plantel 2.

Nacido en la Ciudad de México en 1973, estudió la licenciatura en teoría musical, piano y composición en el Centro de Investigación Pedagógica Musical (CIEM); una maestría en composición en la Universidad de Hertfordshire, Inglaterra, y un doctorado en música electroacústica en la City University, de Londres. Fue becado por el Consejo Británico y desde 2011 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México (SNCA).

También hizo un posdoctorado en sonido multicanal creativo en el Laboratorio de Acústica y Vibraciones de la UNAM.

# Librería

El compositor, con alma de científico que se dice "adicto" a la música, trata de explicar con lenguaje humano sobre sus instrumentos intangibles:

"Es una colección de 16 instrumentos de los que unos son de sampleos orquestales, otro es una batería tridimensional, uno más es una resampleo de sonidos electrónicos, y otra parte es de sonidos de objetos prehispánicos mayas y mexicas. Todo junto hace una sola librería, que en este caso se llama NAFF 3D Instruments-SPAT Curve, Por ahora es la primera que se va a publicar para las nuevas versiones de Kontakt (de Native Instruments)", relata.

"La idea es que esos instrumentos reaccionen en vivo. La batería tiene dos tarolas y todo el tiempo es tridimensional –agrega–. Si tocas los tom suavemente, sonarán al frente de la audiencia, pero si lo haces fuerte comienzan a dar la vuel-



ta aleatoriamente alrededor y por arriba del púbico. El baterista en vivo puede decidir tocar espacialmente o al frente y cambiar y combinar, o como se le dé la gana. Esa es la esencia de mis instrumentos."

Sus obras se caracterizan por el uso extremo del ritmo, el virtuosismo instrumental, el diseño electroacústico, el surrealismo sonoro
y la espacialización multicanal de
sonido en relación con el instrumento acústico. Estas loqueras
estético-sonoras las ha presentado
en por lo menos 14 países en festivales y programas de radio; también
ha publicado discos compactos en
Francia, Italia, Inglaterra, Alemania
y México.

Actualmente se dedica a componer música tridimensional, y es uno de los primeros en México y el mundo dedicados a este formato.

Hablar de música tridimensional parece tecnológico pero él simplifica la idea: "Es música usando sistemas tridimensionales de audio. Algunos la llaman inmersiva. En el mundo académico, que es del que vengo, se le llama multicanal. Se trata de sonido en movimiento, la yuxtaposición de espacios acústicos, el uso de las artes de grabación como fin, el surrealismo que te permite la grabación."

Agrega: "Con el audio tridimensional eres incisivo en el escucha, porque el sonido le llega por atrás, los lados, arriba... ya dependerá de la experiencia de éste y del compositor de usar los momentos adecuados para que el sonido se mueva,

pero, para decirlo terrenalmente, es sonido en movimiento, que tiene otra connotación: su mayor calidad, porque nuestros oídos son tridimensionales. Entonces, los sistemas estereofónicos normalmente son frontales. El audio tridimensional es una mejor fotografía del sonido."

# Un bebé robot

Para experimentar, navegar o fluir con esas nuevas formas de música, creó su "nave" a la que nombró NAFF, que significa Nueve Ángulos para Forte (por sus siglas en inglés). "Es mi bebé. Se construyó con apoyo de becas y de mí mismo, y fue una pasión realizarlo. Pasión ciega", comparte.

Creó su primer estudio en 2009, en su propia habitación. En 2015, en la azotea de su casa, hizo algo más profesional a través de una beca que le permitió seguir exploran-

66

La tecnología ya no es una herramienta sonora, sino la música en sí do y crear un estudio de música tridimensional de 17 canales de audio con grabación de alta calidad para música clásica, contemporánea y rock experimental; con diseño para experiencias inmersivas de audio y música, es decir, el NAFF.

"Me gusta inventar. Es importante proponer cosas de adentro hacia fuera –declara–. Se nos olvida que un piano es un invento, que no fue algo que se encontró en un bosque. Es una gran tecnología. El hecho de que no use electricidad no significa que carezca de tecnología. Es una máquina compleja. Con la electrónica, la electroacústica, la concreta, yo veo todo. Es también un invento; es la posibilidad de síntesis, de crear nuevos sonidos que jamás hemos escuchado. El sampleo te permite crear paisajes que no escucharías caminando por la calle, y el sampleo procesado... esa tecnología es, en sí, misma la música. Estamos acostumbrados a que la materia prima de ésta -habitualmente- es una cuerda o una columna de viento vibrando. Tiene mucho poder sobre nosotros, sí, pero no es lo único que existe."

Subraya que "la tecnología debe permitirnos crear nueva materia prima para nueva música. En ese sentido, estoy muy orientado a la tecnología porque si bien estoy de acuerdo en que se puede hacer algo nuevo con una orquesta sinfónica, un chelo o un piano, soy más seguidor de que si quieres nuevos sonidos, necesitas tecnología porque ésta es la nueva materia prima".

▲ El compositor tocará su Sinfonía tridimensional acusmática No. 1, Surrogata en octubre. Foto cortesía

En el ámbito de la música tradicional, el trayecto de este artistainventor comenzó cuando de niño
escuchó la marimba de unos soneros que lo "hipnotizó". Luego
sintió el tom de una batería. "Esos
fueron los momentos que me empezaron a hacer adicto a la música
tradicional".

En la parte tecnológica la música grabada terminó "enamorándolo del sonido a través de las bocinas, de las artes de la grabación. Cuando iba a un concierto sonaba distinto y me molestaba", señala García Valenzuela, quien siguió con su pasión por las artes de la grabación, la tecnología musical, la electroacústica y la acusmática.

Empezó con el rock (es integrante del grupo mexicano-estadunidense progresivo Sonus Umbra) y se movió a la música clásica; luego, a la tecnología con la electroacústica como arte sonoro; música experimental y a combinar todo, que es lo que hace hoy día: diseño de sonido, sonido abstracto, música instrumental y rock experimental.

Pablo García Valenzuela presentará su Sinfonía tridimensional acusmática, No. 1, Surrogata, en SAE (Campus 2), ubicada en Fernando Montes de Oca 126, colonia Condesa, en octubre próximo. Entrada libre.

# La ultraderecha quiere hacer ver a los migrantes como invasores: Almodóvar

**ALIA LIRA HARTMANN** Y ARMANDO G. TEJEDA

CORRESPONSALES **VENECIA Y MADRID** 

En la presentación de su primer largometraje en inglés, La habitación de al lado, que concursa por el León de Oro en Venecia, el director de cine español Pedro Almodóvar declaró su incomprensión ante la muerte: "nunca acabé de entenderla".

La cinta narra la decisión de una novelista de éxito (Julianne Moore) que acepta acompañar en sus últimos días a una amiga, periodista de guerra (Tilda Swinton) enferma de cáncer terminal. Es una melancólica reflexión de diálogos sobre la muerte, la amistad, la maternidad y el derecho a la eutanasia.

Es también un intento de aceptar el fallecimiento, reveló Almodóvar, de 74 años y más de 40 películas en su haber.

"Me siento mucho más cercano al personaje de Julianne: no puedo entender que algo que está vivo tenga que morir. La muerte está en todas partes, pero es algo que nunca acabé de entender", confesó.

A la conferencia de prensa acudió flanqueado por sus dos protagonistas, Tilda Swinton y Julianne Moore.

Almodóvar no perdió oportunidad de posicionarse políticamente ante la ultraderecha española.

"Mi película es una respuesta a los discursos de odio que escuchamos todos los días, por lo menos en España. Igual que en la película hay una entrega al ver a todos los niños no acompañados que luchan por llegar a nuestras fronteras y que la ultraderecha española pretende convertir en invasores, lo cual es profundamente estúpido."

Se refirió a esta crisis migratoria y condenó el discurso del "odio" de la extrema derecha. "Es delirante que quiera convertir a los migrantes en invasores. Aunque la película habla de un caso personal y particular de generosidad, quiero mandar un mensaje de abrir los brazos a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que, según la ultraderecha española, pretenden que el gobierno envíe a la Marina para impedir que entren, es decir, convertirlos en invasores. Es una postura delirante, profundamente estúpida e injusta", aseguró.

Durante el rodaje "hablamos tanto de la vida, que tuve la sensación de que es una película sobre la existencia", externó Swinton, quien ya ha colaborado con Almodóvar en un mediometraje en inglés, La voz humana.

La voz humana es un mediometraje basado en la obra homónima de Jean Cocteau, con Tilda Swinton en el papel de una mujer abandonada. Tres años después repitió,

en un formato aún más corto con Extraña forma de vida, western gay con Ethan Hawke y Pedro Pascal.

### En defensa de la eutanasia

En conferencia de prensa, Almodóvar lanzó un grito de defensa en favor de la eutanasia: "España es sólo el cuarto país europeo que regula la ley de eutanasia sin la intervención judicial o policial, siendo válido el criterio médico, pero es urgente que esta ley exista en todo el mundo. Julianne, en su papel de Ingrid tiene que defenderse ante el interrogatorio de un policía fundamentalista cual si fuera un delincuente".

"Personalmente, nunca tuve miedo de la muerte. Sé que va a llegar, siento que va llegar, y apoyo a mis amigos cuando empiezan la transición", aseguró a su vez la actriz.

"Es una película a favor de la eutanasia. La enfermedad está ahí y lo admirable del personaje de Til-

da es que decide que 'el cáncer no me alcanzará si llego antes", citó el director, que escribió el guion de la película, ambientada en Nueva York.

Símbolo de la movida española, empezó con comedias kitsch y atrevidas, como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón o Qué he hecho yo para merecer esto.

Mujeres al borde de un ataque de nervios supuso en 1988 su despegue internacional: ganó el premio al mejor guion en la Mostra de Venecia y el Óscar al mejor filme extranjero.

Pero la veta más circunspecta se fue imponiendo paulatinamente con Hable con ella o La mala educación, sobre su infancia, y Dolor y gloria, acerca de su carrera de cineasta.

Tras este estreno en Venecia, Almodóvar recibirá a finales de septiembre un premio a su trayectoria en el festival de San Sebastián.

Con información de Afp

El director manchego, entre las actrices Tilda Swinton (izquierda) y Julianne Moore, en el festival de cine de Venecia. Fotos Afp

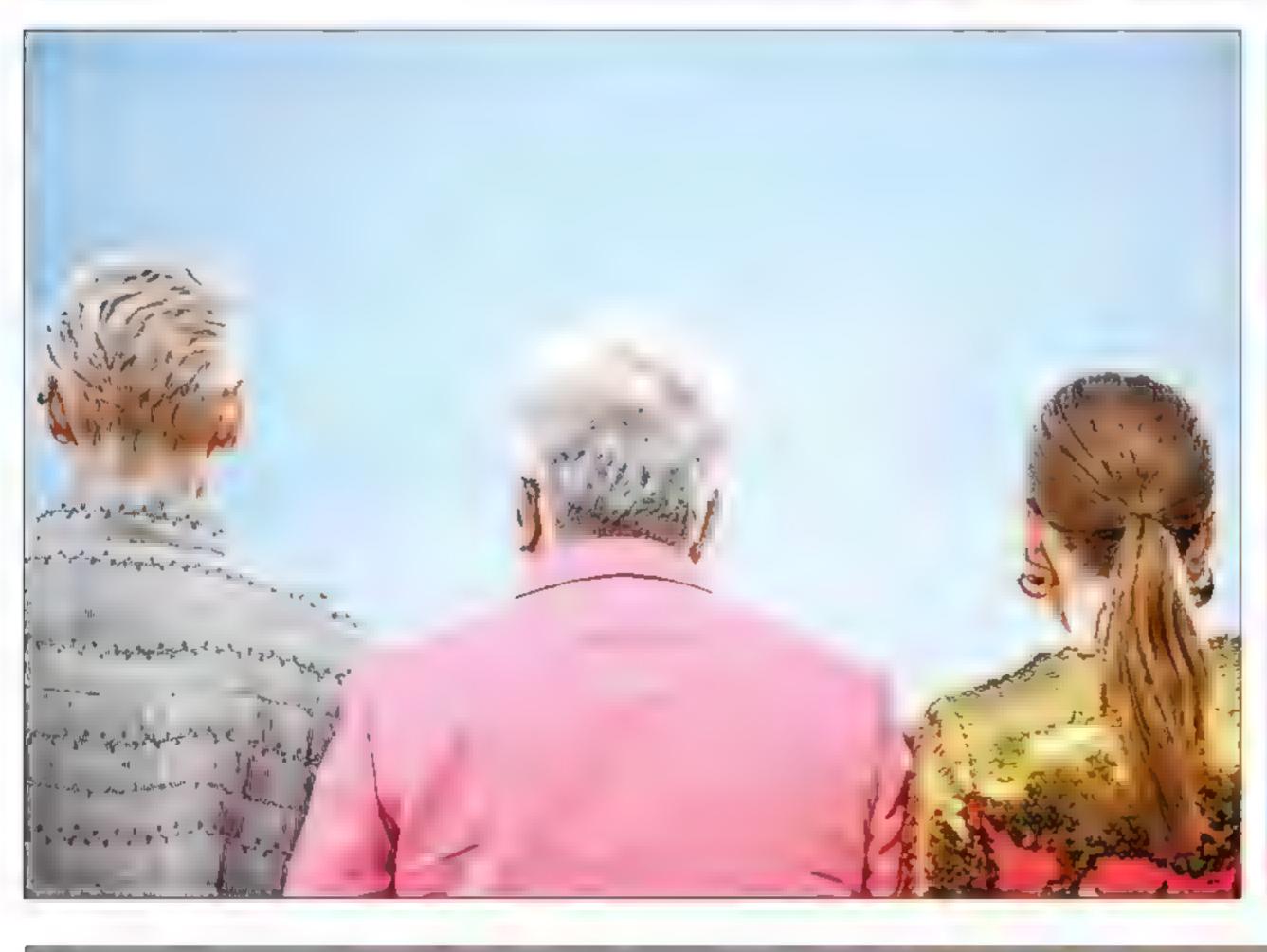



# Gran Bretaña investigará el sistema de "precios dinámicos" para el concierto de Oasis

**AFP** LONDRES

El gobierno laborista británico anunció que investigará el sistema de "precios dinámicos", que causó gran enfado entre los seguidores del grupo Oasis y elevó de forma desproporcionada el costo de las entradas para su gira de 2025.

La ministra de Cultura, Lisa Nandy, prometió en un comunicado que el gobierno examinará esta práctica, que ya se utiliza principalmente en la compra de billetes de avión, y que también se está desarrollando

en el ámbito de la música. Consiste en ajustar el precio de venta de un billete en tiempo real, considerando la demanda de los consumidores, por lo que si ésta es elevada, el costo se incrementa.

Oasis anunció la semana pasada su regreso a los escenarios después de que los hermanos Liam y Noel Gallagher dirimieron diferencias, con una serie de conciertos en 2025 en Reino Unido e Irlanda, que generaron gran entusiasmo.

La banda se había desintegrado hace 15 años, tras una pelea entre los Gallagher antes de un concierto en París.

El sábado, después de esperar durante horas en las plataformas de venta de entradas, en particular en el sitio Ticketmaster UK, muchos fanses comprobaron con desagrado que les ofrecían boletos a precios mucho más caros que los anunciados antes de salir a la venta.

Algunos que inicialmente costaban 150 libras (197 dólares) se ofrecían finalmente a más de 350 (460 dólares).

La ministra de Cultura afirmó que es "deprimente ver cómo se inflan los precios, lo que priva a los seguidores comunes y corrientes de cualquier posibilidad de disfrutar de su grupo favorito en el escenario" y añadió que quiere trabajar para establecer un sistema "más justo".

Ticketmaster UK se defendió al afirmar que el "organizador" de la gira, los promotores y los artistas, habían optado por fijar el precio de las localidades "en función de su valor de mercado".

# Precedente

Antes, otra polémica había acompañado el comportamiento de Ticketmaster, en la gira de 2023 de Bruce Springsteen en Estados Unidos, con entradas que se vendieron en varios miles de dólares.

El sábado, millones de fanáticos intentaron conseguir uno de los preciados boletos; sin embargo, muchos quedaron frustrados por el colapso de los portales en línea.

Muchos informaron que tuvieron dificultades para acceder a las entradas con cientos de miles en espera y otros que ni siquiera pudieron acceder a los portales.

"Por favor, tengan paciencia, muchos están actualmente conectados al sitio para obtener un acceso", se leía en la página de Gigs and Tours, sin que diera acceso incluso pasados bastantes minutos.

Los sitios de Gigs in Scotland, SeeTickets o Ticketmaster Ireland mostraban un mensaje de error y se mostraban completamente inaccesibles.

Un portavoz de Ticketmaster dijo que "millones de fanses están ingresando a nuestro sitio, por lo que han sido puestos en fila", pero insistió en que estaba "avanzando" y que el portal no se había caído.

"¿Podemos volver a los viejos tiempos en los que se hacía fila fuera de la tienda de discos o del lugar de los conciertos para comprar boletos, por favor?", dijo un desesperado seguidor de la banda en la red X.

"Algunos boletos están aun disponibles, pero en cantidad muy limitada" y sólo en algunas categorías, decía el sitio de Ticketmaster de Reino Unido.



# Suecia no es un lugar seguro para las personas queer, denuncia Fever Ray

**ANNABEL NUGENT** THE INDEPENDENT

El nombre artístico de la sueca Karin Dreijer es Fever Ray. Es parte de The Knife, banda de electro que creó junto con su hermano Olaf, la cual pudieron escuchar los mexicanos en el pasado festival Corona. Con la agrupación ha desarrollado un arte marginal poderoso que juega con la identidad y el anonimato.

Fever Ray, que utiliza su voz patentada con cambio de tono para abarcar temas como la sexualidad, la identidad o la familia, sigue sonando, como la noche del domingo en el festival inglés End of The Road, a través de su última entrega Radical Romantics.

Habla con The Independent sobre las actitudes regresivas hacia las familias en Suecia, la declaración de identidad no binaria y la amenaza que supone para los artistas el ascenso del partido de extrema derecha en su país.

A Dreijer le lleva tiempo convertirse en la artista electrónica queer Fever Ray. Físicamente, es un proceso largo que implica maquillaje estridente, un traje enorme y a veces una peluca, pero más a menudo una gorra calva. Sicológicamente, la transformación requiere más dedicación. "Si ha pasado un tiempo desde que toco, intento ponerme todo el disfraz con mucha anticipación y simplemente sentarme allí", dice Dreijer, persona no binaria de 49 años. "Necesito volver a familiarizarme con él".

Las máscaras siempre han sido su afición. Hace dos décadas, cuando empezó con The Knife, rara vez se le fotografiaba sin disfraz. Con su hermano nunca asistieron a alguna entrega de premios, pese a que los ganaron varias veces, y cuando Dreijer aceptó uno por su trabajo en solitario como Fever Ray, en 2010, lo hizo con una aterradora máscara de carne que parecía la de Miss Piggy en una sauna.

Probablemente la privacidad fue el objetivo inicial, pero hoy día los disfraces tienen un propósito diferente. "Ya no pienso en ese sentido. Es más una forma de hacer que la actuación sea verdadera o real, una forma de intentar contar historias con más claridad", afirma.

Está en su casa, en Estocolmo, tomándose un respiro de la gira antes de volar al Reino Unido. En el escenario, hace que su música cobre vida de forma palpable y palpitante, normalmente acompañada de un asombroso espectáculo de luces.

### Pop contra metal

Es un poco raro entrevistar a Dreijer, por la sencilla razón de que no es común que publique música. En 15 años, como The Knife han lanzado sólo tres álbumes, cada uno tan aclamado por la crítica y esperado como el anterior. Como Fever Ray, Dreijer hace pop experimental que se deshace de los ritmos metálicos de club de The Knife, al tiempo que conserva la amenaza y el humor juguetón.

El más reciente de estos discos, Radical Romantics, llegó el año pasado; nos recuerda la breve existencia de The Knife como los dancepoppers del momento, a principios de 2000, gracias al lanzamiento de Heartbeats, inmortalizado en anuncios, listas de reproducción de cafés y la popular versión acústica de José González, Radical Romantics sigue los pasos de Plunge de 2017, impulso libidinoso de un álbum.

Mientras The Knife encontraba inspiración en la política y la teoría crítica, Fever Ray ofrece a Dreijer la oportunidad de explorar un territorio más introspectivo. "Me interesa más cómo sentir y poder sentir cosas -revela-, pero creo que eso también es muy político".

Es crítico: "En Suecia, la política en torno a las familias ha empeorado. Hay una nueva ola de mujeres jóvenes que quieren quedarse en casa y no tener educación formal o encontrar un trabajo porque quieren ser amas de casa. Creo que es muy importante para la sociedad practicar un cuidado colectivo de los niños porque es mucho trabajo criarlos. La idea de familia en Suecia es muy binaria, muy limitada a la monoparentalidad, pero las familias en las que hay tres o más padres, creo que son geniales."

Cuando hacía música como The Knife empezó a traspasar los límites del género. Dejando de lado la dulzura de sus primeros éxitos, los hermanos se adentraron en terri-



Es importante que el cuidado de los niños sea colectivo porque es mucho trabajo



▲ ► Además de cantante solista, Karin Dreijer (Fever Ray) forma parte de The Knife. Fotos tomadas de Facebook

torios más extraños. Sus voces estaban tan procesadas que parecían emitirlas desde un lugar desconocido sin género ni nombre.

"Me di cuenta de que si digo algo con una voz muy femenina, se lee de una manera totalmente diferente a que si lo digo con una voz oscura y masculina", considera. "La música era un espacio libre para jugar de una forma que no sabía que necesitaba en ese momento".

Ha sido un viaje que comenzó con la creación musical. "Cuando empezamos, no tenía las palabras para entender lo que estábamos haciendo, pero ahora puedo verlo", expresa. "Creo que tiene mucho que ver con sentirse libre, algo con lo que mucha gente está luchando ahora".

Karin es consciente de lo que dice, ya que tiene dos hijos, de 21 y 17 años. "Cuando eran muy pequeños, no sabía nada sobre las personas trans o las identidades no binarias, pero es algo de lo que hemos hablado mucho en los últimos 10 años, así que espero ser lo más abierta posible".

Esto más de lo que Dreijer puede decir de Suecia, que, como país, afirma, "nunca es realmente seguro para las personas queer".

# Peligro a la vista

Su reciente tema, What They Call Us, trata sobre esta sensación de peligro inminente. Está escrito, comparte, desde "una perspectiva muy queer", pero también desde la perspectiva de un artista.

"Los partidos de derecha suecos no sólo quieren quitar derechos a las personas trans, también recortar el financiamiento a la cultura", asesta. "Al final, harán que la gente sea más estúpida, lo que les permitirá dirigir mejor su política".

En las elecciones de 2022 de su país, los votantes expulsaron a los socialdemócratas, partido responsable de construir el estado de bienestar sueco, y por primera vez,

los de derecha radical obtuvieron poder político real, convirtiéndose en el segundo más grande en el parlamento.

Dreijer creció en Gotemburgo y se abrió camino en la música con la guitarra indie, y se empecinó en seguir con esta profesión. "Mis padres no podian decirme nada porque me fui de casa cuando tenía 18 años. Y en Suecia, la universidad es gratuita. No necesitas su bendición o permiso para hacer nada en ese sentido porque no necesitas su dinero, que a veces es lo mismo".

Sin embargo, la escena de la guitarra no era para ellos. "Era un ambiente muy masculino y muy

heterosexual", rememora Dreijer. "Sellos dirigidos por hombres que fichaban a sus amigos que también eran hombres".

Con su banda en ese momento, Dreijer terminó lanzando música en un sello dirigido por hombres. "Tuve que hacer muchos sacrificios", subraya; en qué sentido, Karin no puede recordar exactamente. Sacude la cabeza como si estuviera borrando una pesadilla y ríe. "He intentado olvidar", murmuró finalmente, "pero estoy muy feliz de haberme ido". Cientos de miles de fans también están muy contentos por eso.

Traducción: Juan José Olivares





# Gloria Zarza da el primer oro a México en Paralímpicos de París

La mexiquense fue la única que superó ocho metros en lanzamiento de bala F54

# **ADRIANA DÍAZ REYES**

"O trabajo o entreno", se preguntó Gloria Zarza a principios de 2023 luego de perder sus apoyos económicos por no alcanzar el resultado esperado en el Mundial de París.

La salida fácil era claudicar. Pero la deportista de Zinacantepec no está acostumbrada a darse por vencida, por lo que continuó con su preparación rumbo a los Juegos Paralímpicos de París, donde ayer logró la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de bala F54.

"Fue algo difícil, pero me volví más fuerte. Con esa mentalidad me demostré a mí misma que po-

|    | A CE | Y | 道 | of. |
|----|------|---|---|-----|
| PH | RALI |   | C | 25  |

|    | PAÍS           | _ 0 | P  | 8  | T  |
|----|----------------|-----|----|----|----|
| 1  | China          | 43  | 30 | 14 | 87 |
| 2  | Gran Bretaña   | 29  | 15 | 10 | 54 |
| 3  | Estados Unidos | 13  | 19 | 10 | 42 |
| 4  | Brasil         | 12  | 8  | 18 | 38 |
| 33 | México         | 1   | 3  | 5  | 9  |

día conseguir muchas cosas y regresar a mi nivel deportivo", dijo la seleccionada en conferencia virtual desde la capital francesa.

Zarza fue diagnosticada con secuelas de polio con luxación de cadera, por lo que perdió la movilidad de sus piernas. En su adolescencia el deporte no figuró en su vida. Hasta los 28 años decidió incursionar en el baloncesto.

"Lo practiqué durante un tiempo, pero no era lo mío. Decidí cambiarme a las pistas, específicamente a las pruebas de disco, jabalina y bala."

Ante la ovación del público presente en el Stade de France, Gloria recibió entre lágrimas su medalla tras conseguir un lanzamiento de 8.06 metros. Fue en ese momento cuando quedaron atrás todas las dificultades vividas en el ciclo.

"Lo que no te mata te hace más fuerte. Yo tengo una frase (de Frida Kahlo) que dice: 'Para qué quiero mis pies si he creado mis propias alas para volar'. No hay dolor soldado, hay que seguir", añadió la atleta, quien logró la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020.

La mexicana fue la única que pu-

do rebasar la barrera de los ocho metros. En segundo lugar, se ubicó la brasileña Elizabeth Rodrigues con 7.82 metros, y en tercero Nurjon Kurbanova, de Uzbekistán, con 7.75 metros.

La monarca paralímpica espera que su presea tenga repercusiones no sólo en su vida sino en la de sus compañeros de delegación.

"Pediría mayor apoyo de las autoridades tanto para los deportistas como para su equipo. También me gustaría que los premios sean más equitativos porque hay muchas personas trabajando para subir al podio."

Gloria celebró el brillo de las mujeres en París. "Somos fuertes, unas guerreras. Además, yo soy madre y todo lo que hago es impulsada por mi hijo; quiero que sepa que todo lo que se proponga lo puede lograr".

La seleccionada, quien le dio a México su novena medalla en París, agradeció a quienes la acompañaron en el camino al éxito.

"Soy un ser humano, a veces quiero tirar la toalla. Sin embargo, tengo a un gran equipo con el cual pude conseguir que por primera vez

ondeara la Bandera Nacional y que se escuchara el Himno Nacional."

Iván Rodríguez, entrenador de la campeona, espera que su discípula sea considerada como candidata al Premio Nacional del Deporte.

"Este año tenemos todas las tablas para postularla. Ya tiene medalla paralímpica y mundial además de una gran trayectoria", comentó.

En otros resultados, Leticia Ochoa ocupó el sexto lugar en lanzamiento de disco F51-F53.

# Se quedan sin medalla

En natación paralímpica Diego López logró el quinto lugar en los 50 metros dorso S3. Jesús López y Cristopher Tronco compitieron en los 200 metros libres, pero no lograron acceder a la final. Rafael Zárate no superó la fase previa en los 50 metros dorso, informó Conade.

En la rama femenil Citli Salinas ocupó la sexta posición en su heat en la prueba de 100m SB14. La experimentada Patricia Valle tampoco logró pelear por el podio en la prueba de 50 metros dorso. Naomi Samollera ocupó el quinto lugar de su grupo

▲ Gloria Zarza recibió la presea entre lágrimas y fue ovacionada por el público tras conseguir un lanzamiento de 8.06 metros. Foto Conade

en los 400 metros libres S7 y Naomi Ortiz, de 16 años de edad, cerró en el octavo sitio en esa misma prueba.

### Osnaya y Villalobos, lejos del podio

Las triatletas Kenia Villalobos y Brenda Osnaya se quedaron lejos del podio en París. La primera, quien debutó en la justa de verano, finalizó su participación en el undécimo lugar de la categoría PTS4 femenil con un tiempo de 1:22.53 horas. Osnaya, que experimentó su segunda cita olímpica tras su histórico debut en Tokyo 2020, quedó descalificada de la categoría PTWC femenil por acumulación de dos amonestaciones técnicas.

Brenda aprovechó el escenario parisino para proponerle matrimonio a su pareja Jessica González, quien dijo sí.

# PARECEMOS ROCKSTARS: PRISCA AWITI

# Evitaré que la fama se me suba a la cabeza, dice Osmar Olvera

El clavadista pidió a Ana Gabriela Guevara resolver el pago de las becas para los deportistas acuáticos

### **ADRIANA DÍAZ REYES**

El clavadista Osmar Olvera se reunió hace unos días con Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien solicitó revisar el pago de las becas a los deportistas acuáticos.

"Al parecer se va a buscar la forma para que el apoyo llegue al 100 por ciento, lo cual sería algo muy bueno porque se necesitan los recursos. Esperemos que pronto podamos recibir la ayuda tanto mis compañeros como yo", comentó Olvera ayer luego de ser reconocido por una financiera.

El clavadista se nota tranquilo. A pesar de no contar con el respaldo federal, tiene el patrocinio de algunas marcas que cobijan su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Cuando la iniciativa privada se

acerca a ti te motiva a seguir pese a lo que pase. Es muy importante tener certidumbre económica, porque de esa forma podemos concentrarnos en prepararnos e inspirar a las nuevas generaciones."

Olvera se encuentra en un descanso activo, "recargando pilas" para el inicio de sus entrenamientos a mediados de octubre.

"Cuando termine mi receso voy a reunirme con el equipo y ver el proceso de clasificación para el Mundial de Singapur. También me gustaría tener algunos campamentos de altura en China", aseguró el clavadista capitalino.

La vida de Olvera ha dado un giro de 180 grados desde que subió al podio en dos ocasiones en París. Su agenda actualmente se encuentra llena, ya sea por compromisos con sus patrocinadores o invitaciones a eventos deportivos.

"Fernando Platas me dijo que luego de una medalla todo sería



diferente. Ahora tengo que seguir por el buen camino, pero por fortuna tengo los pies en la tierra. Soy la misma persona de siempre, no he dejado que la fama se me suba a la cabeza".

Desde inicios de 2023, la Conade cortó las becas a los deportistas de las disciplinas acuáticas debido a los conflictos legales de la Federación Mexicana de Natación.

Actualmente la disciplina está encabezada por un Comité Estabilizador dirigido por la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá.

# El objetivo, ser campeona olímpica

La judoca mexicana Prisca Awiti disfruta de su éxito. Pocas semanas después de conseguir la medalla de plata para México, la seleccionada se toma un tiempo para dimensionar su logro y pasar más horas con sus seres queridos.

"Mi mente necesita descansar y asimilar lo que hice. Por ahora tengo unas pequeñas vacaciones para estar con mi familia y después me reuniré con mi equipo para ver la estrategia que me lleve a regresar a mi nivel deportivo. Hay que ir con pasos cortos pero seguros", comentó.

La seleccionada reiteró su intención de convertirse en un ejemplo de que los sueños se cumplen.

"Nuestra vida ahora es como la de un *rockstar*, es una enorme responsabilidad porque inspiramos a las nuevas generaciones."

Prisca se mostró sorprendida por el apapacho de los mexicanos, quienes la han homenajeado desde que le dio al judo su primera medalla en una justa veraniega.

"Es una faceta muy bonita que estoy conociendo de México. Pertenezco a un país muy cálido que premia el esfuerzo con mucho cariño."

-¿Cómo mantienes la motivación tras subir al podio?

▲ La judoca Prisca Awiti y el clavadista Osmar Olvera reciberon un premio de 200 mil pesos. Foto Pablo Ramos

"Es verdad que estoy muy feliz por mi plata, pero no estaré satisfecha hasta que me convierta en campeona olímpica. El objetivo principal sigue vigente."

La judoca tampoco ha regresado a entrenar. Por ahora disfruta de lo conseguido luego de años de prepararse para subir al podio olímpico.

"Recuerdo que cuando llegué de París con mis compañeros todos lloramos mucho. Ahora toca descansar porque no fue una preparación de cuatro años, fue toda una vida. Espero que mis compañeros puedan alcanzar lo mismo en los próximos Juegos."

Tanto Osmar Olvera como Prisca Awiti recibieron un premio de 200 mil pesos.

# Sulaimán: se cree que *Canelo* busca lo fácil, pero sería un error menospreciar a Berlanga

El boxeador tapatío aún es la mayor estrella deportiva del país, lo que garantiza éxitos de audiencia

# JUAN MANUEL VÁZQUEZ

A Saúl Canelo Álvarez lo persigue el estigma de esquivar el riesgo. El principal reclamo de los aficionados mexicanos es que desde hace años elige rivales que no representan verdadero peligro. Esta idea también se cierne en su próximo combate con el boricua Édgar Berlanga, retador oficial por la AMB a quien

enfrentará el 14 de septiembre en Las Vegas.

"Es una pelea muy engañosa", comenta Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

"Existe un prejuicio de que Canelo siempre la lleva fácil, que escoge a sus rivales. La realidad es que sus dos contrincantes en este año son peleadores que llegaron invictos; por ejemplo, Jaime Munguía lo sacudió y le exigió sacar lo mejor para ganar el combate", agrega.

Berlanga es un joven de 27 años casi anónimo, pero con números que Sulaimán no deja inadvertidos. De las 22 peleas que lleva, las 16 iniciales las ganó por nocaut en el primer episodio. Un récord de esa naturaleza advierte del poder que tiene la pegada del boricua.

A esto se agrega que la rivalidad en el boxeo entre México y Puerto Rico tiene antecedentes históricos que lo vuelven aún más pasional. Esto último, con episodios considerados clásicos del pugilismo de nuestro país.

"Es una rivalidad que lo convierte en un clásico y garantiza una gran pelea", señala. A pesar de las críticas continuas al boxeador tapatío, continúa siendo la mayor estrella deportiva en México y la popularidad le sigue garantizando éxitos de audiencias en cada pelea.

"Cada que Canelo sube al cuadrilátero lo que ofrece es mucho más que una pelea de boxeo", explica Sulaimán; "se trata de un espectáculo y sería un error menospreciar a Berlanga sólo por no ser tan conocido, ya que el pugilismo está repleto de momentos donde los retadores casi anónimos dieron una gran sorpresa."

De momento, *Canelo* ya puede sentirse satisfecho de lo que ha provocado con esta cita ante el anónimo Berlanga, pues la pelea se realizará la misma noche que la UFC ofrecerá una cartelera estelar en la novedosa Esfera de Las Vegas, a unos tres kilómetros de distancia de la Arena T-Mobile donde será el duelo.

Varios reportes en Estados Unidos refieren las pérdidas millonarias que provocará a la mayor marca de espectáculos de artes marciales mixtas la realización simultánea del combate del Canelo, un dato que destaca el poder de atracción que mantiene el boxeador mexicano.

"Se trató de opacar un evento, pero demuestra que el boxeo seguirá siendo el que más atrae por su clase y mística, ningún deporte podrá compararse con su rica historia", señala Sulaimán.

"No podemos negar que Canelo es un ídolo para los mexicanos y latinos que lo siguen con devoción. Álvarez mueve masas y el día de la pelea se podrá constatar, porque seguramente paralizará a todo México", finaliza.



PARA EL VIERNES, TREVOR BAUER

# En los Diablos no hay presión, ya que estamos preparados: Lorenzo Bundy

Hoy abren la Serie del Rey ante Sultanes en el estadio Harp Helú

### JUAN MANUEL VÁZQUEZ

El beisbol, a diferencia de otros deportes, se disputa todos los días. Por eso las emociones sólo duran un instante. Sólo habían transcurrido unas horas desde que los Diablos Rojos hicieron la hazaña de remontar una serie para llegar a la final de la Liga Mexicana de Beisbol y ya estaban en concentración para enfrentar a los Sultanes de Monterrey, a partir de esta noche en el estadio Alfredo Harp Helú.

"Remontar una larga serie que se perdía 3-0 fue difícil, pero eso ya pasó. Hoy todo es nuevo", resume el mánager de Diablos, Lorenzo Bundy.

"Fue una serie de mucha intensidad, con las emociones a tope. Ayer

tejamos y hoy estamos en la concentración para jugar la Serie del Rey."

Diablos Rojos tardó una década en regresar a una serie final de la LMB, la última vez que estuvo en la disputa del título fue en 2014, el año que culminaron como campeones. Después vinieron años de esfuerzos fallidos, la inversión de la directiva en un majestuoso estadio en la Magdalena Mixhuca, pero el equipo no lograba avanzar a esta etapa.

Fue una década de espera, pero no la viven con la angustia de quien se siente obligado a salir otra vez campeón. Esta vez hay una comunión en los escarlatas que los hace soñar con el título 17, que ha sido esquivo para el equipo más ganador de la liga.

"No hay presión en Diablos Rojos", afirma Bundy; "porque sólo (domingo) disfrutamos mucho, fes- se siente presionado quien no está

# IGA SWIATEK, A CUARTOS DE FINAL



▲ Iga Swiatek, número uno del mundo, derrotó a la rusa Liudmila Samsonova 6-4 y 6-1 para avanzar por segunda vez a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Foto Ap

preparado y mi gente sí lo está. No nos sentimos así, sólo tenemos que jugar beisbol".

Bundy transmite la seguridad de quien se sabe respaldado por un equipo sólido. Cuenta con un lanzador espectacular que fue clave en la remontada ante Guerreros de Oaxaca. El estadunidense Trevor Bauer lanzó siete entradas con una sola carrera y 13 ponches el jueves pasado y el domingo salió como relevo para rescatar a los escarlatas con cuatro entradas en los que sólo permitió dos imparables y sacó a cinco bateadores. Bundy adelantó que el serpentinero estará listo para entrar en acción el viernes en Monterrey.

"Bauer es un hombre de los que no hay demasiados", reflexiona Lorenzo Bundy; "trabajó siete entradas el jueves y tres días después entró como relevo porque él mismo pidió la pelota. La pidió para ganar".

Tener un lanzador como Bauer puede intimidar a cualquier bateador, pero no a un mánager como Roberto Kelly, el timón de los Sultanes de Monterrey.

"Nosotros no pensamos si estará Bauer o no; sólo jugará un partido. Lo que sí debe ocupar nuestra mente es el equipo de Diablos, porque sabemos de lo que son capaces, así que nos concentramos en nuestro plan, pero tendremos que hacer ajustes cuando así lo exija la serie."

Ayer en el estadio de los Diablos, los mánagers lucieron felices de disputar la serie final como representantes de los equipos con aficiones más fieles.

Sus estadios suelen tener asistencia importante de manera regular y sus equipos tienen abolengo. Pero hoy será distinto, porque en el beisbol todo cambia en unas horas.

# Encabeza Aguirre su primera práctica con el Tri

**ALBERTO ACEVES** 

Desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, México jugó 28 partidos. En ese tiempo cambió tres veces de entrenador, perdió la final de la Liga de Naciones de Concacaf con Estados Unidos y, en su regreso a la Copa América, quedó eliminado en la primera ronda. Dueños y federativos esperaron su turno para anunciar rumbo a 2026 un relevo generacional. Con el retiro internacional de Andrés Guardado y el bajo nivel de otros seleccionados mundialistas, como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, las pasadas convocatorias dieron lugar a elementos formados en clubes de la Liga Mx. Aunque el plan es el mismo, el inicio del tercer ciclo de Javier Aguirre al frente del Tricolor tiene esta vez como prioridad los resultados.

Los primeros ensayos de Aguirre dejan a un lado el aspecto formativo. La mayoría de los jugadores que integran la lista para enfrentar a Nueva Zelanda y Canadá, en los partidos amistosos del 7 y 10 de septiembre, fueron parte del pasado proceso que encabezó Jaime Lozano durante un año.

### Realizan acciones de táctica fija

"No parece que lo necesiten", ironizó el entrenador del cuadro de la UNAM, Gustavo Lema, sobre el cambio de visión que parece haber en el representativo nacional. "Estoy metiéndome en algo que no tengo por qué, pero Julio tuvo una gran Copa América, está en un nivel bárbaro. No tengo dudas de que debe ser tomado en cuenta". Aguirre y su cuerpo técnico dirigieron ayer su primera práctica en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol con una nómina de 24 elementos. Durante una hora y 45 minutos, el trabajo consistió en circuitos de pase, mecanizaciones ofensivas y acciones de táctica fija.

De la misma forma que Aguirre dejó fuera de la concentración a algunos emergentes, varios jóvenes retornaron a un llamado internacional. Uno de ellos fue el mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, a quien el argentino Diego Cocca y Jimmy Lozano no contemplaron.

El Tricolor trabajará hasta el jueves en la Ciudad de México para luego realizar el viaje a Pasadena, California, donde enfrentarán a Nueva Zelanda en el estadio Rose Bowl. El domingo se trasladarán a Dallas, lugar en el que se medirán con Canadá, otro de los anfitriones de la Copa de 2026.

# OCHOA LLEGA AL FUTBOL PORTUGUÉS



▲ Guillermo Ochoa, cinco veces mundialista, fichó por el club portugués AVS Futebol SAD, fundado en 2023 y que recientemente consiguió su ascenso a primera división. Ha defendido varias camisetas en su paso por el futbol europeo. Foto @miseleccionmx

# Las Chivas pierden 2-0 en su visita al Toluca

DE LA REDACCIÓN

Chivas perdió el invicto y bajó de las alturas. Aunque era uno de los punteros en la Liga Mx Femenil, sufrió un sorpresivo traspié ante el Toluca (2-0), que se creció y salió del sótano de la tabla en la octava jornada.

La mayor virtud de las Diablas fue la contundencia. En una de sus primeras llegadas con peligro, la capitana Cinthya Peraza envió un pase a las espaldas de las zagueras tapatías y Michaela Abam, delantera estadunidense, definió por un costado de la arquera Celeste Espino para marcar el 1-0 en los primeros 10 minutos.

Posteriormente, con un Rebano superado en intensidad y recorridos, la zaguera Brenda Vega anticipó a sus rivales en un tiro de esquina y amplió el marcador de cabeza, pese al lance de Espino (87). Los reclamos entre las rojiblancas exhibieron su falta de confianza en el estadio Nemesio Díez.

A pesar de los esfuerzos de la goleadora Alicia Cervantes, estuvieron lejos del nivel de juegos anteriores, en los que había permitido un gol en seis fechas. De haber sumado una nueva victoria, las dirigidas por Joaquín Moreno habrían dado un salto al tercer lugar de la Liga, detrás del líder Pachuca y las sublíderes Amazonas. Pero nada de eso permitieron las Diablas.

# Golean las Rayadas

En el estadio Olímpico Alameda, las Rayadas del Monterrey golearon 3-1 al Querétaro con un doblete de la sudafricana Jermaine Seoposenwe (8 y 11) y un tanto de Wendis Cabrera Calabria (88), con lo que se ubicaron en el tercer sitio al alcanzar 19 puntos.

Al igual que las Tuzas y Tigres, las regiomontanas son uno de los tres equipos invictos en el torneo. En el caso de las hidalguenses, que disputaron un partido más, la racha es de ocho duelos ganados de manera consecutiva.



# El consenso empresarial se mantiene cauteloso

**CLARA ZEPEDA** 

El deterioro de la confianza empresarial sobre la situación económica futura del país y de la empresa afectó el optimismo de los fabricantes en México durante agosto, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (Igoec), que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran –manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros–, fue de 52.8 puntos en agosto, su nivel más bajo desde febrero de 2023, y representó un descenso anual de 3.6 puntos.

Así, la confianza empresarial, que mide el "humor" de los empresarios, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazos, reportó un descenso promedio en agosto, provocada por el pesimismo en los cuatro principales sectores: manufactura, construcción, comercio y servicios no financieros en su comparación anual; frente al mes previo sólo dos mostraron avance (manufacturero y construcción).

"Observamos mayores señales de un menor crecimiento económico. Las expectativas de personal ocupado disminuyeron en los dos sectores importantes de empleo: manufacturas y construcción; aunado al deterioro en el sentimiento económico futuro del país y de las empresas. El consenso empresarial se mantendrá cauteloso y prudente ante los siguientes anuncios que puedan sumarse a la inercia de una desaceleración. Recordando la discusión de las reformas incluidas en el plan C, siendo la reforma judicial la primera en pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación", describió Rosa Rubio, analista económico de Monex.

# El factor Trump

La confianza de las industrias manufactureras fue de 53.2 puntos, lo que representó un avance de 0.2 puntos mensual y una caída anual de 0.5. Con este dato, el indicador se coloca, por 39 meses consecutivos, por arriba del umbral de los 50 puntos (niveles de optimismo). La situación futura del país y de sus empresas son los componentes que más cayeron.

El pesimismo se observó en los servicios privados no financieros, al caer el indicador 1.4 puntos mensual y 5.5 puntos anual.

En vísperas de las elecciones de Estados Unidos, donde la renuncia de Joe Biden rumbo a la Casa Blanca y la llegada de Kamala Harris ha cambiado el escenario, aún existe la probabilidad de que el republicano regrese a la presidencia y, con él, cambios en las reglas del comercio internacional, principalmente con México, prevén analistas.



CRECIERON 2.88%

# Remesas sumaron 36 mil 940 mdd de enero a julio: BdeM

**JULIO GUTIÉRREZ** 

De enero a julio, al país han ingresado 36 mil 940 millones de dólares por concepto de remesas, una cantidad 2.88 por ciento superior si se compara con los 35 mil 905 millones reportados en el mismo periodo del año pasado, dio a conocer este lunes el Banco de México (BdeM).

Tan solo durante julio, el flujo de recursos que los connacionales que radican en el extranjero enviaron a sus familiares en México fue de 5 mil 613 millones de dólares, una marginal disminución de 0.9 por ciento si se compara con los 5 mil 668 millones que ingresaron en el séptimo mes de 2023.

De acuerdo con la información del banco central, en el acumula-do de los primeros siete meses del año, por medio de las transferencias electrónicas se enviaron 36 mil 572 millones de dólares, por órdenes de dinero 71 millones, y en efectivo y especie se recibieron 296 millones de dólares.

De esta forma, el saldo promedio de las remesas de enero a julio alcanzó los 395 dólares.

Por su parte y sólo durante julio, por medio de las transferencias electrónicas se dispersaron 5 mil 542 millones de dólares, por órdenes de dinero 11 millones y en efectivo y especie 59 millones de dólares.

La información del banco central señala que en julio se realizaron 13 mil 958 operaciones y la remesa promedio fue de 402 dólares, el tercer monto más alto en lo que va del año, solo por detrás de junio y abril, cuando la cifra fue de 419 y 403 dólares, respectivamente.

Analistas de BBVA México consideraron que el flujo de remesas en el mes está relacionado con el menor dinamismo que presenta el empleo en Estados Unidos, así como a las constantes fluctuaciones que se han observado en los últimos meses en el tipo de cambio (el peso con respecto al dólar).

"La desaceleración en el crecimiento del empleo en Estados Unidos posiblemente reduce el flujo migratorio a ese país y el envío de remesas... Los encuentros de la autoridad migratoria en la fron-

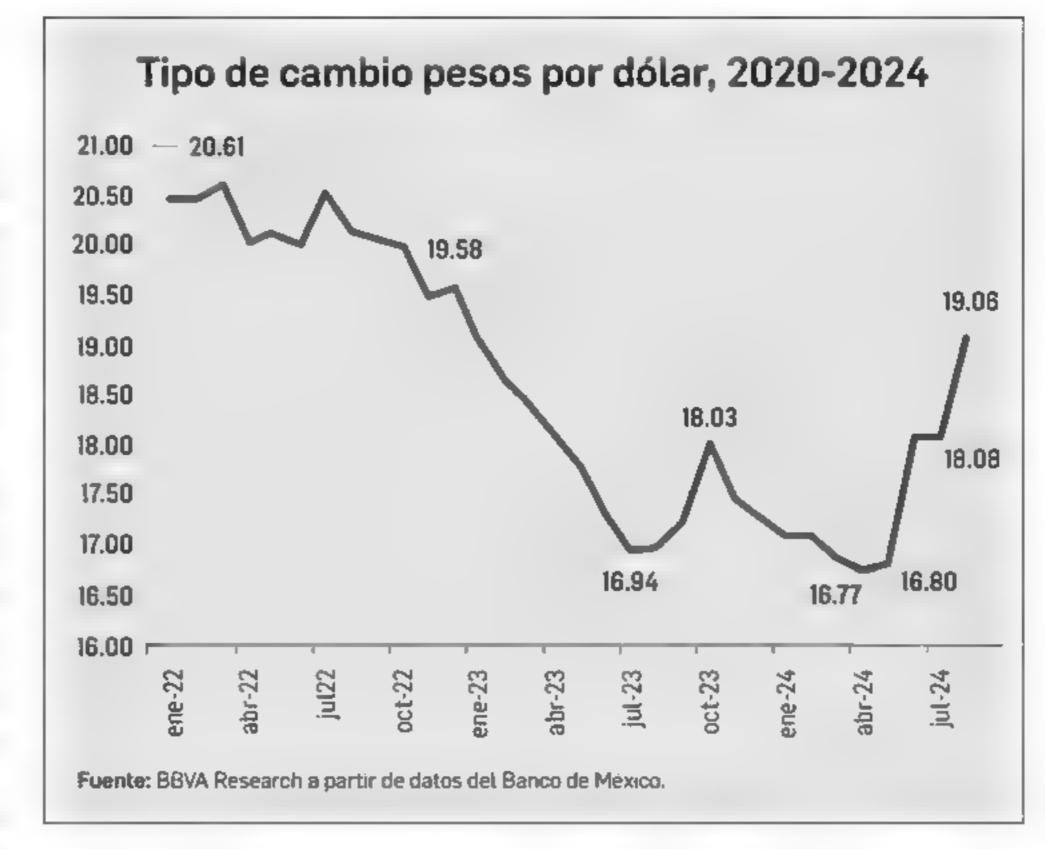

tera suroeste de Estados Unidos, que incluyen aprehensiones e inadmisiones, han acumulado cinco meses consecutivos a la baja, una tendencia que se ha observado desde marzo de 2024, cuando se registraron 189 mil eventos", precisó.

Apuntó que los datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), señalan que en julio de 2024 se contabilizaron 104 mil encuentros con autoridades migratorias en la frontera suroeste, lo que es el menor nivel en los últimos tres años y medio.

"De este total, 33 mil son de nacionalidad mexicana, los cuales también tienen su nivel más bajo desde inicios de 2021. Esta disminución progresiva en las aprehensiones e inadmisiones, que funcionan como un termómetro del flujo migratorio irregular a Estados Unidos, puede estar explicada por la reducción muy clara en la tendencia de la creación de nuevos puestos de empleo en ese país", señaló.

# Dos efectos por el tipo de cambio

BBVA también refirió que una mayor debilidad en la creación de empleos en Estados Unidos podría tener impactos negativos en las remesas que llegan a los hogares en el país; sin embargo, se debe considerar que en México se han presentado fluctuaciones importantes en la paridad cambiaria entre el dólar y el peso.

Lo anterior puede provocar dos efectos, uno coyuntural, que es que cuando la moneda mexicana se deprecia, la población mexicana en Estados Unidos tiende a aumentar coyunturalmente sus envíos de remesas y otro estructural, en el que pese a que las familias mexicanas reciban menos remesas en dólares a consecuencia de la desaceleración en el país vecino, si la depreciación del peso mexicano es mayor para el mismo periodo, los hogares terminan recibiendo en términos reales una mayor cantidad de dinero.

"Las remesas han presentado mucha volatilidad en los últimos cinco meses. Han reportado incrementos importantes en dos de ellos (abril y junio) y retrocesos en tres meses (marzo, mayo y julio). En agosto, el peso se depreció 5.4 por ciento respecto al dólar en un solo mes, lo que podría traducirse en un incremento de las remesas en el siguiente reporte del BdeM.

"Estimamos que las remesas para los meses restantes de 2024 presentarán volatilidades importantes debido a la debilidad del crecimiento del empleo en Estados Unidos y a las fluctuaciones del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadunidense", agregó BBVA.

# Se encuentra en pobreza 36.3% de la población

DE LA REDACCIÓN

En México, 36.3 por ciento de la población se encuentra en pobreza, es decir, 46.8 millones de personas, informó José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Al presentar el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2024, Nabor detalló que 29.3 por ciento de la población, es decir, 37.7 millones, vive en pobreza moderada y 7.1 por ciento (9.1 millones) se encuentran en pobreza extrema.

Nabor explicó que los datos del Informe son al 2022, ya que están basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, cuyos datos más recientes son a ese año.

La carencia social más frecuente entre la población mexicana fue el acceso a la seguridad social, ya que 50.2 por ciento no la tiene, seguida del acceso a los servicios de salud, ya que 39.1 por ciento no goza de ese beneficio, y el tercer rezago es el educativo, que afecta a 19.4 por ciento de los mexicanos.

Respecto a la población menor a 18 años, el secretario de Coneval expuso que 45.8 por ciento estaba en situación de pobreza, otro 9.9 por ciento en pobreza extrema y 35.9 por ciento en pobreza moderada.

# Estrategia incompleta

En el segmento de personas de 18 a 29 años, 34.5 por ciento se encontró en situación de pobreza, lo que representó 8.3 millones de personas, mientras 6.8 millones, es decir, 28.3 por ciento de este grupo estaban en pobreza moderada.

Finalmente, 6.2 por ciento de quienes tienen entre 18 y 29 años (1.5 millones de personas) viven en pobreza extrema.

Coneval mostró la situación de pobreza en adultos mayores, de los cuales 31.1 por ciento vive en situación de pobreza.

Daniela Vianey García Pureco, secretaria de la Facultad de Economía de la UNAM comentó que no han sido suficientes las estrategias empleadas hasta ahora para erradicar la pobreza extrema.

"Es menester reconocer que las personas en situación de pobreza extrema enfrentan condiciones mucho más complejas y severas que requieren intervenciones estatales específicas y diferenciadas. La persistencia de la pobreza extrema sugiere que una estrategia única no es suficiente para atender las diversas realidades de pobreza en México", comentó en la presentación del evento.



# **MÉXICO SA**

PJF viola la Constitución // Jueces: intromisión facciosa // Monreal enseña el cobre

**CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA** 

L PODER JUDICIAL ha dejado de pertenecer al Estado; se sirve de él, pero permanece secuestrado por un grupúsculo privado que lo maneja a su antojo y conveniencia, y, por lo mismo, se niega a ceder un milímetro. Sus togadas cabezas visibles -Norma Piña y pandilla-actúan como mafia, siempre como cancerberos de los intereses de sus patrocinadores y aquello de la "impartición de justicia" no trasciende el discurso.

POR ELLO, NO es gratuito que en la mañanera de ayer el presidente López Obrador enviara atentos saludos a ese poder otrora del Estado y amigos que lo acompañan, a raíz del ilegal proceder de jueces para "impedir" que en el Legislativo se debata y vote la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

POR EJEMPLO, EL mandatario dijo que "el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. ¡Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo! Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo, es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes".

LÓPEZ OBRADOR AGARRÓ aire y prosiguió: "hablan de estado de derecho y es estado de chueco. Y es un asunto no estrictamente jurídico, es un asunto-por tratarlo bien-político, en realidad politiquero, porque ya están metidos personajes de la política, de los partidos del conservadurismo y otros personajes. Ayer, los del PRI (en el Congreso) dicen: 'nos vamos a salir del pleno, porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez que están ordenando que se detenga la asamblea'. O sea, ¿se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal, anticonstitucional, del Poder Judicial en decisiones que corresponden sólo al Poder Legislativo?"

RECORDÓ QUE EL juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, "que es lo que están haciendo estos jueces. Existen las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema. Por eso, al principio la gente tal vez tenía algunas dudas, pero ahora ya todo está muy claro. Y si le damos tiempo a esto es para que no manipulen a los jóvenes que estudian derecho. A lo mejor piensan que se está queriendo establecer un régimen autoritario, dictatorial,

pero no, todo es pura falsedad, y ya la gente se está dando cuenta".

Y PARA QUIENES tengan dudas sobre esta intromisión facciosa, el mandatario detalló: "primero fue un juez y una jueza de Morelos; dicen que no debe el Poder Legislativo enviar, en el caso de que se aprobara la reforma, a los Congresos estatales, porque, como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los Congresos locales apruebe. Pero esta juez dice: 'no se envíe a los estados', o sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes".

PERO EL PRESIDENTE también debe voltear a otras partes. Por ejemplo, la Cámara de Diputados y en especial al flamante coordinador de la banca morenista, que no es otro que el rey de la chicana Ricardo Monreal, quien una vez más y para estrenar el cargo mete zancadillas a sus propios compañeros. Resulta que un grupo de diputados de Morena presentó una solicitud de juicio político y una denuncia penal por delitos en contra de la justicia, a los jueces Martha Eugenia Magaña López y Felipe V. Consuelo Soto, quienes concedieron una suspensión provisional para frenar la reforma al Poder Judicial federal, y procedieron en contra de los togados "por su burda invasión a las atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión; ¡la reforma al Poder Judicial nadie la va a parar!" (La Jornada).

PERO MÁS TARDÓ Monreal en ocupar el nuevo hueso que en volver a enseñar el cobre -de hecho nunca lo ha escondido- y ahora se presenta como el "tolerante" de los guindas y pretende "pausar" (léase congelar) la citada solicitud de juicio político, por tratarse, según él, de "querellas interpuestas a título personal por un grupo de legisladores". Y el zacatecano sólo repite los enjuagues que hizo en el Senado de la República.

# Las rebanadas del pastel

SI DE PRINGOSOS se trata, ahí están los ministros negándose a garantizar que el paro de labores en el Poder Judicial no lesione el derecho humano de acceso a la justicia. Apestan.

> Twitter: @cafevega cfvmexico\_sa@hotmail.com

# VW PIENSA CERRAR PLANTAS EN ALEMANIA; GM, EN ECUADOR



▲ La automotriz alemana Volkswagen no descarta un cierre de plantas y despidos forzosos en Alemania como parte de su programa de reducción de costos, además de que cancelará un acuerdo que excluía los despidos obligatorios hasta finales de 2029. Imagen de la fábrica en Wolfsburg. Por otra

parte, la planta de ensamblaje de General Motors en Ecuador cerrará su producción, pero la empresa seguirá vendiendo vehículos. El fabricante busca poner énfasis en la comercialización y respaldar la venta de vehículos de nueva generación.

Foto Afp, con información de Dpa y Reuters

# Viven microfinancieras etapa de auge, crédito aumenta más de 20%

JULIO GUTIÉRREZ

Dentro del sector, las microfinancieras -instituciones que se especializan en otorgar préstamos de bajos montos en comunidades tradicionalmente excluidas por la banca-crecen su portafolio de forma sustancial y a una tasa superior respecto al aumento de la actividad, confirman cifras oficiales.

El buen dinamismo de este sector, aseguran expertos del sector consultados por este medio, es resultado de que la penetración de financiamiento en las zonas más rezagadas del país todavía es baja, al mismo tiempo que la población objetivo (la de menores ingresos) han aprendido a pagar a tiempo y a disponer de más recursos.

También precisan que el hecho de que la cartera de estos préstamos vaya al alza de forma constante no significa que los clientes se encuentran en una situación de sobrendeudamiento y que no pueden pagar sus líneas de crédito, al contrario, significa que cada vez más grupos de personas buscan un medio de apalancamiento.

Los microcréditos son préstamos de bajos montos, por lo regular líneas de hasta 5 mil pesos, que se ofrecen por bancos de nicho o instituciones no reguladas en las comunidades más rezagadas del país. Los solicitan personas que cuentan con pequeños negocios para poder surtir sus productos.

Más de la mitad de estos financiamientos son colocados entre mujeres y la gran mayoría son a grupos, es decir, se le otorga una línea a cinco personas que en su conjunto lo solicitan y en caso de que una se atrase en su pago, la institución no libera una nueva línea de financiamiento.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer semestre del año, el saldo de financiamiento de microcréditos reportados solamente por la banca comercial ascendió a 40 mil 117 millones de pesos, un aumento de 21 por ciento en términos nominales – sin descontar la inflación-respecto a los 33 mil 143 millones reportados en el mismo lapso del año pasado.

El índice de morosidad (los préstamos que llevan al menos 90 días sin recibir un pago) se situó en 2.96 por ciento y que tuvo un marginal incremento de 0.4 puntos porcentuales con respecto al 2.55 por ciento reportado al final del primer semestre de 2023.

Estos datos solo incluyen los préstamos que son otorgados por parte de los bancos que ofrecen el producto: Compartamos y Tuiio de Santander; sin embargo, estimaciones de Prodesarrollo, indican que al cierre del 2023 la cartera total de las microfinancieras rebasa 70 mil millones de pesos, y atiende a más de 5 millones 500 mil personas.

"El sector de las microfinanzas ha crecido constantemente porque la cantidad de personas que viven en zonas rezagadas y que no tienen acceso a crédito es muy grande, entonces nos ven como una oportunidad para poder tener apalancamiento, el crecimiento es constante", dijo en entrevista David Romero, director general de Fincomun, una de las primeras sociedades financieras populares (sofipos) creadas en México.

# Sube la bolsa y baja el peso durante el feriado en EU

**CLARA ZEPEDA** 

Con el festivo en Wall Street, los mercados financieros en México cerraron con un balance mixto este lunes. En vísperas del desenlace de la reforma al Poder Judicial en el país, el peso presentó una depreciación diaria frente al dólar de 0.47 por ciento, equivalente a 9.17 centavos, para cerrar en 19.7944 unidades por dólar *spot*.

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 19.8180 unidades y un mínimo de 19.7850. Al cierre, en mercados internacionales el peso operó sobre los 19.8415 unidades por dólar.

Mientras tanto, el billete verde se mantuvo sin grandes cambios, según reveló el índice DXY, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis monedas internacionales, pues descendió 0.05 por ciento, a 101.570 unidades.

En vísperas de que se publique este martes el indicador ISM de manufactura de agosto y el reporte de empleo en Estados Unidos el próximo viernes, los mercados estarán atentos para prever de cuánto podría ser el recorte de tasas en Estados Unidos.

Mientras Wall Street permaneció cerrado por su festivo del Día del Trabajo, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.98 por ciento, equivalente a 507.51 puntos. El principal índice accionario mexicano cerró en 52 mil 493.38 puntos.

Los precios del petróleo subieron, recuperando parte de las pérdidas de la semana pasada, ya que las exportaciones de crudo de Libia permanecieron suspendidas y las preocupaciones sobre una mayor producción de la OPEP+ a partir de octubre disminuyeron.

El Brent ganó 59 centavos a 77.52 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate sumó 0.49 centavos a 74.03 dólares.

HAMAS: DECIDAN SI QUIEREN A LOS CAUTIVOS VIVOS O MUERTOS

# Bloqueos, marchas y paro general contra Netanyahu

Biden acusa al premier israelí de no hacer lo suficiente para liberar a los rehenes // "Nadie me va a sermonear en este asunto", revira el gobernante

AFP, AP, EUROPA PRESS Y REUTERS

JERUSALÉN

La huelga general convocada en Israel en protesta por el fracaso de llevar de regreso a los rehenes en Gaza provocó ayer cierres y manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del país, al tiempo que el presidente estadunidense, Joe Biden, agregó presión al señalar que el premier israelí, Benjamin Netanyahu, no hace lo suficiente para llegar a un acuerdo de alto el fuego, y advirtió que los líderes de Hamas pagarán por haber dado muerte a seis cautivos cuyos restos fueron recuperados el fin de semana.

Netanyahu dijo que la ofensiva obligará a los combatientes a ceder a las exigencias israelíes, facilitará las operaciones de rescate de rehenes y, en última instancia, aniquilará al grupo.

Sin embargo, su principal aliado, Estados Unidos, empieza a mostrarse impaciente. Biden habló con periodistas a su llegada a la Casa Blanca para una reunión con los asesores involucrados en la negociación de un acuerdo. Cuando se le preguntó si Netanyahu estaba haciendo lo suficiente, Biden respondió: "no".

No obstante, comentó que "la esperanza es lo último que se pierde".

### "Indignación" en Washington

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris también se reunieron con el equipo estadunidense de negociadores con quienes discutieron los próximos pasos en los esfuerzos para liberar a los cautivos. El mandatario expresó su "indignación" por los asesinatos de rehenes.

Las nuevas críticas de Biden a Netanyahu llegan cuando él y Harris, candidata presidencial demócrata, enfrentan una creciente demanda para tomar medidas que pongan fin a la guerra de casi 11 meses en Gaza.

El conflicto ha sembrado divisiones entre los demócratas, y muchos progresistas presionan a Biden para que restrinja o al menos ponga condiciones a los suministros de armas a Israel, principal aliado de Washington en Medio Oriente.

Fuentes israelíes comentaron que resulta "sorprendente" que Biden presione a Netanyahu y no al líder de Hamas, Yahya Sinwar.

El funcionario de Hamas Sami Abu Zuhri opinó que las críticas



de Biden son "el reconocimiento estadunidense de que Netanyahu es responsable de socavar los esfuerzos para llegar a un acuerdo".

La huelga, que afectó gran parte de la economía, concluyó tras una orden del Tribunal del Trabajo para suspenderla a las 14:30 horas, al considerar que tenía motivaciones políticas.

Se reportaron numerosos bloqueos de carreteras, suspensión de actividades en el aeropuerto internacional Ben Gurión, universidades y bancos; los hospitales funcionaron con el horario reducido de fin de semana, y de nuevo decenas de miles se volcaron a las calles.

Los manifestantes se apostaron frente a la residencia oficial del premier en Jerusalén, donde al menos 10 personas fueron detenidas, y en la casa de Netanyahu en Cesarea.

En tanto, miles de personas asistieron al funeral del rehén estadunidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, en Jerusalén, cuyo cuerpo fue recuperado en Gaza el domingo, junto con los de Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino.

Goldberg-Polin, de 23 años, uno de los rostros más conocidos entre los secuestrados, emigró a Israel desde California a los siete años, y se encontraba en el festival de música Nova celebrando su cumpleaños cuando tuvo lugar el ataque de Hamas.

Videos difundidos por la organización islamita mostraron a los atacantes lanzando granadas al refugio donde se encontraba Hersh junto con otras personas; luego se vio cómo lo subían a una camioneta, con un brazo herido, y finalmente en abril apareció en una nueva grabación en la cual se dirigía a Netanyahu y a su familia.

"Siento que era como un símbolo de los rehenes", declaró a Reuters Amnon Sadovsky, profesor de 70 años, en el funeral. "Necesitamos que haya humanidad para los judíos y para los árabes".

# Pide perdón a las familias

Netanyahu pidió "perdón" a los familiares de los rehenes hallados muertos el domingo, pero se mantuvo en la posición de no ceder, tras asegurar que Hamas los "ejecutó" de un balazo en la nuca.

En un discurso que el Foro de Familias de Rehenes calificó de "lleno de mentiras", Netanyahu dijo que insistirá en el control del corredor Filadelfia, una franja a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto que, según Israel, es usada por Hamas para introducir armas de contrabando en el enclave, algo que niegan Egipto y Hamas.

El gobernante demostró "que no tiene intención de hacer volver a los cautivos", lamentó el Foro.

"Nadie está más comprometido con la liberación de los rehenes que yo, y nadie me va sermonear sobre este asunto", reviró Netanyahu.

El ministro israelí de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, destacó que su partido "usa su poder en el gobierno para impedir un acuerdo imprudente" con Hamas. ▲ Funeral en Jerusalén de Hersh Goldbert-Polin, rehén de Hamas desde el pasado 7 de octubre. Foto Ap

El político defiende la vía militar en lugar de cualquier pacto. "Con Hamas sólo hay que hablar a través de la mirilla del arma", recalcó Ben Gvir, según *The Times of Israel*.

En tanto, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Ubaida, amenazó con que los rehenes israelíes regresarán "en ataúdes" si Tel Aviv mantiene su ofensiva.

Ubaida anunció que en junio el grupo emitió nuevas instrucciones sobre cómo manejar a los rehenes si las fuerzas israelíes se acercan a sus posiciones en Gaza, luego de una operación de rescate realizada por Israel, en la cual liberó a cuatro cautivos tras matar a decenas de palestinos, incluidos mujeres y niños.

Ubaida dijo que Hamas responsabiliza a Israel por los recientes seis decesos.

"La insistencia de Netanyahu en liberar a los prisioneros mediante la presión militar, en lugar de sellar un acuerdo, significa que serán devueltos a sus familias envueltos en mantas. Sus familias deben elegir si los quieren vivos o muertos", afirmó.

Ayer, Hamas publicó un video de 45 segundos de duración en el que aparecen los seis rehenes presentándose a cámara, y adelantó que "en las próximas horas revelarán sus últimos mensajes", informó *The Jerusalem Post*.

# GB suspende 30 licencias de venta de armas a Israel

APY THE INDEPENDENT

LONDRES

Gran Bretaña suspendió 30 de sus 350 licencias de exportación de armas a Israel ante el "claro riesgo" de que puedan utilizarse para infringir el derecho internacional humanitario, en relación con el trato a los detenidos palestinos y el suministro de ayuda a Gaza. La decisión causó "decepción" en Tel Aviv, según declaraciones del canciller, Israel Katz.

David Lammy, ministro británico del Exterior, afirmó que entre los equipos con suspensión hay piezas para aviones militares y drones, así como artículos utilizados para ataques terrestres. Agregó que Israel tiene derecho a defenderse, pero que no estaba satisfecho con las respuestas después de haber planteado sus preocupaciones a autoridades de Tel Aviv.

"Israel está decepcionado por varias decisiones recientes tomadas por el gobierno británico, incluida la última, sobre la exportación de productos militares", afirmó Katz. Mientras, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, compartió en X su "profundo desánimo" al respecto.

Las empresas británicas venden una cantidad relativamente pequeña de armas y componentes a Israel. A principios de este año esas exportaciones ascendieron a 53 millones de dólares.

Londres es uno de los aliados más cercanos de Tel Aviv, por lo que la decisión tiene un significado simbólico.

El gobierno laborista de centroizquierda, elegido en julio en Gran Bretaña, enfrenta presión en sus propias filas para empujar a Israel a poner fin a la violencia. En las elecciones, el partido perdió varios escaños cuando su líder y actual premier, Keir Starmer, se negó a pedir un alto el fuego en Gaza.

En julio, el gobierno de Starmer aseveró que su país no intervendrá en la solicitud de la fiscalía ante la Corte Penal Internacional para solicitar el arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; también restableció el financiamiento a la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, que fue suspendido por su predecesor, Rishi Sunak, tras acusaciones de que varios de sus 8 mil empleados participaron en la incursión de Hamas en Israel, el 7 de octubre.



Decepción en Tel Aviv ante la medida británica INCESANTES BOMBARDEOS ISRAELÍES

# Más de 158 mil niños han sido vacunados contra la polio en Gaza

En la franja, Tel Aviv ultimó a 48 palestinos // Sube a 29 la cifra de muertos en Cisjordania reocupada

REUTERS, EUROPA PRESS Y AP GAZA

Las fuerzas israelíes mataron al menos a 48 palestinos en las últimas 24 horas en toda la franja de Gaza, en el contexto de su guerra contra milicianos de Hamas, al tiempo que médicos aplicaron unas 87 mil dosis contra la poliomielitis a menores de 10 años, en el segundo día de vacunación.

El ejército israelí bombardeó la ciudad de Gaza y los campos de refugiados de Bureij y Nuseirat, indicó el gobierno gazatí.

El ministerio de Salud de Hamas reportó que el balance de muertos en el enclave se ubicó en 40 mil 786 y el de heridos en 94 mil 244 desde que comenzó la guerra, el 7 de octubre pasado.

Autoridades gazatíes de Sanidad explicaron que "los equipos médicos han podido vacunar a 158 mil 992 niños en dos días".

La inoculación se realizará hasta mañana en el centro de Gaza, luego la campaña se trasladará al sur del enclave donde estará activa hasta el día 9. Los siguientes cuatro días quedan reservados para completar la ciudad de Gaza y el norte de la franja.

En Cisjordania reocupada, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) elevó a 29 la cifra de palestinos muertos en la operación del ejército de Israel, la más grande desde hace más de dos décadas, cuando concluyó la segunda intifada.

La ANP explicó en su cuenta en Telegram que la ofensiva israelí ha dejado 18 "mártires" en la gobernación de Jenin, a los que se suman



cuatro en Tubas y Tulkarem, respectivamente, y tres en Hebrón; añadió que entre los difuntos "hay cinco niños y dos ancianos".

Más tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron de la muerte de al menos 14 "terroristas" palestinos y de la detención de 25 más desde el inicio hace seis días de la ofensiva militar contra Jenin.

Un palestino bajo custodia del ejército israelí falleció tras su detención a primera hora del día en los alrededores de Jenin.

El director del hospital público de Jenin, Uisam Bakr, comentó que el individuo de nombre Aiman Rayí Abed fue detenido en Kafr Dan y llegó esposado al centro médico.

El brazo armado de Hamas reivindicó la autoría de dos ataques con coches bombas perpetrados el fin de semana en Cisjordania y que dejaron al menos tres heridos.

En el norte, Líbano atacó asentamientos israelíes al tiempo que las FDI ultimaron a dos personas, entre ellas un contratista de la Organización de Naciones Unidas, informó el ministerio de Salud.

Ataques presuntamente perpetrados por hutíes en Yemen alcanzaron dos embarcaciones (el *Amjad*, de bandera saudita, y el *Blue Lagoon I*, de bandera panameña) en el mar Rojo, reportaron autoridades navieras. ▲ Centro de vacunación en el campamento de refugiados de Al Maghazi, centro de la franja de Gaza, ayer. Foto Xinhua

Los hutíes de Yemen se atribuyeron anoche la responsabilidad del Blue Lagoon, pero no mencionaron al petrolero saudita.

Al cierre de esta edición, la misión de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, reportó "varios incendios" en el petrolero MV Sounion después de un ataque de los rebeldes yemeníes, apoyados por Irán.

# VÍCTIMAS DE LA OCUPACIÓN NAZI EN POLONIA



▲ Polonia enterró ayer los restos de cientos de personas ejecutadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Recientemente fueron encontrados en el llamado Valle de la Muerte, en el norte del país. Los hallazgos del Instituto de la Memoria Nacional (IPN) —cuya misión consiste en investigar los crímenes cometidos por los nazis y los regímenes comunistas—, comenzaron en 2021.

Un centenar de personas asistieron a una misa celebrada en la basílica de Chojnice, donde se encuentra el Valle de la Muerte. Los féretros de madera, decorados con cintas rojas y blancas, como la bandera polaca, fueron llevados luego a un cementerio de la región, donde están sepultadas las víctimas de los crímenes de la ocupación nazi. Foto Ap

# Olaf Scholz llama a formar gobierno en Turingia y Sajonia "sin la ultraderecha"

DPA Y EUROPA PRESS BERLÍN

DEINEIN

El canciller federal alemán, Olaf Scholz, instó ayer a los "partidos democráticos" a negociar gobiernos "estables" en las regiones de Turingia y Sajonia sin contar en ningún momento con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), después de una doble cita electoral con resultados "amargos".

"No podemos ni debemos acostumbrarnos", publicó en un mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual recalcó que AfD "perjudica" a Alemania, además de debilitar "la economía", dividir "a la sociedad y arruina la reputación de nuestro

país".
Scholz calificó ayer de "amargos"
los resultados electorales en Turingia y Sajonia, pero se dijo aliviado de que el Partido Socialdemócrata (SPD), logró ingresar en ambos parlamentos regionales.

"El SPD se ha mantenido unido, hicimos una campaña electoral buena y clara", mencionó. El AfD se convirtió en primera fuerza política en Turingia y quedó detrás de los conservadores en Sajonia, dos regiones de la antigua República Democrática de Alemania.

En Turingia el partido, liderado en la región por Björn Höcke, una de las figuras más radicales de la formación, obtuvo 32.8 por ciento de votos, aunque es probable que no logre formar gobierno, según analistas.

"Ya no hay política sin AfD", mencionó Tino Chrupalla, copresidente de esta formación antimigración, conocido por su posiciones favorables a Rusia.

"Es una bofetada muy grande para todo el gobierno y especialmente para Scholz", comentó a la Afp Marianne Kneuer, profesora de ciencias políticas en la Universidad Técnica de Dresde.

Este resultado refleja el descontento de parte de la opinión pública con el gobierno actual a causa de la inflación o las medidas para implementar la transición ecológica, además de las continuas disputas dentro del gobierno tripartita, subrayaron especialistas.



**REUTERS Y AFP** 

CARACAS

Un tribunal de Venezuela emitió una orden de detención contra el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, informó ayer el Ministerio Público en su cuenta en Instagram, donde divulgó una foto con la comunicación del juzgado.

La fiscalía solicitó más temprano la orden de captura de González, de 75 años, quien no se presentó a tres citatorios ante el Ministerio Público por la publicación de datos electorales en un sitio web, lo cual las autoridades consideran una "usurpación de funciones".

La petición de la fiscalía también es por la presunta comisión de los delitos de forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y asociación, detalló la fiscalía en la carta de solicitud a un tribunal para delitos de terrorismo publicada en su cuenta de Instagram.

La fiscalía anunció hace casi dos semanas el primer citatorio a González, y ante su ausencia emitió una segunda llamada, a la que el ex diplomático tampoco concurrió.

La tercera cita fue el viernes, cuando el país sufrió un apagón eléctrico nacional. Según las leyes venezolanas, las personas mayores de 70 no van a prisión.

"Este señor se da el tupé de decir que no, no reconoce leyes, no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso EU CONFISCA AVIÓN DE MADURO EN DOMINICANA

# Ordena tribunal de Venezuela detener a Edmundo González

El ex candidato de la oposición "no reconoce leyes", señala el mandatario

es inadmisible. Los ciudadanos están de acuerdo con que las leyes funcionen y hagan su trabajo los poderes públicos", dijo el presidente Nicolás Maduro en la televisión estatal sobre la no comparecencia de González ante la fiscalía.

El gobierno responsabiliza a la oposición de las protestas y califica a los manifestantes de "extremistas". También culpa a los opositores de las fallas en el sistema eléctrico.

El equipo de González –casado y con dos hijas, una de las cuales vive fuera del país– informó que están a la espera de alguna notificación, pero no hizo más comentarios.

A inicios de mes, la fiscalía inició una investigación a la lideresa opositora María Corina Machado y a González por la publicación de una carta pública dirigida a militares y policías.

El fiscal general, Tarek Saab, anunció el 7 de agosto que investigaría a los responsables del sitio electrónico de oposición que publicó documentos de la elección presidencial.

Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganador de la elección presidencial, mientras el sector de la oposición liderado por Machado sostiene que ganó González Urrutia.

En otro asunto, Estados Unidos anunció que se incautó de un avión de Maduro en República Dominicana y lo trasladó a Florida, con el argumento de que violó las sanciones impuestas al país sudamericano, que a su vez calificó esta acción de "piratería".

El jet Dassault Falcon 900EX, matrícula T7-ESPRT, voló de Santo Domingo a Fort Lauderdale ayer, según el portal de rastreo de aeronaves Flight Radar 24.

El Departamento de Justicia "se incautó de una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso

de Nicolás Maduro y sus compinches", sostuvo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.

Las autoridades sostienen que la transacción viola las sanciones impuestas al país por Estados Unidos, las cuales se endurecieron en 2019 tras la primera relección de Maduro, el año anterior. Más recientemente Washington tampoco reconoció el resultado de las elecciones que le dieron un tercer mandato, el 28 de julio.

"Esta no es una acción aislada -protestó el canciller venezolano, Yvan Gil-. Forma parte de una escalada de acciones" contra el gobierno de Maduro.

"Las autoridades de Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, han confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República", siguió el texto.

El avión fue usado por Maduro

cuando viajó a San Vicente y las Granadinas en diciembre pasado para una reunión por el conflicto fronterizo con Guyana, y días después, cuando fue liberado Alex Saab, en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo que el Dassault Falcon 900EX estaba en Santo Domingo para mantenimiento cuando las autoridades recibieron una orden judicial para "inmovilizar la aeronave en cuestión. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación".

Venezuela acusó a las autoridades dominicanas de ser "cómplices" de los "actos delincuenciales" de Estados Unidos.

"Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional están a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional", acusó el gobierno bolivariano.

# En sólo dos meses llegaron a España 6 mil 267 africanos

Más de 5 mil son menores de edad // Las Islas Canarias siguen siendo el principal punto de ingreso

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL MADRID

El ministerio del Interior español informó ayer que sólo en julio y agosto llegaron a las Islas Canarias 6 mil 267 migrantes procedentes de África subsahariana tras una peligrosa travesía de varios días en una pequeña embarcación de madera.

Entre ellos hay más de 5 mil menores de edad, la mayoría de los cuales viven hacinados en centros de acogida temporal saturados.

Los meses de mayor tráfico de embarcaciones de migrantes para llegar a las costas españolas suelen ser entre junio y octubre; de ahí que el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, publicó un informe provisional sobre el arribo de migrantes. De nuevo las Islas Canarias son el destino preferido, al concentrar más de 60 por ciento

de las personas que buscan un mejor futuro en suelo europeo y que huyen de guerras, miseria, hambrunas y desempleo.

Sólo en la segunda quincena de agosto las llegadas a las Canarias ascendieron a 3 mil 220 personas; casi la mitad de las entradas de migrantes de este verano se registraron en los últimos 15 días, indicó el ministerio del Interior.

Estas cifras marcan un récord desde que hay estadísticas y distan del número de migrantes llegados en los últimos cinco años entre julio y agosto, como el año pasado, con 4 mil 446 entradas, mil 896 en 2022, 2 mil 303 en 2021, mil 225 en 2020 o las 151 del verano de 2019.

En lo que va de año, a las Islas Canarias han arribado 25 mil 524 personas, un incremento de 123 por ciento respecto a los ocho primeros meses de 2023. Hasta el 31 de agosto habían cruzado las fronteras de España 35 mil 456 migrantes, 62.8 por ciento más.

# **PROTESTAS POR ESCASEZ EN BOLIVIA**



▲ Unos 3 mil comerciantes minoristas, choferes y estudiantes universitarios protestaron ayer en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia, y en La Paz, para demandar al gobierno de Luis Arce resolver la escasez de combustibles y dólares. Aproximadamente cada dos meses hay desabasto de diésel y gasolina, cuyos precios al público están subsidiados, lo que ha mermado las reservas internacionales. En tanto, el dólar se cotiza en el mercado negro hasta 50 por ciento por arriba de la paridad oficial. Foto Afp

# Tim Walz resulta ileso tras accidente en Milwaukee

AP MILW/

MILWAUKEE

El candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, salió ileso de un accidente de tránsito ayer, cuando varias camionetas de su caravana se estrellaron mientras se dirigía del aeropuerto a un acto de campaña en Milwaukee. Varios miembros de su equipo resultaron heridos.

El presidente Joe Biden habló con Walz desde el Air Force One y confirmó que se encontraba bien. Lo propio hizo la vicepresidenta Kamala Harris, quien se encontraba en viaje de campaña en Detroit cuando recibió la noticia.

El accidente ocurrió poco antes de la 1 de la tarde. Un miembro del equipo de Walz, quien se encontraba en un vehículo que transportaba a los periodistas, resultó herido.

No se dieron a conocer las causas del accidente, el cual ocurrió después de que Walz—quien también es gobernador de Minnesota— y su esposa, Gwen fueron recibidos en el aeropuerto por la representante demócrata Gwen Moore, de Wisconsin.

EN JAQUE, EL SISTEMA EDUCATIVO: VICERRECTOR

# Milei ordena un cerco policiaco a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

Polémico decreto del Ejecutivo restringe el acceso a la información de los actos de funcionarios de gobierno

STELLA CALLONI CORRESPONSAL **BUENOS AIRES** 

El gobierno del presidente Javier Milei envió a la policía federal a ocupar el edificio de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMA) cerrando los accesos, pese a que algunos trabajadores estaban adentro, junto con la rectora Cristina Caamaño, a quienes no dejaban salir, lo que fue denunciado por mantenerlos privados de su libertad y alertando sobre la violación de la autonomía universitaria como una amenaza a todo el sistema educativo.

El vicerrector, Gustavo Gabriel Pons, dijo que la situación "nos retrotrae a los momentos más oscuros de nuestra historia", y agregó que lo actuado roza niveles institucionales y "pone en jaque a todo el sistema universitario"; recordó que desde que comenzó la gestión de Milei la UNMA sufrió varios ataques, incluso la designación de un interventor del Poder Ejecutivo.

"Esto lo vemos como una alerta a todo el sistema universitario, a las políticas de derechos humanos, a la educación superior como un derecho humano y, claramente, hay un mensaje disciplinador", sostuvo.

Ayer se conoció otro decreto del presidente Milei que restringe el acceso a la información pública de los actos del gobierno, así como la actividad privada y parte de la pública de sus funcionarios. En este caso el gobierno se arroga la discrecionalidad de definir y determinar cuál o cuáles serán los datos que podrán considerarse de interés público para salir a la luz

La reacción fue muy fuerte, incluyendo a periódicos como La Nación, o el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), muy ligado al grupo Clarín, que advirtió que esto va contra la libertad de expresión. En nombre de la confidencialidad no se permite preguntar nada de las decisiones gubernamentales. Un ejemplo, no se puede solicitar al gobierno información sobre la cantidad de oro y para qué salió del país. "Los nuevos criterios limitan a los ciudadanos a acceder (de manera individual o colectiva, independiente o a través de la prensa) a los datos de la administración nacional sobre la cosa pública.

"Se disminuyen notablemente los límites para que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) dé a cono-



El presidente dice a empresarios que llegó para agrandarles el bolsillo achicando al Estado

cer sólo lo que el presidente quiere, ya que deja de entenderse como información pública lo que contenga datos de naturaleza privada", como todo lo que ocurra en la residencia presidencial, añadió el Fopea.

También se publicó en el *Boletín* Oficial del veto total a la ley de movilidad jubilatoria, que permitía el aumento de las jubilaciones, y que volverá a discutirse en el Congreso, ante lo cual hubo acuerdo por debajo de la mesa con su socio el ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, en ambas cámaras ya hay votos suficientes para rechazar el veto.

Pero lo más inaudito es la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de comprar pan a Brasil y la apertura total a las importaciones de alimentos. El país que produce para 400 millones de personas ha sido degradado al máximo con esta nueva decisión.

Si algo faltaba en este maratónico lunes, al celebrar el Día de la Industria, que sigue cayendo con el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) pero también ha puesto en fuga a grandes corporaciones, el presidente se burló, irónicamente, de lo que "se llama justicia social. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes", dijo a los empresarios. Justificó el ajuste salvaje a los sectores más pobres, el más grande en la historia de los últimos 20 años.

Volvió a llamar "degenerados fiscales" a los legisladores y habló de periodistas "ensobrados" ofendiendo a unos y otros sin ninguna contención en su lenguaje, y aseguró

a los empresarios que su gobierno "vino a destruir al monstruo mitológico de varias cabezas" parecido a un Leviatán empoderado que es el Estado y que están empeñados en reducir al máximo el costo argentino en la totalidad de la vida económica para mejorar la com-

Bajó el impuesto a los más ricos y no aludió al impuesto a la ganancia a los trabajadores y otros que afectan a los sectores más vulnerables, a los cuales ha sacado y sigue sacando subsidios. Negó, utilizando datos falsos, la creciente pobreza -las cifras más grandes que se recuerden-; aseveró que la situación

petitividad en todos los sectores

productivos.

Elementos de la policía federal rodearon ayer los accesos a la UNMA, pese a que había trabajadores adentro. Desde que Javier Milei llegó a la presidencia en Argentina el plantel ha sufrido varios ataques. Foto tomada de redes sociales

ha mejorado y que los jubilados están mejor que nunca y los salarios le ganan a la inflación, lo cual es absolutamente falso. Milei está preparando su discurso para la próxima reunión de las ultraderechas del mundo, citados por Vox de España, que comenzarán a llegar desde mañana a Argentina.



# **ALDO ANFOSSI**

CORRESPONSAL SANTIAGO

La versión 65 del ejercicio naval Unitas, organizado anualmente por la Armada de Estados Unidos en conjunto con similares latinoamericanas, comenzó ayer frente a las costas de Chile, prolongándose durante los siguientes 10 días y con la participación de 23 países.

Unitas 2024 reúne a 4 mil 268 personas de 23 países, con 19 unidades a flote y 19 aeronaves, provenientes de Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú,

# Comienza en Chile ejercicio naval de 10 días con la participación de 23 países

Portugal, Trinidad y Tobago, Reino Unido y Uruguay.

Según información oficial publicada por la marina de guerra chilena, se trata del ejercicio naval más antiguo del mundo y servirá para "fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional entre los países participantes, compartir experiencias y conocimientos en operaciones navales y reforzar la seguridad y estabilidad en el Pacífico Sur, promoviendo la cooperación en desastres naturales y seguridad marítima".

Las maniobras tendrán lugar en

tres zonas del país: Coquimbo (al norte), Valparaíso (centro) y Punta Arenas, en el extremo austral, en aguas del estrecho de Magallanes; e incluyen "actividades no sólo de parte de las unidades de flote, sino también ejercicios de fuerzas especiales, infantería de marina, buzos de salvataje, autoridad marítima, helicópteros y aviones".

Según el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Claudio Maldonado, el ejercicio "nos permite también mostrar las capacidades y la preparación para planificar y conducir operaciones que tiene la Armada de Chile", destacando que "tenemos la gran oportunidad de compartir con miembros de la OTAN y con países que poseen las últimas tecnologías, de tal forma de poder ir compartiendo todos los procedimientos y las formas de operar".

Mientras, el segundo comandande Estados Unidos, contralmirante Richard S. Lofgren, calificó de "un verdadero honor participar en este ejercicio que lleva 65 años realizándose y trabajar junto con aliados y con amigos para seguir fortalecien-

do nuestra visión de una cooperación internacional".

Estos ejercicios surgen a partir de la primera conferencia naval sostenida en Panamá en 1959 y se realizan como parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.



te de la cuarta flota de la Armada
de Retados Unidos contralmirante
Se organiza desde hace 65 años para fortalecer lazos diplomáticos



"MATARON NUESTRA ESPERANZA", REPROCHAN SUS PADRES

# Exigen justicia para Diego Paz, ultimado por policía de Oaxaca

JORGE A. PÉREZ ALFONSO CORRESPONSAL OAXACA, OAX.

"Era nuestro hijo único, una esperanza que ustedes mataron", reprocharon a las autoridades municipales los padres de Diego Ignacio Paz, asesinado el pasado 31 de agosto por un policía municipal de Santa Lucía del Camino cuando, según informes de la corporación, intentó evadir un operativo de alcoholímetro.

El gobernador de la entidad, Salomón Jara, señaló que la agrupación de seguridad de esa localidad conurbada a la capital es una de las peor evaluadas, tiene quejas en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En una carta dirigida al alcalde de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, los progenitores de Diego, joven de 22 años y estudiante de comunicación de la Universidad Anáhuac de Oaxaca, expresaron que su hijo "soñaba con cambiar la realidad a través de los medios, con ser una voz honesta en un mundo que cada día la necesita más.

"Los periódicos y canales de televisión que él ya no podrá dirigir jamás conocerán su talento, su pasión y su ética. Cuando decidieron cercenar su futuro no sólo mataron a Diego, sino también su sueño de cambiar el mundo, de ser un agente de luz y verdad".

Subrayaron que la sociedad no puede aguantar más un sistema como el actual, "que permite que los servidores públicos se conviertan en verdugos. Cuando matan a un joven lleno de vida y sueños, una parte de la humanidad muere también. Cada vez que una vida inocente se



apaga por la violencia, el mundo se vuelve un lugar más oscuro, más frío, más injusto".

Ayer al mediodía se realizó la misa de cuerpo presente de Diego Ignacio Paz en la funeraria Núñez Banuet de la colonia Reforma, donde fue despedido por amigos y parientes entre exigencias de justicia y aplausos.

"No queremos venganza, queremos justicia", dijo el tío abuelo de Diego, Amado Paz, quien tomó la palabra durante los servicios. Puntualizó que las autoridades deben realizar las investigaciones necesarias para que los responsables de este homicidio respondan ante la ley.

Consideró que se debe revisar la situación del joven que acompañaba a su sobrino nieto la madrugada del sábado y quien está detenido.

Mientras, Salomón Jara exigió que las indagatorias del homicidio lleguen a sus últimas consecuencias. Apuntó que aunque Marcos Fredy Hernández López renunció ayer como director de seguridad pública municipal, tiene responsabilidad y hay "mucha cola atrás".

# Jara: "cuerpo de seguridad de Santa Lucía es corrupto"

Calificó a la policía de Santa Lucía como un cuerpo de seguridad corrupto, e informó que tras una revisión la Fiscalía General del Estado encontró que el agente que disparó contra el universitario no cuenta con la certificación para usar armas de fuego, por lo que no debía portar una. ▲ Familiares y amigos de Diego Ignacio Paz, de 22 años, ayer, durante una misa de cuerpo presente en la funeraria Núñez Banuet de la colonia Reforma, en la capital de Oaxaca. Foto Jorge A. Pérez

Explicó que los ayuntamientos de la zona metropolitana se encargaban del alcoholímetro, pero han pervertido su sentido, que es salvaguardar vidas, y lo convirtieron en "recaudación". Agregó que hay múltiples denuncias por abusos de autoridad y que se ha detectado "una red de extorsión, por lo que ahora la Policía Vial Estatal tomará el control y ningún ayuntamiento podrá realizar este tipo de acciones".

# Ejidatarios bloquean la autopista Arco Norte; demandan pagos

JAVIER SALINAS CESÁREO CORRESPONSAL AXAPUSCO, MÉX.

Ejidatarios de los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala bloquearon una vez más la autopista Arco Norte, para reprochar el incumplimiento de las autoridades en el pago de indemnizaciones por sus tierras utilizadas en la construcción de dicha vía.

Los agricultores se apostaron ayer a la altura del kilómetro 146, en ambos sentidos, a partir de las 9 horas; cientos de autos particulares y vehículos de carga quedaron varados.

Gumaro Curiel Olvera, presidente del comisariado ejidal de Santa María Atipac —poblado del municipio mexiquense de Axapusco—, señaló que él y sus compañeros determinaron impedir nuevamente el paso de automotores, dado que las autoridades siguen siendo omisas en cuanto al pago de sus terrenos.

"Estamos volviendo a bloquear porque no nos hacen el pago correcto, nos han querido engañar con un pago que no nos convence. Nos siguen engañando y ya no queremos eso, queremos que nos paguen nuestras tierras y hoy queremos el pago total, no queremos anticipo", alegó.

Explicó que el avalúo maestro que se realizó indicaba que se debía pagar un anticipo a los productores agrícolas, pero resultó ser un monto que no satisface su demanda.

Además, el documento contiene una leyenda que estipula que de aceptar el pago, renunciarán a su derecho a manifestarse.

"No podemos firmarlo; queremos que nos hablen con la verdad, somos campesinos, somos respetuosos pero queremos que nos respeten", puntualizó.

Curiel Olvera advirtió que el bloqueo se mantendrá hasta que les paguen el monto total de la indemnización de sus predios.

"Vamos a dejar bloqueada la vía hasta que nos den solución. Si a ellos (los representantes gubernamentales) no les interesa el cierre, a nosotros menos nos interesa quitarlo; hemos vivido así 18 años en lucha para que nos paguen, que no aguantemos otro rato", advirtió.

La protesta, que al cierre de esta edición se había prolongado por 13 horas, fue un acuerdo de asamblea en la que participaron ejidatarios de Emiliano Zapata, San Agustín, Francisco I. Madero, San Antonio Ometusco, Tepeyahualco, Santa María Actipac, Santa Clara, Jaltepec, Emiliano Zapata y Zapotlán, poblaciones que se encuentran en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y México.

Los labriegos inconformes son los mismos que bloquearon el Arco Norte en tres ocasiones anteriores, la más reciente en julio pasado, cuando no permitieron a conductores avanzar por la autopista durante 56 horas.

En el último acuerdo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal se comprometió a iniciar los pagos a los ejidatarios a partir del 29 de julio.

# FGR ordena cortar el suministro de agua a comunidad de Morelia

ERNESTO M. ELORRIAGA

CORRESPONSAL MORELIA, MICH.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) cortó el suministro de líquido a la comunidad San Miguel del Monte, municipio de Morelia, por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), y lo otorgó al concesionario Miguel Ángel Prado, quien vende el recurso a productores de aguacate en la zona montañosa del sur de la ciudad, informó Pavel Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

"La Conagua privilegió los derechos de un particular a las necesidades de San Miguel del Monte, que se abastecía del manantial La Mina, el cual controla Prado", reprochó el dirigente.

Pidió a la Conagua cancelar la concesión a Prado, quien es propietario de la Comercializadora Bicentenario, que extrae de La Mina más de 50 pipas a diario.

Puntualizó que la Conagua debe intervenir a favor del poblado, aunque en los hechos apoya al concesionario, "pero si se niega recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a movilizaciones".

San Miguel del Monte, de casi mil 500 pobladores, fue rico en agua y recursos forestales, pero al proliferar desde hace más de una década las huertas de aguacate, la tala legal e ilegal, las áreas residenciales y el cambio climático, la localidad ha padecido una drástica deforestación.

El conflicto detonó cuando Prado denunció ante la FGR que padecía acoso de los habitantes de San Miguel del Monte que le reclamaban por el agua del manantial La Mina, que se encuentra dentro de su propiedad.

Hace seis meses, Prado comenzó a reducir el suministro de agua y abría la llave sólo por las noches, pero ante la inconformidad de los lugareños amenazó con cortarles el fluido de manera definitiva.

Recurrió a la FGR, que hace dos semanas ordenó ya no otorgar líquido a San Miguel del Monte. Conagua no hizo nada y dio por buena la concesión, con el argumento de que los documentos están en orden.

El dirigente del Consejo Supremo adelantó que a finales de este mes se realizará la Asamblea Estatal del Agua, porque San Miguel del Monte "no es la única comunidad indígena con este tipo de problemas, sino también Zirahuén".



# Homicidios dolosos en Chiapas suben 27% en agosto

ÉDGAR H. CLEMENTE CORRESPONSAL TAPACHULA, CHIS.

La violencia en Chiapas no cesa y la cifra de homicidios dolosos aumentó 27 por ciento en agosto respecto del mes anterior, de acuerdo con datos del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En julio la cifra de crímenes fue de 61, mientras que el octavo mes del año cerró con 78 asesinatos reportados a la Federación por las fiscalías estatales.

Las autoridades han identificado la disputa de los cárteles de Sinaloa y Jalisco *Nueva Generación*, así como del autodenominado cártel de Chiapas y Guatemala, como uno de los principales factores del alza en la violencia en distintas regiones de la entidad fronteriza con Guatemala.

### Vinculan a proceso a 12 del cártel de Sinaloa

La Fiscalía General de la República obtuvo del juez de control la vinculación a proceso contra 12 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa detenidos tras un enfrentamiento con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Benemérito de las Américas, informó la Fiscalía General de Chiapas.

Durante la aprehensión de los supuestos miembros del crimen organizado les aseguraron un arsenal con 12 fusiles, 59 cargadores con 150 cartuchos, 12 chalecos tácticos y 1.39 kilogramos de mariguana.

Los detenidos fueron identificados como Alexis PC, Abenai VG, Yahir MZ, Eduardo JL, Daniel LA, Emanuel PR, Fidel LM, Eduardo VV, Anselmo GE, Jaime GA, Anselmo GB y Ángel LO.

Todos fueron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social número 14 conocido como El Amate; en tanto que el juez otorgó seis meses para la investigación complementaria.



# La FGJEM ejerce acción penal contra 5 directores municipales de seguridad

A tres los vinculan con el *CJNG* en el norte de la entidad, y a dos con *La familia michoacana*, en el sur

ISRAEL DÁVILA CORRESPONSAL

TOLUCA, MÉX

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció la acción penal contra cinco directores municipales de seguridad pública, por sus presuntos vínculos con grupos criminales. Tres de los comandantes, del norte de la entidad, estarían vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y dos daban protección a La familia michoacana en el sur del territorio estatal.

Los presuntos aliados del CJNG eran los mandos policiacos de Acambay, Aculco y Atlacomulco, lo cual se estableció durante la investigación por el secuestro del comisario de Temascalcingo, Agustín Oropeza, perpetrado el pasado 5 de agosto.

En un comunicado, la FGJEM reportó que ayer fue aprehendido

el director de seguridad pública de Aculco, Carlos Alberto N, y el 8 de agosto, el de Acambay, Eulises N. A la institución aún le falta cumplimentar la orden de aprehensión contra el jefe policiaco municipal de Atlacomulco.

La fiscalía mexiquense determinó que Eulises N, y el aún desaparecido comisario de Temascalcingo "participaron en actividades ilícitas al brindar protección en la región a un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco", aunque con anterioridad lo hacían para un grupo antagónico con orígenes en Michoacán.

### Ligan con secuestro exprés a jefe policiaco de Tlatlaya

Aparte, la FGJEM obtuvo orden de arresto contra Luis Ángel N, director de seguridad pública de Tlatlaya—demarcación del sur del estado—, por estar involucrado con el secuestro exprés cometido el 21 ▲ Fichas de detención de los directores de seguridad pública municipal de Acambay, Coatepec Harinas, Tlatlaya, Aculco y Atlacomulco, en el estado de México, por sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Foto La Jornada

de agosto anterior en agravio de dos personas en el paraje Puerto Frío.

La indagatoria reveló que era cercano a cabecillas de La familia michoacana, principalmente José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, con quien se reunía frecuentemente. El Fresa es un objetivo prioritario de la FGJEM, que ofrece una recompensa de medio millón de pesos por datos que lleven a su captura.

En cuanto al comisario de Coatepec Harinas, Juan N, se estableció su probable intervención en el delito de extorsión cometido en perjuicio de dos comerciantes a quienes desde el 19 de julio pasado exigió diversos montos a cambio de no causarles daño.

La fiscalía también tiene acreditado que Juan N mantiene relación con cabecillas de *La familia michoacana*.

# Matan a ex candidato a la alcaldía de Quecholac, Puebla

PUEBLA, PUE. El cadáver de Ramón Camarillo Mirón, quien fue visto por última vez el 28 de agosto en las inmediaciones de San Lorenzo Teotipilco, junta auxiliar de Tehuacán, fue encontrado ayer con impactos de bala y huellas de violencia. Camarillo era tío del senador priísta Néstor Camarillo Medina y ex aspirante a la presidencia municipal de Quecholac. El cuerpo fue localizado por pobladores que realizaban el pastoreo de ganado en un área cerril en los límites con Puerto del Aire, Veracruz. Los lugareños notificaron del hallazgo a autoridades del ayuntamiento de Chapulco, por lo que policías municipales se dirigieron al lugar. Después de que los familiares de Camarillo Limón dejaron de tener comunicación telefónica con éste comenzaron a buscarlo, pero al no tener resultados presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la cual emitió una ficha de búsqueda y abrió la carpeta de investigación. Néstor Camarillo expresó su confianza a la FGE "para el pronto esciarecimiento" de la desaparición de su tío.

Elizabeth Rodríguez La Jornada de Oriente

# Detienen a edil electo de Coquimatlán tras abusar de un niño

COLIMA, COL. El presidente municipal electo de Coquimatlán, Carlos Antonio Chavira George, del PAN, fue detenido ayer en la madrugada acusado de abuso sexual contra un menor y de pornografia infantil. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que concretó la orden de arresto contra el edil por su probable participación en abuso sexual y pornografía cometidos en Coquimatlán. Según el mandato judicial, el 26 de abril una mujer acudió a la sede de la FGE y, en representación legal de su hijo adolescente denunció que éste fue víctima de actos ilícitos. El juez ordenó la detención contra el presunto responsable, a quien agentes de la policía estatal lo aprehendieron ayer alrededor de las 4 de la madrugada en la colonia de los Trabajadores, municipio de Colima. Posteriormente se le puso a disposición de la autoridad que lo requiere para los procesos legales correspondientes. Hasta ahora el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, que en alianza ganaron la alcaldía de Coquimatlán no han emitido una postura al respecto. En Colima, los munícipes electos el pasado 2 de junio rendirán protesta el próximo 15 de octubre.

Juan Carlos Flores, corresponsal

# CORRESPONSAL

CORRESPONSAL MEXICALI, BC.

Un gerente y un trabajador de la maquiladora Prime Wheel fueron detenidos por la desaparición del jefe de mantenimiento, Servando Salazar Cano, el pasado 23 de agosto, informó la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez. Precisó que la principal línea de investigación es la posible comisión de "actividades ilícitas de algunas personas de la compañía, inclusive de alto nivel".

Dijo que no consideran el hecho

# BC: indagan a gerente y a trabajador de maquiladora por desaparición forzada

como accidente de trabajo, sino un homicidio doloso intencional, porque no hay evidencia que el ausente haya salido de las instalaciones.

La ausencia de Salazar Cano movilizó a organizaciones de personas desaparecidas y a ciudadanos en general, ya que su esposa pidió ayuda para encontrarlo y esto generó un sinnúmero de denuncias en redes sociales sobre lo que ocurre en el sector maquilador. Entrevistada en esta capital, la funcionaria explicó que los empleados José Alfredo Romero, gerente del área de hornos, y el operador Moisés Cervantes, fueron imputados por el delito de desaparición, y el próximo jueves se llevará a cabo la audiencia de vinculación.

Mencionó que el celular de Servando fue hallado en el estacionamiento de Plaza Santa Anita, a tres kilómetros de la fábrica, por lo que

se consideró que los responsables trataron de desviar la investigación hacia el exterior de la maquiladora.

Indicó que sigue la intervención de Prime Wheel, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la fecha han asegurado las áreas donde se sospecha pudo ocurrir la desaparición del jefe de mantenimiento, pues existen indicios de que entró a la planta pero ya no salió.



# Estalla vivienda con pirotecnia en Reynosa; hay dos muertos

MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO

CORRESPONSAL CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

Dos personas fallecidas, tres heridas y daños materiales en 26 inmuebles y 44 vehículos, dejó una explosión ocasionada por la "acumulación de artefactos pirotécnicos" en una vivienda de la colonia Módulo 2000, en Reynosa, Tamaulipas, informó la Vocería de Seguridad del estado.

A causa del estallido, ocurrido cerca de las 13 horas, alumnos de la secundaria 6 Carmen Serdán, ubicada atrás del domicilio siniestrado, fueron desalojados, así como algunos vecinos. Se reportaron crisis nerviosas entre residentes del sector, jóvenes y padres de familia.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil (PC) de Reynosa, Ernesto Gómez de la Peña, en la vivienda se encontraron restos de pirotecnia y pólvora.

Efectivos de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano acordonaron el área para dar paso a los cuerpos de emergencia que acudieron a atender a los lesionados.

La Vocería de Seguridad señaló que Protección Civil no tenía denuncias o conocimiento de la venta o almacenamiento de pirotecnia en ese sitio. "En los próximos días la dependencia llevará a cabo una inspección en inmuebles aledaños al de la explosión para determinar la seguridad de los mismos", anunció.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició indagatorias para determinar las causas del estallido y los responsables del mismo.

El presidente municipal Carlos Peña dio a conocer que el Polideportivo fue habilitado como albergue temporal para las familias cuyos hogares resultaron perjudicados.



▲ Aspecto de los daños provocados por la explosión de un taller clandestino de pirotecnia en la colonia Módulo 2000, de Reynosa, Tamaulipas,

con saldo de dos muertos, tres heridos, 26 viviendas y 44 vehículos afectados. Foto La Jornada

# Apenas secas y limpias, casas en Chalco se vuelven a anegar

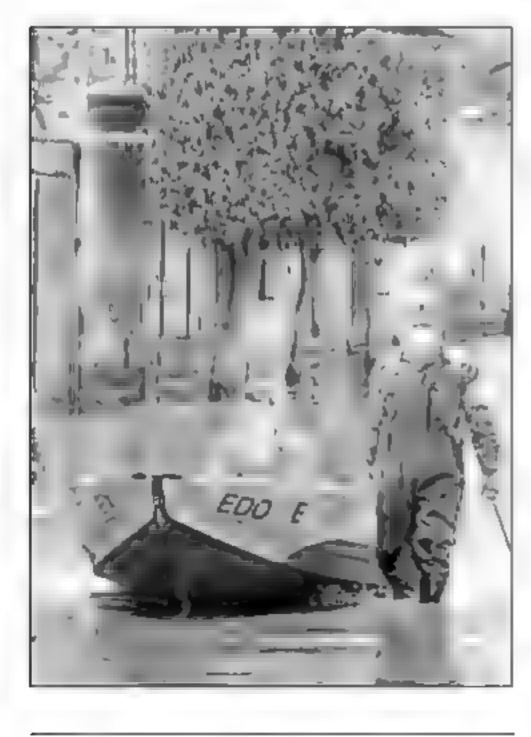

RENÉ RAMÓN Y CLAUDIO BAÑUELOS CORRESPONSALES

Las lluvias no dan tregua a los habitantes de Chalco. El colapso del colector Solidaridad tras las precipitaciones pluviales del domingo volvieron a anegar de aguas negras viviendas del municipio de Chalco, estado de México, que apenas el sábado ya estaban secas y limpias.

El desasosiego aumenta para quienes rentan cuartos o departamentos en la zona afectada desde hace 32 días de las colonias Jacalones y Culturas de México.

Paula Martínez, vecina de la calle Mexicas, en Culturas de México, lavó con jabón y cloro el inmueble que arrienda, pero se inundó otra vez. ◀ Las lanchas son el principal vehículo para el rescate de damnificados en Chalco. Foto Daniel Ramón

"La casera está pidiendo la renta a pesar de que estamos así. Le decimos que venga a ver la casa cómo está", reclamó.

Ayer se incrementó la altura de las aguas negras en 28 vialidades. Román Solís, coronel de Arma Blindada a cargo del Plan DN III-E, del Ejército Mexicano, comentó que "limpiamos una casa, y al otro día crece el nivel".

Al momento 200 efectivos militares y 90 de la Guardia Nacional operan en Chalco, donde se reparten entre 3 mil y 5 mil litros de agua potable al día, dijo Solís.

Como en los días críticos de la inundación, las lanchas vuelen a ser el principal vehículo para el traslado de damnificados.

En la sede de Protección Civil de Chalco, la gobernadora Delfina Gómez encabezó una reunión de análisis para atender la crisis. "No estoy viendo los resultados que nosotros quisiéramos", reconoció.

"La gente tiene toda la razón de estar con mucho sentimiento, enmuinada, de estar molesta, preocupada. Se siente impotente y yo creo que es válido."

En Aguascalientes, la tormenta inundó casas del centro y sur de la capital, derribó al menos 39 árboles y tres postes de alumbrado público.

# Presenta Bedolla nueve propuestas de reforma a la Constitución de Michoacán

MORELIA, MICH. El gobernador de Michoacán, Alfredo
Ramírez Bedolla, presentó el
Plan Morelos, que incluye cinco
reformas a la Constitución del
estado y la homologación de
cuatro iniciativas de reforma a
la Carta Magna, a propuesta del
presidente Andrés Manuel López
Obrador el pasado 5 de febrero y
que respalda la presidenta electa,
Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como integrantes de la sociedad civil y de seguridad, Ramírez Bedolla señaló que entre el 15 y 30 de septiembre enviará al Congreso local las cinco iniciativas de reforma a la Constitución de Michoacán: en materia indígena, elevación a rango constitucional de los programas sociales, la democratización y presupuesto pleno de la Universidad Michoacana, reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y derechos y responsabilidades medio ambientales.

En torno a las reformas que Michoacán homologaría, subrayó el mandatario estatal, se encuentra la reforma al Poder Judicial local, donde jueces y magistrados serían elegidos por la ciudadanía. Así como que el fiscal general del estado y ministerios públicos también sean elegidos de esta manera, porque, actualmente,

las fiscalías encargadas de investigar y judicializar los delitos han mostrado resultados deficientes, ya que sólo 10 por ciento de los casos investigados y llegan a juicio, puntualizó.

Explicó que también se buscará echar abajo la relección en puestos de elección popular, siendo esta una garantía de que el poder no se perpetuará en manos de unos pocos; asimismo, el gobernador plantea impulsar la administración digital para agilizar trámites, con lo cual, señaló, se combatiría la corrupción.

Destacó que el objetivo primordial del Plan Morelos es alcanzar un Estado de derecho ampliado en el que se garanticen los derechos humanos, civiles, políticos, de salud, económicos y sociales con la finalidad de asegurar el desarrollo de la entidad y el bienestar de la población y, de esta forma, avanzar hacia la Cuarta República.

Ramírez Bedolla recalcó que la 76 legislatura del Congreso de Michoacán entrará en funciones el próximo 15 de septiembre; Morena y sus aliados son mayoría calificada.



▲ El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó ayer el Plan Morelos, para homologar las leyes del estado a las reformas a la Carta Magna presentadas por López Obrador.



TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL ANULÓ LA ELECCIÓN

# Exhorta López Obrador a ver a fondo y con cuidado el caso de la Cuauhtémoc

Pide esperar a que las instancias correspondientes resuelvan en su totalidad// Recuerda que también fue acusado de violencia de género, y no procedió

**EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA** 

Luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc –donde había triunfado la candidata opositora Alessandra Rojo de la Vega-, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que las instancias correspondientes resuelvan totalmente ese proceso.

"Hay que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan sobre este asunto y que no se preste a especulaciones, a conjeturas, y esperar a que los magistrados, sin presión de ninguna índole, como hicieron últimamente, con la arrogancia de sentirse libres, determinen",

afirmó en su conferencia de ayer a pregunta sobre el tema.

El sábado, en votación dividida, el TECM anuló la validez de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, con el argumento de que existió violencia política de género de la candidata de PAN, PRI y PRD en contra de su contrincante de Morena, Catalina Monreal. Al final el asunto tendrá que resolverlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

# Respeto sus decisiones

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo: "Soy respetuoso de lo que ellos deciden. Pienso que hay otras instancias; esto no está concluido y debe tenerse cuidado por las acusaciones de fondo en el fraude electoral, con la compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían y padecimos.

"Pero ya cuando es motivo de cancelación o puede ser motivo de cancelación o desconocimiento de un triunfo, el que haya insultos,

sean reales o inventados, pues ya es otra cosa. Y el tema de violaciones por agravios de género hay que verlo con mucho cuidado", expuso.

El mandatario recordó que él mismo fue acusado de violencia política de género por la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, "y no procedió".

Exhortó a "ver las cosas a fondo. Y qué bueno que existen otras instancias para que no se piense que nosotros queremos la 'ley del embudo', que nada más lo que buscamos es que las leyes nos beneficien a nosotros; no estamos acostumbrados a eso, nosotros nos apegamos a la máxima de: al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie".

# Alessandra Rojo de la Vega impugnará la resolución del TECM a más tardar mañana

Ante gritos de vecinos contra Monreal y Ambriz, dijo que va a dar la batalla // Activistas presentarán un amicus curiae // Concejales aliancistas irán a juicio

LAURA GÓMEZ FLORES

Alessandra Rojo de la Vega señaló que a más tardar el miércoles impugnará ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el fallo que anula la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, que ganó, y acompañará a activistas en la presentación de un amicus curiae ante esa instancia para que cualquier ciudadano defienda dicho

proceso como tercer interesado.

En una manifestación convocada por vecinos en la glorieta de la Diana Cazadora y después afuera del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM), confió en que los tres magistrados de dicha sala le

den la razón, como ocurrió en dos casos anteriores; en caso contrario, acudirá a la sala superior del TEPJF.

Además, dijo, presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violación a sus derechos políticos, que se sumará a la recusación en contra del magistrado del TECM, Armado Ambriz.

Dicho recurso fue desestimado, ya que no debió participar en la votación con la que se anuló la elección, por un conflicto de intereses, porque es "el compadre criminal de la familia Monreal, a la cual está favoreciendo con sus lealtades", afirmó.

"Vamos a dar la batalla para que se reconozca el triunfo de la ciudadanía, que me permitió ganar con una diferencia de más de 11 mil votos, siendo la candidata más votada con 157 mil", dijo ante los gritos de "fuera Monreal" y "Armando Ambriz, no te quiero en mi país".

Obdulio Ávila, coordinador general de la transición, señaló que incluso podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no hubo violencia política en razón de género en el hecho de nombrar a una persona por su apellido paterno.

La activista Yndira Sandoval adelantó que una vez entregada la impugnación ante la sala regional presentarán el *amicus curiae*, en el que explican las 22 causales de esa violencia, donde "no cabe ninguno de los argumentos utilizados para declarar nula la elección".

En tanto, los nueve concejales de la coalición PRI-PAN-PRD anunciaron que interpondrán un juicio por retirarles las constancias de mayoría, y acusaron que gente de la candidata de Morena, Catalina Monreal, "buscó a líderes de mercados públicos para sumar a su campaña ante una nueva elección, pues sabían lo que iba a suceder".

en funciones y electos solicitaron al alcalde Raúl Ortega la suspensión de las mesas de transición de manera indefinida e inmediata ante la anulación de la elección y se defina la ruta jurídica y electoral que debe asumirse.

Mientras, concejales de Morena

 En una manifestación convocada por vecinos en la glorieta de la Diana Cazadora, Alessandra Rojo de la Vega confió en que la sala regional del TEPJF le dará la razón; en caso contrario, acudirá a la sala superior. Foto Pablo Ramos





# **ENTREVISTA**

DAPTHNE CUEVAS / SECRETARÍA DE LAS MUJERES

# Promover la igualdad sustantiva, parte de la apuesta del gobierno

### ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

El próximo gobierno de la Ciudad de México mantendrá y fortalecerá la alerta contra la violencia de género, pero a la par se trabajará en una política de Estado, con una mirada integral para la atención y erradicación de las agresiones contra las mujeres, a fin de que no se quede en una acción extraordinaria que responda a una crisis en concreto, aseguró Dapthne Cuevas, designada como titular de la Secretaría de las Mujeres.

Procedente de las filas del movimiento feminista, aseguró que conoce las estrategias para incidir y ejercer presión en las calles: "Vengo de una trayectoria de lucha y construcción de propuestas", por lo que, aseguró, las organizaciones de mujeres siempre se van a encontrar con la posibilidad de diálogo, pues la idea es tener un gobierno de "oídos y puertas abiertas" a sus necesidades.

En particular, sobre la petición de activistas de que la ex glorieta de Colón sea reconocida públicamente como sitio de memoria, encuentro y exigencia de justicia de las mujeres que luchan, señaló que serán escuchadas, pero, acotó, no se puede entrar en una pugna de demandas en la que una tenga que estar por encima de la otra, sobre todo si se trata de mujeres indígenas, que son prioridad por su mayor vulnerabilidad y exclusión social.

En entrevista con este diario, señaló que la Ciudad de México siempre ha sido la "isla de los derePara la próxima funcionaria, la entrante será una administración de oídos y puertas abiertas. Destacó que no se va a partir de cero, pues existe un andamiaje que ha dado resultados, y que se continuará con la construcción de una política de Estado para erradicar la violencia

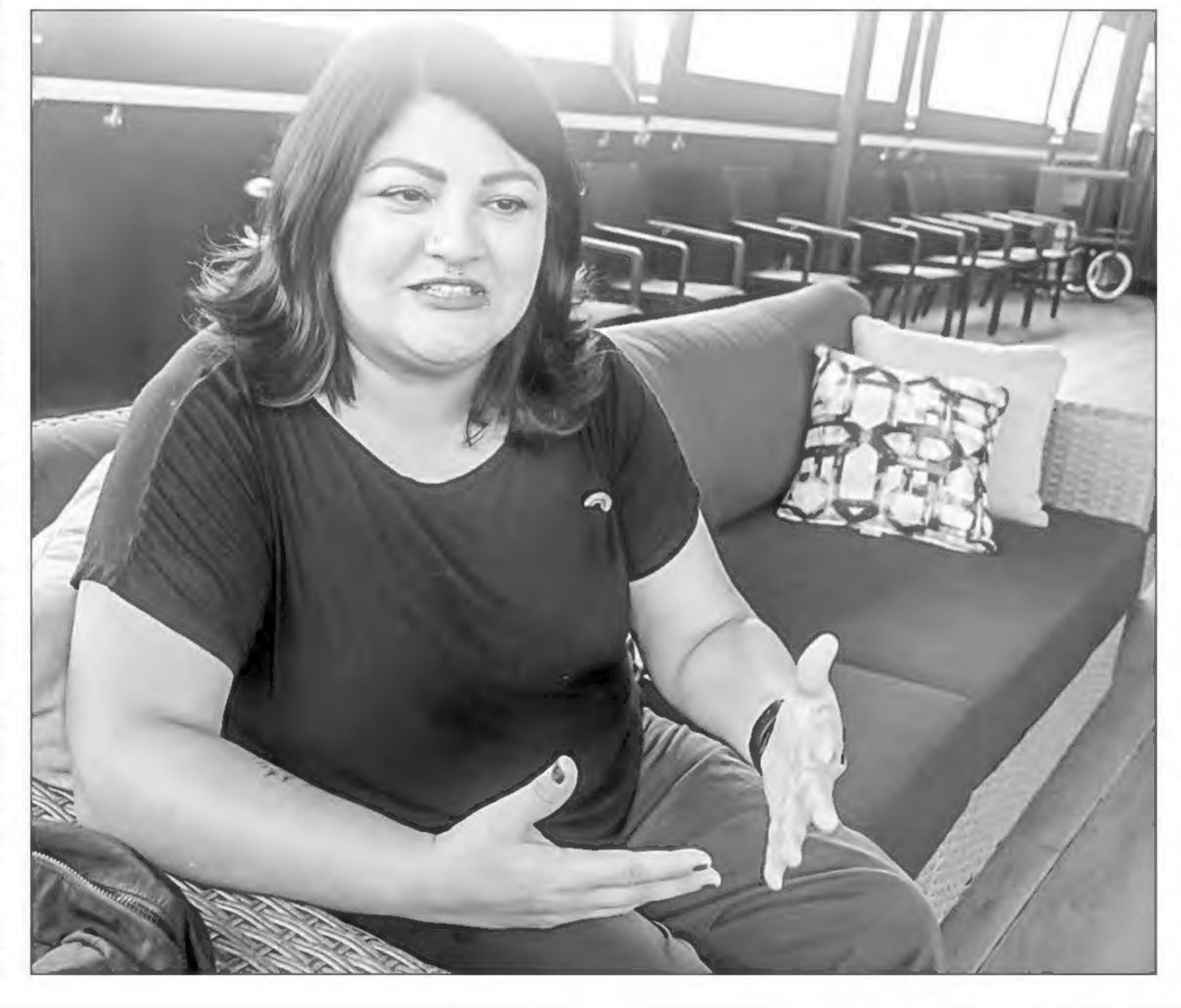

chos", porque todos los programas o reformas a las leyes que se han ido generando para mejorar las condiciones de vida para las mujeres han empezado aquí, y en esa línea se continuará con la construcción de una política de Estado.

"Eso significa que a todos los niveles de gobierno, no sólo de la Secretaría de las Mujeres, se van a implementar acciones que contribuyan a continuar avanzando en la concreción de los derechos para el sector, desde una perspectiva transversal", expuso.

Entrevistada en las oficinas de la transición, destacó que no se va a partir de cero, pues ya hay un andamiaje que ha dado resultados y se tomará lo mejor de las experiencias, pero sí se va impulsar de manera particular el programa Siempre Vivas que inició en Iztapalapa, para repetirlo en las 16 alcaldías.

En él, añadió, se va directamente a los hogares para hablar de la violencia, de la democratización de las relaciones, del derecho a una vida libre de violencia, lo que tendrá el acompañamiento de otras acciones de las distintas dependencias, como la Secretaría de Obras y Servicios, que permita, por ejemplo, el rescate del espacio público, o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer comunidades más seguras.

En suma, afirmó que se promoverá una igualdad sustantiva. "Si tienes un programa o una ley que pretende erradicar tal conducta o generar algo, pero en la vida cotidiana no es así, sólo queda en una buena intención, pero no es efectiva. La idea de que la gente pueda ver como su vida va mejorando, sintiéndose mejor, más segura, con más posibilidad de ejercer sus derechos, esa es la igualdad sustantiva, y esa es parte de la apuesta en esta nueva gestión".

Dapthne Cuevas, próxima titular de la Secretaría de las Mujeres del gobierno capitalino, señaló que se mantendrá y fortalecerá la alerta contra la violencia de género. Foto José Antonio López

# Presentan hoy en el Congreso el proyecto de decreto por el que se crean cuatro secretarías

# **BERTHA TERESA RAMÍREZ**

Diputados que integran la Junta de Coordinación Política de la tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México acordaron presentar en la primera sesión del pleno, que tendrá lugar este martes, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para crear cuatro nuevas secretarías.

Se trata de las secretarías de atención y participación ciudadana, de gestión integral del agua, de vivienda y de planeación y ordenamiento territorial y coordinación metropolitana, que serán sometidas a discusión y eventual aprobación.

Asimismo, se incluirá en el orden del día

de este martes una iniciativa ciudadana para prohibir espectáculos públicos y privados con animales, como corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneos, tientas y peleas de gallos; además, una iniciativa de la alcaldía Miguel Hidalgo para reformar los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana.

Antes, los legisladores eligieron por unanimidad al diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México para presidir la Jucopo durante el primer año de ejercicio legislativo.

En la sesión de trabajo presencial se emitieron 17 votos a favor de esta designación, efectuada durante la sesión de instalación de la Jucopo, la cual fue dirigida por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, de Morena.

# Armonizan la Constitución local en materia de propiedad privada, pública y social

# ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

El gobierno capitalino emitió un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México para armonizarlo con lo establecido en el artículo 27 de la Carta Magna federal en materia de propiedad privada, pública y social.

Con esta modificación quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico y con acento social que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros, consideró el jefe de Gobierno, Martí Batres.

En su artículo tercero, la Constitución local señalaba que asumía como principios el respeto a la propiedad privada, y ahora establece que asume como principios la pro-

piedad en los mismos términos del artículo 27 de la Carta Magna federal, que señala que el propietario privado lo es por concesión que la nación hace en su provecho.

En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario señaló que con ello queda salvaguardado el interés superior de la nación, de la ciudad, de lo público, y quedan protegidas la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social dentro de los marcos y principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Explicó que si bien la Constitución local está subordinada a la de los Estados Unidos Mexicanos, que también protege a la propiedad pública y social, existía el riesgo de una interpretación en contra del interés público por parte del actual Poder Judicial de la Federación.

# **CIUDAD PERDIDA**

# Desacuerdos con Monreal // Organización del acto de relevo presidencial, primer riesgo

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

N POLÍTICA HAY compromisos que se pagan con orgullo y otros cuya deuda siempre es una vergüenza; de eso están hechos los acuerdos con Ricardo Monreal.

ADEMÁS, SON CONVENIOS peligrosos.
Hoy, en la Cámara de Diputados hay entre
los legisladores, los más enterados, un gran
cuestionamiento: ¿cómo saldrá el evento de
transmisión de poderes entre López Obrador y
Claudia Sheinbaum fechado para el primer día
de octubre próximo?

LA DUDA SURGE, desde luego, de la actitud de Monreal, quien fungirá de coordinador de la mayoría. La cosa es que Monreal llegó con la barredora en la mano y quiere que, desde ya, se despida a todo el personal que da soporte a los trabajos del organismo.

COMO YA HEMOS dicho, Monreal, siempre oportunista, nunca oportuno, ha hecho caso omiso a las recomendaciones que le advierten del peligro que se corre al dejar en manos de gente sin experiencia las actividades de un evento como el que se debe efectuar dentro de poco.

PESE A ESAS advertencias, el zacatecano ha ordenado dar de baja a todo, o casi todo, el personal operativo del recinto, acción que, por no ser consultada con los miembros de su bancada, desde ya traerá conflictos en su interior.

Y AÚN MÁS: los diputados que saben del asunto—muy pocos hasta donde nos dicen—no quieren que el acto del primero de octubre corra ningún riesgo, porque están conscientes de que la logística del evento es mucho muy complicada.

SE TRATA DE un río que no puede salir de madre. Hasta el mínimo detalle debe estar controlado. Así se lo han hecho saber a Monreal, quien, sin embargo, insiste en que su gente ocupe desde ya los espacios de la burocracia en la cámara.

ESTE ES UN primer desacuerdo en la fracción mayoritaria, que llevará, seguramente, a otros de la misma índole, y es que los miem-

bros de su partido, Morena, nos han dicho que no seguirán las instrucciones de su coordinador.

ES UNA COSA, nos dicen, de confianza y de respeto, y ninguna de esas condiciones las cumple el de Zacatecas, quien llegó a la coordinación por acuerdos y no por el reconocimiento a su trabajo.

POR ESO, CUANDO se habla de mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, se quiere obviar algo que será un gran problema: la falta de liderazgo. Son muchas las formas de evitar las guías que proponga Monreal sin romper con el esquema impuesto.

UNA DE ESAS posibilidades es ignorar la coordinación impuesta y actuar únicamente bajo la instrucción de un poder confiable, porque de otra manera nunca se sabrá si lo que se está haciendo es para beneficio de uno o parte del proyecto de la 4T.

NO SE TRATA de hacer escándalos, simplemente hay que construir un puente que evite a la coordinación y que dé certeza de que se está trabajando para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

OJALÁ LAS COSAS sean de otra manera, pero habrá que trabajar mucho para lograr que la Cámara de Diputados camine como la aplanadora a la que muchos hacen referencia. Ya veremos.

# De pasadita

HAY ALGO QUE deja dudas respecto a la anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, y es lo que la ley diga acerca de la participación de quienes ya han competido.

ES DECIR: DE ninguna manera sería justo que los personajes perdedores volvieran a participar; sería tanto como regalar al segundo lugar el triunfo de la elección y, una vez más, sería como alterar la voluntad popular. Si se anula, que sea por completo, y que se den nuevos candidatos; en una de ésas hasta mejora la oferta.

LO QUE NO se debe perdonar es la condena a la candidata *prianista* que impuso la autoridad electoral. Que así sea.



▲ Banderas, jorongos, vestidos y múltiples artículos se comercializan para las festividades del mes patrio. La romería

arrancó ayer con un desfile del Monumento a la Revolución hacia 80 puntos de venta en el Centro Histórico. Foto María Luisa Severiano

# Anuncian bloqueos al Tren Interurbano por daños a viviendas

LAURA GÓMEZ FLORES

Habitantes de la colonia El Capulín anunciaron nuevos cierres de los accesos a la zona de obras de la estación Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca ante la negativa de la Secretaría de Obras y Servicios a entregarles los dictámenes de las 33 viviendas que presentan fisuras, grietas y hundimientos por dichos trabajos, a fin de proceder a su reparación, y al pago de la indemnización correspondiente.

Durante una protesta en Río Tacubaya y los andadores de El Capulín para solicitar la presencia de la directora de Obras, Sandy Muñoz, unos 80 integrantes del Comité de Vecinos Unidos de El Capulín fueron cercados por alrededor de 200 policías.

La solicitud en mayo pasado de peritajes de los daños que presentan nuestras viviendas, siete de las cuales "son muy graves", explicaron, permitió que se realizara un levantamiento, pero no tenemos hasta ahora ningún dictamen, "dejándonos a nuestra suerte".

Las únicas respuestas a la soli-

citud de garantías ante las afectaciones y riesgos que ha llevado la obra "sobre nuestros patrimonios y nuestras familias, por la cimentación y levantamiento de las estructuras, han sido la intimidación y las amenazas", denunciaron.

Además, el personal de esa dependencia capitalina, encargada de la construcción de las últimas estaciones del tren (El Insurgente, Observatorio y Vasco de Quiroga) "nos ha dicho que no habrá pago alguno", comentaron.

De mantener dicha postura, "seguiremos impidiendo el acceso a los tramos de obra como una forma de presión, lo que provocará un retraso en su entrega, como se hizo este lunes, donde después de ocho horas de protesta funcionarios de Obras aceptaron dialogar".

Confiaron en que tendrán una solución a su demanda y "no nos dejarán una obra a medias, porque ya están a punto de concluir su gestión, con el argumento de mejorar la vialidad en la zona, la cual sí se verá muy afectada durante un mes por la colocación de la lanzadora de dovelas en Río Tacubaya, Bajada de El Capulín y avenida de Las Torres".

# Desfile de carritos da inicio a ventas del mes patrio

Comerciantes vestidos de charros y chinas poblanas recorrieron las calles del Centro Histórico con sus vehículos cargados de banderas y otros objetos tricolores

DE LA REDACCIÓN Y LAURA GÓMEZ FLORES

Comerciantes del Centro Histórico dieron inicio ayer a la romería de las fiestas patrias con el desfile de al menos 80 carritos en los que venden banderas, matracas, sombreros, confeti, escudos y decenas de artículos conmemorativos al mes de la Independencia.

La caravana salió del Monumento a la Revolución rumbo al primer cuadro de la Ciudad de México, donde se desplegaron en los diferentes puntos de venta, en los que permanecerán hasta concluir los festejos patrios.

Al tradicional grito de "¡Viva México!", los comerciantes avanzaron por avenida Juárez. Los hombres vistieron trajes de charro con sombrero, mientras las mujeres iban de trenza y vestidos de china poblana.

Rubén Érik Jiménez, líder de un grupo de vendedores, lamentó que en esta ocasión las autoridades les hayan reducido el número de puntos de venta autorizados en el primer cuadro de la ciudad, pues anteriormente eran 150, pero ahora sólo permitieron 80.

Por separado, la Secretaría de

Seguridad Ciudadana informó que un total de 9 mil 630 elementos participarán en el operativo Cometa 2024, cuyo objetivo es inhibir la comercialización y el uso de pirotecnia durante la celebración de las fiestas patrias, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los uniformados realizarán recorridos de seguridad y vigilancia para evitar el almacenamiento, venta y uso de fuegos artificiales, además supervisar las entradas y salidas de las estaciones del Metro y del Metrobús.

Para ello, precisó, contarán con el apoyo de mil 188 vehículos, 10 motopatrullas y 10 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores para realizar tareas de supervisión por aire.

Mencionó que aun cuando está prohibida la venta y quema de material pirotécnico, no dejan de registrarse casos de quemaduras y hasta muertes, principalmente entre menores de edad, que desconocen el manejo seguro de estos materiales.



# Cotizaciones:

559183 0484 (teléfono directo)

559183 0300 ext. 4192, 4184 y 4157



# 55 4145 6888 y 55 2919 4945

Correos electrónicos:
edictos@jornada.com.mx
cmacias@jornada.com.mx
eemartinezh@jornada.com.mx

PRIMER AVISO NOTARIAL

Por escritura número 30,416, de fecha 20 de agosto de 2024, pasada ante la fe del suscrito notario, actuando como asociado en el protocolo de la notaria número 248 de la Cludad de México, de la que es titular el licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, se hizo constar: I.- LA ACEPTACION DE HERENCIA, que otorgaron los señores FANNY ROSENTHAL SPRINGER (quien también acostumbra usar el nombre de Fanny Rosenthal Springer de Betech) y JOSE ROSENTHAL SPRINGER, en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la señora SUSY SPRINGER PROMER DE ROSENTHAL (quien también acostumbraba usar los nombres de Susana Springer Promer de Rosenthal, Susy Springer y Promer, Suzy Springer Promer, Susana Springer Promer y Susy Springer De Rosenthai); y II.- LA ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBACEA, que otorgo el señor JOSÉ ROSENTHAL SPRINGER, en la SUCESIÓN TESTA-MENTARIA de la señora SUSY SPRINGER PROMER DE ROSENTHAL (quien también acostumbraba usar los nombres de Susana Springer Promer de Rosenthal, Susy Springer y Promer, Suzy Springer Promer, Susana Springer Promer y Susy Springer De Rosenthal). El Albacea procederà a realizar el inventario y avalúo de los bienes de dicha sucesión.

LIC. DANIEL GARCÍA CÓRDOVA TITULAR DE LA NOTARÍA 22 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

# AVISO NOTARIAL

Yurécuaro, Michoacán, a 16 de agosto del 2024 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160 ciento sesenta de la Ley del Notariado para el estado de Michoacán, HAGO CONSTAR: Que por escritura 1244 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, otorgada ante mi el día 15 de agosto del 2024, y a solicitud de los señores CONSUELO, J. FRANCISCO, MA LUZ y MA. GUADALUPE de apellidos GARCIA MEZA, en su carácter de hermanos de la autora de la citada sucesión, RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora ESPERANZA GARCIA MEZA, declarando los solicitantes bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que existan otras personas con derecho a heredar en la presente sucesión.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTISEIS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO LIC. OSCAR VIDAL ALCANTARA RAMIREZ AARO6707068X2

> AVISO NOTARIAL SEGUNDA PUBLICACIÓN

De conformidad con el artículo 872 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, doy a conocer que mediante escritura 46,811 cuarenta y seis mil ochocientos once el dia 19 diecinueve de agosto de 2024 dos mil veinticuatro, comparecieron ante mi los señores RAMON DE LA MORA ÁVILA, MARÍA XO-CHITL OLIMPIA DE LA MORA AVILA, LINDA GEORGI-NA DE LA MORA AVILA, CLAUDIA MARGARITA DE LA MORA AVILA, JORGE DE LA MORA RIVERA, GLORIA SANCHEZ FLORES y JUAN ALCARAZ VIRGEN quienes declararon que aceptaba la herencia y legados del señor JORGE DE LA MORA DE LA MORA, por lo que se les reconocieron sus derechos hereditarios y su caràcter de herederos y legatarios y al señor RAMON DE LA MORA AVILA se le designó como albacea definitivo de conformidad con primer testimonio del Testamento Público Abierto otorgado ante el suscrito Notario, mediante escritura 46,604 cuarenta y seis mil seiscientos cuatro del 13 trece de junio de 2024 dos mil veinticuatro, y por último se hizo constar que el citado Albacea. declaró que va a proceder a formar el inventario de los

bienes de la herencia.

Doy a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez dias en un periódico de los de mayor circulación en la República.

Colima, Colima, a 20 veinte de agosto de 2024 dos

mil veinticuatro.
Una firma ilegible del suscrito notario.- El sello notarial.
Pablo Bernardo Castañeda de la Mora.
Titular de la Notaria Pública 4 cuatro
de Colima, Colima.

# AVISO NOTARIAL

Yurécuaro, Michoacán, a 16 de agosto del 2024 En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 160 ciento sesenta de la Ley del Notariado para el estado de Michoacán, HAGO CONSTAR: Que por escritura 1221 MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO, otorgada ante mi el dia 2 de agosto del 2024, y a solicitud de los señores CONSUELO, J. FRANCISCO, MA LUZ y MA. GUADALUPE de apellidos GARCIA MEZA, en su carácter de hermanos de la autora de la citada suce-SIÓN, RADIQUE EN LA NOTARIA A MI CARGO, PARA SU TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA ELENA GARCIA MEZA, declarando los solicitantes bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento de que existan otras personas con derecho a heredar en la presente sucesión.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTISEIS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO LIC. OSCAR VIDAL ALCANTARA RAMIREZ AARO6707068X2

### EDICTO. SENTENCIADO MIGUEL ÁNGEL CAMPOS

HERNANDEZ En cumplimiento a los acuerdos de fecha quince y treinta de julio del año dos mil veinticuatro, dentro de la carpeta de ejecución 362/2019, en sentencia se concedió a usted, el beneficio preliberacional de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, estableciendo que la vigencia del beneficio seria de un año cuatro meses, y que no ha dado cumplimiento a la totalidad de las condiciones impuestas, se da vista al Agente del Ministerio Público para que de cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, SE LE REQUIERE, para que en el término de tres dias designe un medio electrónico para recibir notificaciones o en su caso, señale domicilio el cual se le tendrá por autorizado sin necesidad de posterior acuerdo, APERCIBIDO que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se les hará por estrados.

> LIC. IVAN ANTONIO HUESCA GUZMAN, NOTIFICADOR.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

### **EDICTO**

PARA NOTIFICAR A: AGRO GALI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

En las providencias precautorias 230/2023-A, que se tramitan ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en proveido de diecisie-te de julio de dos mil veintitrês, se admitió a trâmite el procedimiento y en auto de treinta y uno de ese mismo mes y año, se ordenó notificar a la deudora Agro Gali, sociedad anônima de capital variable, para hacerle de

su conocimiento de la medida que consiste en:
- La retención de la cantidad de \$11749.437.89 (once milliones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos 89/100 moneda nacional); ejecutada por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien requirió a las instituciones financieras y de crédito, para que informen si los presuntos demandados Agro Gali, sociedad anónima de capital variable (en lo sucesivo Gali) y Fernando Sierra Villaseñor, tienen cuentas bancarias de cualquier naturaleza, aperturadas en el sistema financiero mexicano y procedieran a em-

Por auto de veintidos de marzo de dos mil veinticuatro, se ordenó notificar a Agro Gali, sociedad anónima de capital variable, por edictos, que se publicarán por tres veces de siete en siete días en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local de la Ciudad de México, haciendo de su conocimiento que tiene treinta días para manifestarse respecto de la medida cautelar y de no hacerlo, el expediente será enviado al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que conoce del juicio ejecutivo mercantil 244/2023 quedando a su disposición copias de traslado en la secretaria del juzgado.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2023.

La secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

(firma electrónica)

ANA LILIA OLVERA ARIZMENDI.

AVISO NOTARIAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.com. mx, hago saber:

Que por instrumento 45,201, del 20 de agosto de 2024, otorgado ante mí se hicieron constar los siguientes actos:

I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron los señores LUIS MANUEL REYES CARTAGENA y MARCOS MEJÍA CUELLAR, quienes fueron presentados por el señor EDMUNDO 
OLVERA GONZÁLEZ, en su carácter 
de Único y Universal Heredero en la 
Sucesión Intestamentaria a Bienes de 
la señora GRACIANA GONZÁLEZ MENDOZA:

II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgó el señor EDMUNDO OLVERA GONZÁLEZ, en su carácter de Único y Universal Heredero en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora GRACIANA GONZÁLEZ MENDOZA: v

GRACIANA GONZÁLEZ MENDOZA; y III.- EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó el señor EDMUNDO OLVERA GONZÁLEZ, en su carácter de Único y Universal Heredero en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora GRACIANA GONZÁLEZ MENDOZA.

ATENTAMENTE.
NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a 21 de agosto de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ

### PRIMERA PUBLICACIÓN AVISO NOTARIAL

JESÚS TORRES GÓMEZ, Notario 224 de la CDMX, en términos del artículo 187 de la Ley del Notariado para esta Ciudad, hago saber: que en escritura 36927 del 28 de agosto del 2024, otorgada ante mi, se hizo constar que KASSANDRA THALIA GONZALEZ VILLARREAL manifestó expresamente su intención y conformidad en tramitar la sucesión testamentaria de EVA MICAELA VILLA-RREAL GOMEZ ante el suscrito notario. Asimismo, dicha persona reconoció la validez del testamento otorgado por la autora de la sucesión, reconoció por si y para si, los derechos hereditarios que le son atribuidos en dicho testamento y ACEPTO la herencia instituida en su favor. De igual manera KASSANDRA THALIA GONZALEZ VILLARREAL aceptó y protestó el cargo de albacea y manifestó que formularà el inventario correspondiente. Ciudad de México, a 28 de agosto del año 2024.

LIC. JESÚS TORRES GÓMEZ NOTARIO NÚMERO 224 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### **EDICTO**

C. MARCARIO URBANO VARGAS Le notifico el acuerdo de 01/08/2024, cuademo 1288/2019, queda a su disposición el certificado de depósito 3899/2015 que ampara la cantidad de \$20,000.00 pesos que exhibió como garantía de condena condicional; REQUIRIENDOLO para que dentro del término de CINCO DIAS manifieste la forma de pago de la garantia, cumpliendo con las formalidades exigidas; APERCIBIENDOLO que de no comparecer, el importe del certificado, pasara a formar parte del patrimonio del Estado: así mismo, lo REQUIERO para que en el término de TRES DIAS designe formas para recibir notificaciones (teléfono, correo o domicilio); APERCIBIDO que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le harán por estrados: Con fundamento en el articulo 82 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Huajuapan de León, Oaxaca a 15 de agosto del 2024;

Atentamente.
Pste. De la Lic. En dcho Mitzi Sinai Rosario
Barragán.

Notificadora adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca.

AVISO NOTARIAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN) (SEC

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.com.mx, hago saber:

Que por instrumento 45,202, del 20 de agosto de 2024, otorgado ante mí se hicieron constar los siguientes actos:

I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron los señores LUIS MANUEL REYES CARTAGENA y MARCOS MEJÍA CUELLAR, quienes fueron presentados por el señor EDMUNDO OLVERA GONZÁLEZ, en su carácter de Único y Universal Heredero en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor IRINEO OLVERA DE LA TORRE;

II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgó el señor EDMUNDO OLVERA GONZÁLEZ, en su carácter de Único y Universal Heredero en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor IRINEO OLVERA DE LA TORRE; y

III.- EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTA-CIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó el señor EDMUNDO OLVERA GONZÁLEZ, en su carácter de Único y Universal Heredero en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor IRINEO OLVERA DE LA TORRE.

ATENTAMENTE.
NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a 21 de agosto de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ AVISO NOTARIAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.com.mx, hago saber:

Que por instrumento 45,184 del 15 de agosto del 2024, otorgado ante mi, se hicieron constar los siguientes actos:

I.- LA ACEPTACIÓN DE LEGADO, en la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora GRACIELA NAVARRO CASTI-LLO, que otorgaron los señores MARTHA GRACIELA NAVARRO FLORES en ese acto representada por la señora ROSA ELENA NAVARRO FLORES quien también compareció por su propio derecho, NORMA ELÍA NAVARRO FLORES y BENIGNO NAVARRO FLORES; y

II.- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, en la
Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora GRACIELA NAVARRO CASTILLO, que otorgaron los señores MARTHA
GRACIELA NAVARRO FLORES representada como ha quedado dicho NORMA
ELÍA NAVARRO FLORES, BENIGNO
NAVARRO FLORES y ROSA ELENA NAVARRO FLORES a favor de la última.

Lo que hago saber para los efectos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en vigor.

ATENTAMENTE.
EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ

SALINAS Y RAMIREZ

### AVISO NOTARIAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.com.mx, hago saber:

Que por instrumento 45,213, del 22 de agosto de 2024, otorgado ante mi se hicieron constar los siguientes actos:

I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron las señoras MARÍA DEL CARMEN ZEPEDA CAJICA y MARÍA DEL CARMEN REZA PASALAGUA, quienes fueron presentadas por los señores ANDRÉS REYES SOSA, DIANA BERENICE REYES SOSA y GERARDO REYES SOSA, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora VERÓNICA SOSA VENTURA;

II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron los señores ANDRES REYES SOSA, DIANA BERENICE REYES SOSA y GERARDO REYES SOSA, en su carácter de Unicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora VERÓNICA SOSA VENTURA; y III.- EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DEL CARGO DE ALBACEA que otorgaron los señores ANDRÉS REYES SOSA, DIA-NA BERENICE REYES SOSA y GERARDO REYES SOSA, en su carácter de Unicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora VERONI-CA SOSA VENTURA, a favor de la propia señora DIANA BERENICE REYES SOSA.

ATENTAMENTE.

NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ EDICTOS JUZGADO 36° CIVIL

SECRETARIA B'
EXP. NÚMERO 1296/2022

PRESENTE:

En cumplimiento a lo ordenado en proveido de fecha Ciudad de México a doce de junio del dos mil veinticuatro. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por su propio derecho, vistas las manifestaciones que realiza, y toda vez que ya se giraron diversos oficios a diversas dependencias para proporcionar domicilio alguno de la parte demandada y las contestaciones se desprende que no cuentan con domicilio alguno de SANTOS SALDIVAR VALDEZ asi mismo la promovente manifiesta que no 5ene conocimiento de algún dato a que pueda proporcionar para la búsqueda de algún domicilio en tal virtud como lo solicita se ordena empiazar por medio de edictos a SANTOS SALDIVAR VALDEZ por medio de edictos, los cuales deberán ser publicados por TRES VECES de TRES EN TRES DIAS en el Boletin Judicial y El Periódico La Jornada que es de cobertura ampila y de mayor circulación, debiendo mediar entre cada publicación DOS DIAS HABILES, haciendose saber que deberán presentarse dentro de un término de CUARENTA DIAS a recoger las copias de traslado, las cuales se encuentran a su disposición en el Local de este Juzgado el cual se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes número 132. Octavo Piso Colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc en Ciudad de México en el entendido de que una vez que fenezca dicho plazo o bien comparezca el demandado a recoger las copias de traslado se computara el termino de QUINCE DIAS que tiene este para dar contestación a la demanda instaurada en su contra con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo se le tendrá por confeso de los hechos de la demanda y el juicio se seguirá en su rebeldia y las notificaciones aun las de carácter personal le surtirán por boletín judicial ahora bien el edicto que se ordene elaborar deberá de ser en forma precisa, concisa y sintetizando las resoluciones a notificar, lo anterior en términos de lo establecido por el articulo 128 del Código de Procedimientos Civiles previene al encargado del turno para que lo realice en el término de TRES DIAS con el apercibirsiento que en caso de no hacerlo dentro del término señalado se le levantara acta administrativa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 354 tracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.- NOTIFIQUESE, ASI LO acordó y firma el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil MAESTRO JORGE ORTEGA CAMACHO ante la C. Secretaria de Acuerdos "B" Licenciada JULIA NOLASCO OCHOA, que autoriza y da fe. Doy fe.-Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.-

ATENTAMENTE.
CIUDAD DE MÉXICO A 98 DE AGOSTO DE 2024.
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
TRIGÉSIMO SEXTO CIVIL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO. LICENCIADA JULIA NOLASCO OCHOA Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala

### **Edicto**

En los autos del juicio de amparo 661/2024 promovido por Dolores Arturo Coyotl Galán, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades; se ordenó emplazar por edictos a las tercero interesadas Guillermina Coyotl Galán, Ma. Isabel Coyotl Galán y Beatriz Juana Coyotl Galán; y se les concede un término de treinta días contados a partir de la última publicación para que comparezcan a juicio a hacer valer sus derechos y señalen domicilio para oir y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidos que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista.

Atentamente Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de junio de dos mil

veinticuatro.

La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el

Estado de Tlaxcala

Lic. Laura Pérez López.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD

INTELECTUAL.

EXPEDIENTE: 0129-2022-02-E-09-01-01-04-LACTOR: PLO DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V. ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE: 0129-2022-02-E-09-01-01-04-L ACTOR: PLO DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD

### "EDICTO"

SERFIMET, S.A.P.I. DE C.V.

En los autos del juicio contencioso administrativo número 0129-2022-02-E-09-01-01-04-L, promovido por PLO DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., en contra del Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "E" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se demanda la nulidad de la resolución contenida en el oficio con código de barras 20221191367 de fecha 02 de septiembre de 2022, mediante la cual se negó el registro de la marca CASHIN TV Y DISEÑO en el expediente número 2412470 se ordeno empiazar al TERCERO INTERESA-DO SERFIMET, S.A.P.I. DE C.V., al ser titular del registro de marca 1859336 CASHY.MX Y DISENO, al juicio antes señalado, por medio de edictos, con fundamento en los artículos 14, penúltimo parralo, 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, para lo cual, se le hace saber que tiene un termino de treinta dias contados a partir del dia hábil siguiente de la última publicación del Edicto ordenado, para que comparezoa ante esta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el domicilio ubicado en Av. México 710. Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldia Magdalena Contreras, Ciudad de México, C.P. 10200, apercibida de que en caso contrario, las siguientes notificaciones se realizarán por boletín jurisdiccional, como lo establece el articulo 315 en cita, en relación con el 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ciudad de México, a 05 de enero de 2024.

EL C. MAGISTRADO INSTRUCTOR DE LA PONENCIA

I DE LA SALA ESPECIALIZADA EN

MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA.

MAG. HÉCTOR FRANCISCO FERNÁNDEZ CRUZ

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. GUADALUPE MONTSERRAT REYES ARGÜELLO

Para su publicación por tres veces, de siente en siete

días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los
periódicos diarios de mayor circulación en la República

Mexicana, de la elección de la parte actora.

# EDICTO

JUZGADO 42 CIVIL SECRETARIA "A" EXP. 1043/2022

en su parte conducente dice:

NOTIFICACION A: CENTRO DE ADMINISTRACION Y VENTAS, S.A. Y BANCO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por GALICIA GARCIA CARLOS GUSTAVO SILVERIO Y VILLANUEVA AMARO ANA, quien también acostumbra usar el nombre de ANA VILLANUEVA DE GALICIA en contra de CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. S.A. y BANCO DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL. EN SU CARACTER DE TITULAR REGISTRAL QUIEN A SU VEZ ES EL FIDUCIARIO Y REPRESENTANTE DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO PLENAMENTE EN EL FOLIO REAL NUMERO 1463333, expediente 1043/2022, el C. Juez Cuadragésimo Segundo de to Civil de Proceso Escrito de esta Ciudad Licenciado Esteban Agustín Tapia Gaspar, ordenó notificar a los demandados los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro que

"VISTOS, los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por GALICIA GARCÍA CARLOS GUSTAVO SILVERIO y VILLANUEVA AMARO ANA quien también acostumbra usar el nombre de ANA VILLANUEVA DE GALICIA en contra de CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, S.A. y BANCO DE INDUSTRIA Y COMER-CIO, S.A. en su carácter de titular registral y como fiduciario y representante del fideicomiso identificado plenamente en el folio real número 1463333, tramitado con el número de expediente 1043/2022 para dictar Sentencia Definitiva, y; ... RESUELVE:... PRIMERO. Ha sido procedente la via ORDINARIA CIVIL en la que la parte actora GALICIA GARCÍA CARLOS GUSTAVO SILVERIO y VILLANUEVA AMARO ANA quien también acostumbra usar el nombre de ANA VILLANUEVA DE GALICIA acreditaron los elementos de la acción que hicieron valer y las codemandadas CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, S.A. y BANCO DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., en su carácter de titular registral y como fiduciario y representante del fideicomiso identificado plenamente en el folio real número 146333 se condujeron en rebeldia...- SEGUNDO, En consecuencia, se declara que se ha consumado la prescripción positiva a favor de los seriores GALICIA GARCÍA CARLOS GUSTAVO SILVERIO y VILLANUEVA AMARO ANA quien también acostumbra usar el nombre de ANA VILLANUEVA DE GALICIA. respecto del INMUEBLE marcado con el Número 16 DE LA CALLE CERRO, LOTE 15, MANZANA VI, COLONIA HACIENDA DE SAN JUAN, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14370, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el FOLIO 1463333 asiento 1, y quienes, por ende, se han convertido en propietarios del mismo.-- TERCERO.- Una vez que la presente resolución haya causado ejecutoria, deberá ordenarse al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, su inscripción, conforme a lo previsto en el articulo 1157 del Código Civil, sirviendo esta sentencia como título de propiedad a los CC. GALICIA GARCÍA CARLOS GUSTAVO SILVERIO y VILLANUEVA AMARO ANA quien también acostumbra usar el nombre de ANA VILLANUEVA DE GALICIA. -- CUARTO. No se hace especial condena en costas a ninguna de las partes. en esta instancia. - QUINTO, Notifiquese y guárdese copia de la presente resolución en el legajo de sentencias y publiquense los presentes puntos resolutivos en el periódico LA JORNADA por dos veces de tres en tres días.- -- ASI, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el Ciudadano Juez Cuadragésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciado ES-TEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos "A" Licenciada ADRIANA LETI-CIA JUAREZ SERRANO, que autoriza y da fe. DOY FE".

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE JULIO DE 2024. LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "A" LIC. ADRIANA LETIGIA JUÁREZ SERRANO.

# Rayuela

Los nuevos piratas y filibusteros no sólo hurtan el oro depositado en Inglaterra o las empresas petroleras establecidas en EU, sino también secuestran aviones.

# MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

# www.jornada.com.mx

# OPINIÓN

Jaime Ortega

| José Blanco                               | 14 |
|-------------------------------------------|----|
| Pedro Salmerón Sanginés                   | 15 |
| Luis Hernández Navarro                    | 15 |
| COLUMNAS                                  |    |
| <b>Dinero</b><br>Enrique Galván Ochoa     | 8  |
| Negocios y Empresas<br>Miguel Pineda      | 18 |
| <b>México SA</b><br>Carlos Fernández-Vega | 20 |
| Ciudad Perdida<br>Miguel Ángel Velázquez  | 30 |



# Arrancan las fiestas patrias



▲ La romería comenzó con un desfile de unos 80 carritos con banderas, matracas, sombreros, confeti, escudos y otros artículos para la celebración. La caravana partió del Monumento a la Revolución

rumbo al primer cuadro de la capital, donde los comerciantes venderán sus productos, aunque ahora con menos lugares asignados. Foto Alfredo Domínguez REDACCIÓN Y L. GÓMEZ / P 30

# Impugnará Rojo de la Vega anulación ante la sala regional del TEPJF

Si no la favorece, acudirá a la sala superior de esa instancia, señala  Presentará queja en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

• "Vamos a dar la batalla para que se reconozca el triunfo en la Cuauhtémoc"  Pide AMLO no especular y esperar la resolución de los magistrados

LAURA GÓMEZ, EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 28

# Brasil: respalda Lula suspensión de operaciones a la red social X

- Tribunal Supremo ratifica el veto a la plataforma por desacatar una orden judicial
- Es una señal de que el mundo no está obligado a soportar la ideología de extrema derecha de Elon Musk, señala el presidente

AGENCIAS / P 18



# Primer oro en Paralímpicos de París 2024

■ Gloria Zarza se sobrepuso a la pérdida de apoyos económicos por no alcanzar las metas en el Mundial de 2023 y ayer ganó la presea dorada en los Juegos Paralímpicos de París en lanzamiento de bala F54, con marca de 8.06 metros. "Fue difícil, pero me volví más fuerte. Me demostré que podía conseguir muchas cosas y regresar a mi nivel deportivo", declaró. Foto Afp ADRIANA DÍAZ REYES / DEPORTES